### deportes

Cambio de mando en el tenis: Jannik Sinner, el nuevo Nº 1 del mundo

Djokovic se lesionó durante la batalla con Cerúndolo, se retiró de Roland Garros y le dejó la cima al italiano.

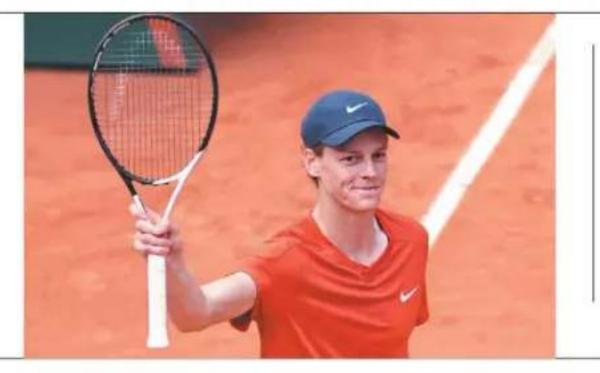

### La UBA volvió a ser la mejor universidad de América Latina

-sociedad

Está entre las 100 mejores del mundo, según la consultora británica QS; destaca que lo logró pese a la crisis de financiamiento. Página 23

## LA NACION

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

## La UCR y el kirchnerismo desafían al Gobierno y votan una suba de las jubilaciones

DIPUTADOS. El oficialismo alertó por su impacto en las cuentas públicas; Milei anticipó su veto

La UCR, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras se encaminaban esta madrugada a aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que implementó el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios. La inédita ofensiva opositora en la Cámara baja fue rechazada por el oficialismo, que alertó sobre su impacto en las cuentas públicas.

El proyecto de Diputados debería ser aprobado en el Senado para convertirse en ley. El presidente Mileiya anticipó que vetará cualquier proyecto que atente contra el equilibrio

fiscal. La jugada no se detuvo en las jubilaciones. También se avanzó en el pago de las deudas previsionales de la Nación con las provincias. La confluencia opositora acordó que sean solventadas con la porción de recaudación de algunos impuestos nacionales que se destina a la Anses. Página 8

### **EL ANÁLISIS**

Ante las razones del hartazgo social

Joaquín Morales Solá Página 10

### Grabois y una funcionaria: show patoteril en Tribunales



CAPTURA DE VIDEO

política — "Chorro", "kuka", "chancho" son algunos de los calificativos cruzados en medio de un episodio que bordeó la violencia física en Comodoro Py entre el activista Juan Grabois y la funcionaria Leila Gianni, del ministerio comandado por Sandra Pettovello. Fue al cabo de una audiencia por el tema del reparto de alimentos en la que abundaron chicanas, atropellos de Grabois a los jueces y un tono escandaloso que se desbordó en los pasillos. Página 12

# Separarse después de los 60. Una "nueva vida" asociada a la longevidad

Intereses dispares, otras sintonías y shock familiar; la mayor expectativa de vida puede llevar a las personas a ver un nuevo horizonte vincular La mayor expectativa devida también trae cambios en los vínculos matrimoniales de larga data, que pueden enfrentar una redefinición de la relación pasados los 60 años de edad. Este fenómeno, plantean los especialistas, está cruzado por un nuevo horizonte de vida y el achatamiento de la relación. Pese a tener hijos, nietos y una vida juntos, muchos sienten que aún existe margen para dar un

giro y apostar a una nueva etapa.

Sucede tanto en hombres como
en mujeres y puede traer conflictos. Según gerontólogos, hoy la
mujer es más emprendedora que
el hombre, y ese puede ser un primer punto de quiebre en la relación. El impacto de la separación,
advierten, puede ser distinto si es
consensuado o si es unilateral, y
tener fuertes consecuencias en las
familias. Página 22

# Crece la inquietud en los mercados financieros

**DUDAS**. La incertidumbre hizo caer los bonos y las acciones; subió el dólar

En medio de las dudas sobre el avance de la Ley Bases, el impacto de la baja de las tasas de interés y una liquidación en el campo más lenta que la esperada, creció ayer la inquietuden los mercados financieros, con un retroceso de los bonos—que impulsó el riesgo país—y una caída de las acciones argentinas en Wall Street.

Además, volvieron a subir los dólares financieros y el blue. El MEP cerró a \$1280,80, un alza de \$10, y el CCL avanzó \$13,72, hasta \$1311. El dólar blue se vendió a \$1265, un alza de \$30. Página 18

Santa Cruz da vuelta su historia: le paga a la Nación en lugar de pedir plata Página 21

### **EL ESCENARIO**

Un desgaste prematuro y la economía en un sendero angosto

José Luis Brea

Página 19

### Biden cierra temporalmente las fronteras a los migrantes

EE.UU. WASHINGTON (AFP).—
En una medida extrema sobre un debate clave en las elecciones presidenciales de noviembre, y con el fin de "asegurar" la frontera entre Estados Unidos y México, el presidente norteamericano, Joe Biden, ordenó ayer nuevas restricciones a la entrada de migrantes, que implican el cierre temporal de los pasos y la suspensión de los pedidos de asilo. Página 4

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar LAS CIFRAS DE LA VOTACIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO 66,3%

La participación de los habilitados para votar

### Elecciones generales | SE REFUERZA LA OPOSICIÓN AL LÍDER NACIONALISTA



Modi, ayer, llega al búnker del oficialista BJP tras conocerse los primeros resultados de la maratónica elección en India

ARUN SANKAR/AFP

## Golpe a Modi en la India: su partido sufrió una sangría de votos, pero seguiría en el poder

Según el cómputo preliminar, el oficialismo no suma suficientes escaños para gobernar en solitario en el Parlamento; el opositor Congreso Nacional Indio se encaminaba a duplicar el número de bancas

NUEVA DELHI. – El primer ministro de la India, Narendra Modi, se topó ayer con un apoyo menor del esperado en las elecciones de la mayor democracia del mundo, que le dieron una renovada mayoría parlamentaria, pero reducida debido al respaldo que recibió la oposición, que hizo su campaña contra el historialeconómico dispar del mandatario nacionalista y su política divisiva, según los primeros números.

Aún había amplias expectativas de que Modi obtuviera un tercer mandato de cinco años en el ejercicio democrático más grande del mundo, pero los datos iniciales mostraban que su partido nacionalista hindú podría no conseguir

una mayoría por sí mismo, pese a las previsiones anteriores de una victoria arrolladora.

Por su parte, el primer ministro nacionalista reivindicó su tercera victoria en las elecciones legislativas y la calificó de "hecho histórico".

"El pueblo depositó su confianza en la NDA [Alianza Democrática Nacional, por sus siglas en inglés] por tercera vez consecutiva", declaró Modi en X, refiriéndose a su coalición. "Es un hecho histórico en la India", destacó.

El gobernante Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio) y sus aliados obtendrían 286 de los 543 escaños de la Cámara baja del

Parlamento, por debajo de los 353 obtenidos en las elecciones de 2019. Si la tendencia se mantiene sería un duro golpe para el líder, de 73 años, que nunca ha necesitado a sus socios de coalición para gobernar. El BJP adquiriría por sí solo 238 escaños, muy por debajo de los 303 recogidos en los comicios pasados y un número insuficiente para alcanzar en solitario la mayoría de 272.

En tanto, el principal partido opositor, el Congreso Nacional Indio, parece encaminado a casi duplicar su número de escaños con 99 legisladores, desde 52 en el Parlamento saliente.

"El BJP no logró ganar una amplia mayoría en solitario. Es una derrota moral para ellos", declaró a los periodistas el legislador opositor Rajeev Shukla.

En sus diez años en el poder, Modi fue transformando el paisaje político indio. Hizo que el nacionalismo hindú, antes un grupo minoritario en la India, sea la corriente principal, un impulso que ha dividido profundamente al país.

Sus partidarios lo ven como un líder fuerte que mejoró la posición de la India en el mundo y atribuyen a sus políticas proempresas el hecho de que la India sea hoy la quinta economía más grande del mundo. Pero los críticos y rivales de Modi dicen que su política de priorizar el hinduismo fomentó la intolerancia, y que la economía se ha vuelto más desigual, mientras mantienen sus inquietudes por los derechos de las minorías religiosas.

Un total de 642 millones de personas participaron en estos comicios, divididos en siete fases a lo largo de seis semanas, ante el desafío logístico de organizar unas elecciones en la nación más poblada del mundo.

Los mercados indios, que anteayer habían alcanzado un récord histórico, cerraron ayer con fuertes pérdidas, con caídas de más del 5% en los índices de referencia Nifty 50 y BSE Sensex.

En la capital financiera, Bombay, Mangesh Mahadeshwar fue uno de los sorprendidos por el resultado.

"Ayer pensábamos que el BJP conseguiría más de 400 escaños", dijo Mahadeshwar, de 52 años, que seguía los resultados desde el restaurante donde trabaja. "Hoy parece que eso no ocurrirá; la gente no ha apoyado tanto al BJP esta vez".

Si Modi ganara, sería el segundo mandatario indio que retiene el poder por un tercer período, después de Jawaharlal Nehru, el primer ministro inicial del país.

Perosi su BJP se ve obligado a formar una coalición, es probable que el partido "sea muy dependiente de la buena voluntad de sus aliados, lo que los convierte en actores clave que podemos esperar cobren su precio, tanto en términos de legislación como de formación de gobierno", indicó Milan Vaishnav, director del programa de sur de Asia en el Carnegie Endowment for International Peace.

"Esto sería territorio realmente desconocido, tanto para los indios como para el primer ministro", añadió.

Desde que llegó al poder en 2014, el BJP de Modi siempre ha tenido mayoría por sí mismo, aunque ha gobernado en coalición.

Los críticos de Modi afirman que la democracia está flaqueando durante su gobierno, que cada vez emplea tácticas más enérgicas para someter a rivales políticos, asfixiar a los medios independientes y aplastar la disidencia. El gobierno rechaza esas acusaciones y afirma que la democracia está floreciendo.

El descontento económico también creció durante su mandato. Aunque el mercado bursátil registra máximos históricos y el número de multimillonarios se multiplica, el desempleo juvenil se disparó y apenas una pequeña parte de los indios se beneficia del crecimiento económico. •

Agencias AFP y AP

LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 3

## 642.000.000

Fueron los votos emitidos en las elecciones generales de la India

### El guardián del hinduismo puro con ambiciones globales

EL PERFIL Arunabh Saikia AGENCIA AFP

NUEVA DELHI trora despreciado y ahora cortejado por las potencias occidentales, el primer ministro indio. Narendra Modi, obtuvo en las elecciones legislativas un tercer mandato, tras lítica nacionalista identificada con el hinduismo, que alejó al país de sus tradiciones seculares.

Su ascenso político se ha visto manchado por acusaciones de haber incentivado los peores disturbios religiosos de este siglo en la India y su gestión ha coincidido con la creciente hostilidad hacia los musulmanes y otras minorías.

Sin embargo, el líder de 73 años figura consistentemente como uno de los gobernantes más populares del mundo.

Sus seguidores celebran su imagen de hombre duro, la cual se ha reforzado por su perfil de defensor de la fe mayoritaria de la India y los mitos que exaltan su origen humilde.

"No me quieren por mis orígenes humildes", decía en los mitines previosa la última elección, en una crítica a sus rivales.

### Origen humilde

Modi nació en 1950 en el estado occidental de Gujarat, el tercero de seis hermanos cuyo padre vendía té en las estaciones ferroviarias.

Era un alumno promedio pero su capacidad oratoria comenzó a sobresalir como miembro del club de debate de su escuela y su participación en presentaciones teatrales.

Su destino político quedó marcado a los ocho años cuando se unió al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), un grupo nacionalista hindú de línea dura.

Allí Modi se dedicó a la promoción de la supremacía hindú en una India secular, llegando a abandonar un matrimonio arreglado poco después de casarse a los 18 años.

Permanecer con su esposa, de quien no se divorció oficialmente, habría frenado su avance en las filas del RSS, que requiere el celiba-

to de sus dirigentes. La alianza liderada por la formación de Modi, el Partido Bharatiya Janata (BJP), obtuvo la mayoría en el Parlamento en las elecciones legislativas, según datos divulgados ayer por la Comisión Electoral.

El RSS preparó a Modi para una carrera en su ala política, el BJP.

Fue nombrado ministro jefe de Gujarat en 2001, y al año siguiente el estado fue sacudido por disturbios sectarios provocados por un

incendio que mató a decenas de peregrinos hindúes.

Al menos 1000 personas murieron en la violencia posterior, siendo los musulmanes las principales víctimas.

Modi fue acusado de ayudar a provocar los disturbios y de no ordenar una intervención policial.

Una investigación del máximo tribunal indio determinó que no había evidencia para imputar a diez años de aplicación de una po- Modi, pero durante años fue impedido de ingresar a Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, su popularidad no paró de crecer en la India.

### Un líder popular

Forjó la reputación de ser un dirigente dispuesto a defender los intereses de los hindúes, que en su criterio eran marginados por las fuerzas seculares que gobernaron el país en forma casi continua desde su independencia del Reino Unido.

Accedió al cargo de primer ministro en mayo de 2014. Desde entonces sus críticos alertan de la persecución de los rivales políticos de Modi y del control de una prensa otrora vibrante.

Al mismotiempo, la comunidad musulmana de más de 200 millones teme por su futuro.

Tras su ascenso al poder, la India vivió una oleada de linchamientos de musulmanes por la matanza de vacas, un animal sagrado en la tradición hindú.

Pero los países occidentales hicieron a un lado sus preocupaciones para cultivar a un aliado regional capaz de contrarrestar a China.

El año pasado, Modi habló ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense y el presidente Joe Biden lo recibió en una visita de Estado en la Casa Blanca.

A él se atribuye el creciente peso diplomático y económico de la India, y dice que bajo su mando el país se convirtió en un "vishwaguru", un maestro para el mundo.

Afirma que la India está asumiendo el lugar global que le corresponde después de estar sometida por el imperio mogol musulmán y luego por la colonización británica.

Su proyecto transformador tuvo un hito en enero, cuando Modi presidió la inauguración de un templo hindú en la localidad de Ayodhya, construido en un terreno donde existió durante siglos una mezquita musulmana mogol, destruida en 1992 por fanáticos hindúes.

Modi afirmó en la ceremonia que el templo demuestra que la India estaba superando "la mentalidad de esclavo". "La nación está creando el génesis de una nueva historia", sostuvo.

## Brasil superó a Italia y es la octava economía del mundo

**EXPANSIÓN.** "Estamos en el camino correcto", celebró Lula; el mayor impulso se dio por el auge del consumo hogareño

BRASILIA.- La economía de Brasil, la mayor de América Latina, logró superar a Italia y se convirtió en la octava a nivel global por PBI, tras crecer 0,8% en el primer trimestre, una cifra ligeramente por encima de las expectativas del mercado tras dos períodos de estancamiento.

"Una prueba más de que estamos en el buen camino", escribió en su cuenta de la red X el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.

El mandatario a compañó su tuit con un gráfico de los nueve países con mayor PBI. El año pasado Brasil terminó como la novena economía del mundo. El gráfico que subió Lula, que toma como fuente el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo encabeza Estados Unidos (29 billones de dólares), lo sigue China (18,8 billones), Alemania (4,6 billones), Japón (4,1 billones), la India (4 billones), Reino Unido (3,5 billones), Francia (3,1 billones), Brasil (2,36 billones) e Italia (2,34

sil, Fernando Haddad, destacó que el crecimiento del PBI se dio "conforme a las previsiones" que tenía el gobierno, lo que permite mantener la proyección del 2,5% para el conjunto del año. "El crecimiento económico del primer trimestre ha sido bastante alineado con las proyecciones del ministerio", sostuvo ayer el ministro desde Roma, en una conferencia de prensa conjunta con el su homólogo español, Carlos Cuerpo.

El PBI brasileño se expandió efectivamente el primer trimestre 2,5% respecto del mismo período del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Los datos muestran que la economía volvió a crecer en el primer trimestre del año, tras dos trimestres de resultados cercanos a cero (0,1 en el tercero de 2023 y -0,1 en el cuarto).

A nivel sectorial, la expansión estuvo impulsada por la agricultura, que creció 11,3% sobre el trimestreanterior, y por los servicios,



Lula celebró el avance de la economía de Brasil

SERGIO LIMA/AFP

con una expansión de 1,4%. La industria registró una pequeña variación negativa de 0,1%, considerado como estabilidad, señaló el IBGE.

debido a la mejora del mercado laboral, a menores tasas de interés y a una moderación de la inflación, además de la continuidad de los programas gubernamentales de ayuda para familias, destacó Rebeca Palis, analista del IBGE.

Palis destacó el impulso del "comercio minorista y los servicios personales, ligados al crecimiento del consumo familiar", entre otros factores. La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% en el trimestre móvil de febrero a abril, una disminución de un punto porcentual en comparación con la tasa del 8,5% en el mismo período de 2023.

### "Repunte temporal"

El PBI del primer trimestre superó ligeramente las expectativas del mercado, que ubicaban la expansión en 0,7%, según el promedio de más de 70 estimaciones de consultoras e instituciones financieras sondeadas por el diario Valor Económico.

Se trata de una buena noticia para Lula, que a menudo sostiene

que la economía brasileña experimentará un crecimiento superior al pronosticado por los expertos.

En mayo, el gobierno elevó su proyección de crecimiento en 2024 Pero el motor fue el crecimiento a 2,5% desde el 2,2% que esperaba El ministro de Finanzas de Bra- sostenido del gasto de los hogares en marzo, aunque advirtió que sus cálculos no consideraban los efectos de las devastadoras inundaciones en el pujante estado de Rio Grande do Sul, una de las mayores economías del país, que pesa cerca de 6.5% del PBI brasileño.

El repunte del crecimiento en el primer trimestre es "temporal, desde una racha débil en la segunda mitad del año pasado, y no marca el comienzo de una fuerte recuperación", matizó William Jackson, economista jefe de Mercados Emergentes de Capital Economics. Sin embargo, agregó, el ritmo de crecimiento y en especial el gasto de los hogares en el arranque de 2023 generará "preocupaciones en el Banco Central", que busca combatir la inflación.

Con el argumento de una moderación "más lenta" de la inflación, el Banco Central recortó su tasa de interés de referencia en 0,25 puntos porcentuales en mayo en lugar de 0,5 como venía haciendo últimamente, para llevarla a 10,5%. •

Agencias AFP y DPA

### Una sonda china despegó de la Luna con muestras de la cara oculta

CIENCIA. PEKÍN.- Una sonda espacial que transporta muestras del suelo de la cara oculta de la Luna despegó de la superficie lunar y se dirigía de regreso a la Tierra, informaron autoridades chinas.

La cápsula de la sonda Chang'e-6 despegó en la mañana de ayer en el horario de Pekín e ingresó a una órbita preestablecida alrededor de la Luna, indicó la Administración Espacial Nacional de China.

La sonda fue lanzada el mes pasado y su módulo de aterrizaje se Cuenca milenaria posó el domingo sobre la cara oculta de la Luna.

La agencia espacial dijo que la nave almacenó las muestras que había recopilado en un contenedor dentro del módulo de ascenso de la sonda, según lo planeado, reportó la agencia de noticias Xinhua.

El contenedor será transferido a una cápsula de reingreso que se prevé regrese a la Tierra en los de-

siertos de la región china de Mongolia Interior, aproximadamente el 25 de este mes.

Las misiones al lado oculto de la Luna son más difíciles porque no es visible directamente desde la Tierra, y se necesita un satélite retransmisor para mantener la comunicación. La orografía también es más accidentada, con menos áreas planas en las cuales alunizar.

El sitio donde se posó la sonda es la Cuenca Aitken en el polo sur, un cráter creado por el impacto de un objeto estelar hace más de 4000 millones de años, el cual tiene una profundidad de 13 kilómetros y un diámetro de 2500 kilómetros, indicó Xinhua.

Es el más antiguo y el más grande de ese tipo de cráteres en la Luna, por lo que podría proporcionar

la información más antigua acerca de él, agregó la agencia, y señaló que el enorme impacto podría haber expulsado materiales provenientes de zonas muy por debajo de la superficie.

Se trata de la sexta misión del programa de exploración lunar Chang'e, que lleva el nombre de una diosa lunar china. Es la segunda diseñada para traer muestras, luego de la Chang'e-5, que hizo lo propio desde la cara visible en una operación de 2020.

El programa lunar de China es parte de una creciente rivalidad con Estados Unidos -que sigue siendo el líder de la exploración espacial- y otros países, incluidos Japón e India. Pekín ha puesto en órbita su propia estación espacial y envía tripulaciones con regularidad.

Agencias AP y Reuters

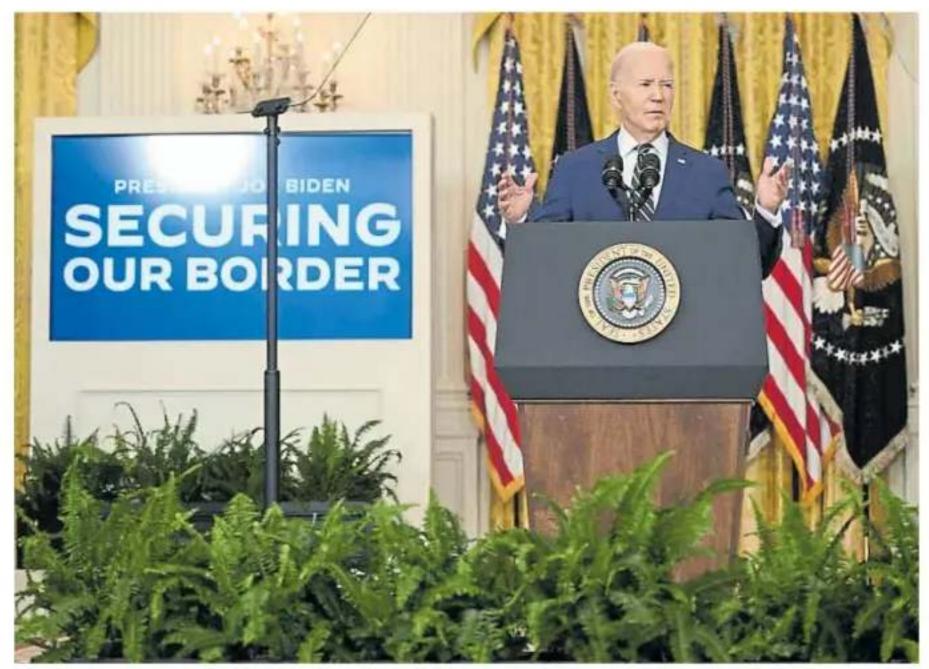

Biden hizo el anuncio ayer, en el Salón Este de la Casa Blanca

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP



Hunter Biden llega al juzgado con su esposa

MATT SLOCUM/AP

## Biden anunció que suspenderá solicitudes de asilo en la frontera

MIGRACIÓN. La polémica medida se aplicará cuando la cantidad de personas en los puntos de entrada desde el sur alcance los 2500

WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer el cierre temporal de la frontera con México a solicitantes de asilo y migrantes cuando la cifra de entradas irregulares al país sea excesiva, una medida drástica sobre un tema clave para conseguir la reelección en las presidenciales de noviembre.

Se trata de la "política fronteriza más restrictiva instituida por Biden, o por cualquier otro demócrata moderno, y se hace eco de una iniciativa del expresidente Donald Trump en 2018 para suspender la migración que fue bloqueada en un tribunal federal", indicó The New York Times.

El líder demócrata, de 81 años, firmará un decreto que permitirá a las autoridades suspender la entrada de solicitantes de asilo y migrantes cuando se superen los 2500 casos en un mismo día, informó la Casa Blanca. El texto presidencial también facilitará las deportaciones a México.

La administración enviará a quienes sean considerados no elegibles a sus países de origen o a México a menos que expresen un temor convincente de persecución que los calificaría para una exención bajo estrictos procedimientos de evaluación, dijeron funcionarios.

El mandatario dijo durante una breve conferencia en la Casa Blanca que vedar la entrada de migrantes "asegurará" la frontera entre Estados Unidos y México.

"Para Joe Biden, la seguridad de las familias estadounidenses debe ser siempre lo primero. Por eso, el presidente anuncia nuevas acciones ejecutivas históricas para impedir que los migrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente reciban asilo", dijo el vocero de la Casa Blanca, Andrew Bates.

Las autoridades señalaron que se espera que las restricciones entren en vigor de inmediato, ya que se pondrán en marcha cuando los cruces de migrantes superen los 2500 por día, y las cifras ya están por encima de ese umbral.

El texto oficial prevé la reapertura de la frontera cuando la cantidad de solicitantes de asilo sea inferior a 1500 al día.

El presidente demócrata ha contemplado una acción unilateral desde hace meses, especialmente después de la caída de un acuerdo bipartidario sobre el tema fronterizo luego de que los republicanos lo rechazaron bajo presión de Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles dijo inmediatamente que demandará la medida de Biden en los tribunales: "Una prohibición de asilo era ilegal bajo Trump y es igualmente ilegal ahora", dijo el abogado de la organización, Lee Gelernt.

"El presidente Biden ha socavado los valores estadounidenses y abandonado las obligaciones de nuestra nación de brindar a las personas que huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo la oportunidad de buscar refugio en Estados Unidos", dijo el senador demócrata por California Alex Padilla.

"Esta prohibición de asilo no abordará los desafíos en nuestra frontera, tal como lo hizo bajo la Administración Trump. Conducirá a que a las personas con solicitudes legítimas de asilo se les impida buscar seguridad y se les devuelva al peligro", agregó Padilla.

### La retórica de Trump

Biden trata de virar su política migratoria después de que los sondeos de opinión revelaran que este asunto tendrá mucho peso a ka hora de conseguir la reelección en su revancha contra el magnate y expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).

El equipo de campaña de Trump desestimó en un comunicado esta iniciativa al considerar que no está diseñada "para la seguridad fronteriza", y repitió el mensaje del republicano que constantemente insiste en que los inmigrantes irregulares son responsables del aumento de los delitos violentos en Estados Unidos, acusación sin base en datos oficiales.

El magnate pasó su mandato anunciando su intención de construir un muro en la frontera con México e intensificó su retórica antiinmigración para regresar a la Casa Blanca.

"Millones de personas han ingresado en nuestro país, y ahora, después de casi cuatro años de su liderazgo débily fallido, su liderazgo patético, el corrupto Joe Biden pretende finalmente hacer algo con respecto a la frontera", exclamó Trump, de 77 años, en un video publicado el martes en su red social Truth Social.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aliado de Trump, rápidamente calificó la medida de Biden como de "escaparate".

Sin embargo, la Casa Blanca ha resaltado que Biden intenta hacer frente a un sistema de inmigración "fallido desde hace décadas" y culpa a los republicanos en el Congreso por no cooperar y bloquear una partida de miles de millones de dólares para políticas fronterizas.

Biden pretende desactivar los ataques republicanos y cortejar a los votantes indecisos preocupados por la situación migratoria en la frontera.

Pero su plan seguramente enojará a miembros y militantes del ala izquierda del Partido Demócrata y es casi seguro que será impugnado en la justicia por grupos de derechos civiles.

Más de 2,4 millones de migrantes cruzaron la frontera solamente en 2023. La mayor parte proviene de América Central y Venezuela huyendo de la pobreza, la violencia y los desastres naturales intensificados por el cambio climático. La cifra alcanzó un récord de 10.000 personas por día en diciembre, si bien este número ha caído en los últimos meses. •

Agencias AP, AFP y Reuters

### Caso Hunter: llaman a declarar al hermano del presidente

El tío del acusado por mentir cuando compró un arma de fuego testificará sobre la rehabilitación de su sobrino

WILMINGTON, Delaware.—Los fiscales federales describieron ayer a Hunter, el hijo del presidente Joe Biden, como un evidente adicto a las drogas cuyos hábitos atraparon a sus seres queridos y que sabía lo que hacía cuando mintió en formularios federales para adquirir un arma de fuego en 2018, cuando dijo que no estaba sumido en la adicción. Pero su abogado defensor dijo que llamaría a testificar a James Biden, tío del acusado y hermano del presidente, para que décuenta de su proceso de rehabilitación.

Hunter Biden ha sido acusado de tres delitos graves derivados de la compra de un arma de fuego en 2018, cuando, según sus memorias, era adicto al crack. Está acusado de mentir a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una falsa afirmación en la solicitud al decir que no usaba drogas, y de conservar ilegalmente el arma durante l1 días.

En su declaración inicial, la fiscalía dijo ante el jurado que Hunter Biden era claramente un adicto cuando adquirió el arma, y que le dijo a la viuda de su hermano que estaba esperando a un vendedor de drogas unos días antes de mentir en el formulario.

"Nadie tiene permitido mentir así en un formulario federal, ni siquiera Hunter Biden", dijo el fiscal federal Derek Hines.

"¡Cruzó la línea roja cuando decidió comprar un arma y mentir sobre una revisión federal de antecedentes! La decisión del acusado de adquirir un arma es la razón por la que estamos aquí".

Hines dijo que "la adicción es deprimente", pero que la adicción de Hunter Biden no es la razón del caso.

El fiscal reprodujo fragmentos de las memorias de Hunter Biden Beautiful things, grabados por él mismo, en los que recuerda momentos de su adicción en los que buscaba desesperadamente crack.

"Cocinaba (el crack) y fumaba. Cocinaba y fumaba", afirma el fragmento reproducido en la corte, extraído del audiolibro.

El proceso se produce tras la caída de un acuerdo con la fiscalía, en el que se podría haber evitado el espectáculo de un juicio muy cerca de la elección de 2024.

Hunter Biden se declaró inocente y afirma que está siendo atacado injustamente por el Departamento de Justicia debido a que los republicanos condenaron el ahora extinto acuerdo con la fiscalía diciendo que era un tratamiento especial para el hijo del presidente demócrata.

La primera dama, Jill Biden, y su hermana, Ashley Biden, lo acompañaron nuevamente en el tribunal, en el inicio de las declaraciones iniciales.

El presidente no compareció a la audiencia, pero dijo que él y su esposa estaban "orgullosos" de Hunter.

"Como presidente, no puedo ni voy a comentar sobre procesos judiciales en curso, pero como padre tengo un amor infinito por mi hijo, confianza en él y respeto por su fortaleza", afirmó Biden en un comunicado.

El juicio se desarrolla pocos días antes de que Donald Trump, el virtual nominado republicano a la presidencia, escuche cuál es su condena por 34 delitos graves en la ciudad de Nueva York. Los casos no están relacionados entre sí, pero su proximidad subraya el papel central que los tribunales han tenido en la campaña de 2024.

### La defensa

El abogado de Hunter Biden dijo que su cliente "no estaba usando drogas cuando compró el arma" y que "nunca estuvo cargada, nunca la transportó y nunca la usó" en los Il días que la tuvo consigo.

Hunter, un abogado formado en Yaley lobbista convertido en artista, declaró estar sobrio desde 2019.

El proceso se inició el lunes con la selección del jurado de 12 miembros y se espera que dure entre una o dos semanas.

Si es declarado culpable, Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque se cree que habrá una sentencia más leve, incluso sin cárcel, por no tener antecedentes penales. •

Agencias AFP y AP

LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 ELMUNDO 5

## Citan a la mujer de Sánchez, investigada por corrupción

ESPAÑA. El mandatario dijo que se trata de "un montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes"; el presidente Javier Milei la había tildado de "corrupta"

MADRID.-El cerco judicial se estrechaba ayer en torno de la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, que fue citada a declarar como investigada en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias que el líder socialista tildó de "montaje". Esta investigación fue a la que hizo referencia Javier Milei para llamar "corrupta" a Begoña Gómez, desatando la crisis bilateral entre España y la Argentina.

Desde que se anunció esta investigación contra Gómez, el tema se ha convertido en una pesadilla para el socialista Sánchez, que llegó a anunciar a finales de abril, para sorpresa general, que consideraba renunciar, algo que finalmente no hizo.

El asunto escaló cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció ayer que Begoña estaba citada a declarar como investigada hoy a las 10, en relación con la causa por los presuntos "delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias", explicó la Justicia en un comunicado.

La decisión llega después de que la Justicia rechazara la semana pasada la solicitud de la Fiscalía, que recomendaba cerrar la investigación, al no haber constatado elementos "suficientes" para continuarla.

Pero un tribunal madrileño consideró que sí había "indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo" y autorizó que continuara la investigación preliminar.

Eltribunal.aldesestimarel recurso de la Fiscalía, acotó el alcance de la investigación, que se centró inicialmente en los vínculos de Gómez con el director del grupo turístico Globalia, en el momento en que este último negociaba subsidios para su aerolínea Air Europa en la pandemia. Peroel tribunal desestimó esa parte del caso alegando que partía de una base "inverosímil", y limitó las pesquisas a contratos públicos adjudicados a un empresario que tenía relaciones profesionales con Gómez.

La vocera del gobierno español,



Begoña Gómez y Sánchez, en una visita oficial a Londres en 2019

ALASTAIR GRANT/AP

Pilar Alegría, expresó su "extrañez por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana", cuando tendrán lugar las elecciones europeas. "En segundo lugar, absoluta tranquilidad. Porque sabemos que aquí no hay nada de nada", añadió. "Eso sí, lo que aquí hayes una campaña de fango de la derecha y la ultraderecha".

### Carta de Sánchez

Tras la citación, Sánchez publicó una carta en la misma línea y llamando al voto para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para la próximas elecciones europeas.

El presidente dijo verse en la obligación de hacer "una lectura política" de la acusación, tras la que aseguró

que él y su esposa están "absolutamente tranquilos" porque se trata de "un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes".

Para el presidente socialista, que la citación se conociera "solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo resulta extraño". "Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria", abundó Sánchez.

"Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos", escribió Sánchez, y reafirmó que su "decisión de continuar al frente de la presidencia del gobier-

no es más firme que nunca".

La investigación se basa en acusaciones contra Gómez presentadas por Manos Limpias. Aunque se describe como sindicato, su principal actividad es como plataforma que inicia procesos legales. Muchos han sido vinculados con causas conservadoras contra políticos de izquierda, y la mayoría nunca prospera.

El líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, le exigióa Sánchez que "asuma sus responsabilidades políticas inmediatamente" tras la citación a su esposa, en un mitin en Santander. Y Cuca Gamarra, secretaria general del PP, escribió en X que "no hay (...) cortina de humo que tape que la mujer de Sánchez está investigada por firmar

cartas de recomendación para que el gobierno adjudique contratos a empresarios amigos".

A finales de abril, Sánchez en marcó los señalamientos contra su esposa en una estrategia de "acoso y derribo"contra su gobierno llevada a cabo por "medios de marcada orientación derechistayultraderechista", apoyados por la oposición conservadora.

Cuando se hizo pública la investigación, Sánchez anunció el 24 de abril, para sorpresa general, que estaba considerando renunciar y que se tomaba cinco días para reflexionarytomaruna decisión. Finalmente, se quedó en el poder.

Además, el caso Begoña disparó las tensiones entre el gobierno de España y la Argentina, cuando el presidente argentino, Javier Milei, la tildó de "corrupta" durante un discurso en Madrid. España retiróluego a su embajadora en Buenos Aires, en una escalada diplomática.

Revés político

La citación de este martes contra su esposa es un revés político para Sánchez, ya que la oposición de derecha afirma que esta investigación refuerza sus acusaciones de corrupción contra el mandatario socialista y su gobierno.

La citación se anunció antes de las elecciones al Parlamento Europeo de esta semana, que en España se celebrarán el domingo. Los partidos de ultraderecha de todo el bloque aspiran a lograr grandes avances en los comicios.

Manos Limpias ha dicho que sus acusaciones contra Gómez se basan por entero en reportes en medios, y que si no son falsas, serían los medios que las publicaron quienes deberían admitir su falsedad, pero que el caso debe seguir adelante si son ciertas.

La fiscalía recomendó que se desestimara el caso, pero una corte provincial concluyó que el juez instructor de una corte menor podía seguir adelante con la investigación. El juez instructor puede archivar el caso o recomendar que vaya a juicio.

El organismo que vigila los conflictos de intereses rechazó este año una demanda presentada por el PP contra Sánchez, en el que el partido opositor afirmaba que Gómez había influido en su esposo en una decisión relacionada con una aerolínea.

Gómez, de 49 años, no ostenta un cargo público y mantiene un perfil político bajo. Estudió marketingy ha trabajado en proyectos de recaudación de fondos y organizaciones no gubernamentales. •

Agencias AP y AFP

## Kiev ya ataca blancos militares rusos con armas occidentales

GUERRA. Un funcionario afirmó que las fuerzas ucranianas habían destruido lanzamisiles en la región fronteriza de Belgorod

KIEV.– Apenas unos días después de que Estados Unidos y otros aliados europeos concedieran permiso a Ucrania para disparar armas de su fabricación contra territorio ruso. Kiev atacó una instalación militar sobre la frontera con un sistema de artillería de fabricación estadounidense.

Yehor Cherney, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional. Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, reveló ayer que las fuerzas ucranianas habían destruido lanzamisiles rusos con un ataque en la región de Belgorod, unos 30 kilómetros dentro de Rusia. Las fuerzas ucranianas utilizaron un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, o Himars, dijo.

Es la primera vez que un funcionario ucraniano reconoce públicamente que Ucrania usó armas estadounidenses para disparar contra Rusia desde que el presidente Joe Biden levantó la prohibición detales ataques para defender la región de

Kharkiv, bajo constante asedio ruso. Durante meses, la prohibición se había mantenido como una "línea roja" que la administración Biden no cruzaría debido a la preocupación por el aumento de las tensiones con una nación con armas nucleares.

El Ejército ucraniano no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Después conceder el permiso la semana pasada, Estados Unidos impuso limitaciones, al remarcar que las armas sólo podían utilizarse en territorio ruso cerca del nordeste de Ucraniay confines defensivos, Chernev, en mensajes de texto, dijo que Ucrania destruyó sistemas de misiles S-300 y S-400, sin especificar cuántos. Rusia ha utilizado estos sistemas, diseñados inicialmente para derribar aviones, para bombardear la ciudad ucraniana de Kharkiv, situada a sólo 70 kilómetros de Belgorod.

sistema de cohetes de largo alcance defabricación estadounidense capaz de disparar desde más allá del alcance de la mayoría del armamento no occidental de Ucrania.

El relato de Chernev sobre el ataque no pudo ser confirmado de forma independiente. Pero anteayer aparecieron videos de las secuelas del ataque contra los sistemas S-300 y S-400. Las imágenes por satélite y las publicaciones en las redes sociales sugieren que se produjeron múltiples ataques en territorio ruso durante el fin de semana.

Cherney, antiguo miembro del Ejército ucraniano, es también el jefe de la delegación de Ucrania en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, un papel que lo llevó a participar en discusiones con socios occidentales sobre el suministro y uso de armas occidentales.

Un video de un canal ruso de Telegram mostraba material militar ruso en llamasy humogristras un ataque El Himars que usó Ucrania es un el domingo. El video, que fue verificado por The New York Times, fue grabado en las afueras de Belgorod,

ylas imágenes de satélite captadas en este lugar por Planet Labs muestran humo saliendo de lo que parecen ser vehículos destruidos. Al menos uno de los lanzadores se encontraba en una posición elevada en el momento

Rob Lee, investigador del Foreign Policy Research Institute y experto en el Ejército ruso y la guerra moderna, dijo que el alcance y la precisión del ataque sugerían que el arma utilizada era norteamericana.

"Dado el alcance, el tipo de objetivo, la disponibilidad de municiones y el cambio en la política de la administración Biden -escribió en un mensaje-, creo que es probable que este ataque se haya llevado a cabo con Himars".

Blogueros rusos, investigadores que analizan imágenes por satélitey filmaciones de los campos de batalla yel Ministerio de Defensa ruso informaron de múltiples casos de ataques dentro de Rusia con cohetes estadounidenses desde el jueves, cuando la

Casa Blanca aprobó su uso.

El sábado, Evgeny Poddubny, corresponsal de guerra de la televisión estatal rusa, compartió fotos de lo que se presentaron como fragmentos de cohetes guiados estadounidenses encontrados en territorio ruso. No fue posible verificar de forma independiente cuándo o dónde se encontraron los fragmentos.

Durante semanas, Ucrania presionó enérgicamente a sus aliados occidentales para que le permitieran utilizar sus armas para atacar dentro de Rusia. El gobierno afirmaba que las tropas rusas se estaban concentrando en la frontera y preparaban ataques contra Ucrania con impunidad, y citó la urgencia de poder golpear aviones que lanzan las llamadas bombas planeadoras desde el interior de Rusia, así como golpear bases militares, puntos de mando y depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Moscú.

Agencia DPA v The New York Times



En la madrugada de ayer, un triple homicidio en las calles de Manta

## Noboa militariza Manta, epicentro de la violencia del crimen en Ecuador

SEGURIDAD. La ciudad del Pacífico es usada por los grupos delictivos para sacar la droga y el dinero hacia el exterior

### Carolina Mella

EL PAÍS

GUAYAQUIL.-La violencia se desborda en Ecuador. El mensaje del gobierno de que el país cambió y que regresó a la paz es una verdad cuestionable. El presidente Daniel Noboa y sus ministros sostienen sus opiniones en que han reducido 485 muertes violentas de lo que va 2024, comparado con el mismo período del año pasado.

El problema es que 2023 fue el año más violento en la historia del país. No existe un precedente como lo que ocurrió en ese tiempo, donde la tasa de homicidios alcanzó a 40 por cada 100.000 habitantes. Pero con 2400 crímenes en seis meses, la seguridad sigue siendo su prioridad no satisfecha.

"Estamos en guerra, y las guerras no son de un día, no son de una semana, son de largo aliento", ha advertido el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Y en medio de la guerra está la gente que no pertenece a ningún bando y que es asesinada por estar en la calle cuando ocurre una balacera, o incluso ya ni la casa es un lugar seguro.

Solo en la última semana han acribillado a 127 personas, de esas 33 fueron asesinadas cuando estaban en sus domicilios.

La mayoría de los casos se registran en las ciudades de la costa del país. Los sicarios aprovechan las ventanas abiertas y sin ver, disparan cinco, diez, quince veces. Así fueron asesinadas una mujer y su hija de 13 años el domingo pasado mientras almorzaban.

Los asesinos metieron la mano por la ventana y dispararon sin importarles si el objetivo que buscaban estaba ahí, relató un sobreviviente.

El crimen ocurrió en Durán, donde las muertes violentas se han incrementado en 1300%, y donde la gente no salía de la conmoción cuando veían tendido en la vereda el cuerpo de un adolescente de 17

años que fue asesinado cuando salía de un colegio donde dejaba a un familiar que asistía a clases.

La violencia se ha focalizado en siete de 24 provincias del país, dicen las autoridades, y justifican la firma de un nuevo decreto presidencial de estado de excepción en esos lugares, sin explicar cuál es la estrategia más allá de incrementar la presencia de militares y policías en las calles.

### Triple crimen en el circo

Una de las ciudades que se han convertido en el epicentro de la violencia es Manta, una pequeña ciudad en el Pacífico, que es usada por el crimen organizado para sacar la droga y el dinero hacia los destinos internacionales.

"El comportamiento criminal busca adaptarse y desplazarse, y dar viabilidad a sus actividades delictivas y sus formas de financiamiento", explica Mónica Palencia, ministra del Interior, en una confe-

### ARCE VIAJA A RUSIA Y SE REUNIRÁ CON PUTIN

El presidente boliviano, Luis Arce, se reunirá con su par de Rusia, Vladimir Putin, participará de un foro económico en San Petersburgo y buscará reactivar acuerdos comerciales en momentos en que la economía boliviana pasa por un dificil momento. El mandatario viajóa Rusia para participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que comienza hovy culminará tres días después. Entre los temas que Arce busca reactivar en el foro está la extracción de litio. El año pasado la rusa Uranium One Group firmó un convenio con Bolivia para la construcción de una planta piloto.

rencia de prensa que dio el bloque de seguridad conformado por la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa horas después de un triple crimen en Man-

Ocurrió la noche del domingo afuera de un circo, donde cientos de personas hacían fila para pagar su entrada y ver el show. Entre los asistentes estaba Cristhian Nieto, un diputado suplente; es decir, que reemplaza a una asambleísta del partido de Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, que es la titular del cargo.

Nieto era uno de los administradores del circo, que tiene cerca de dos semanas funcionando en Manta. El crimen quedó registrado en las redes sociales porque la gente transmitía en vivo justo antes de que comenzaran los disparos. Las imágenes son de caos y miedo, de personas corriendo temerosas a resguardarse. Nieto, su esposa y un joven de 24 años que estaba en la fila esperando para comprar la entrada murieron.

El crimen en el circo motivó la firma de un nuevo decreto presidencial, que esta vez ordena al bloque de seguridad trasladarse a Manta. "Desde ahí se pelea esta guerra y este conflicto armado interno", dijo Noboa.

En lo que va del año se han registrado 150 crímenes violentos en esa ciudad, un 53% más que en 2023. En el documento, el mandatario dispone que las cuatro instituciones de seguridad ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde Manta.

La violencia no da tregua en los ecuatorianos que han accedido a que el gobierno aumente el impuesto al IVA y que saque a los militares a las calles. Le ha dicho a todo sí para que frene la inseguridad. Mientras se escribían estas líneas, se cometían nuevos crímenes, secuestrando a una persona y extorsionando a un comerciante, un docente o a una familia, según las estadísticas oficiales. © El País, SL

## Más ataques a políticos en México: asesinaron a tiros a una alcaldesa tras las presidenciales

HOMICIDIOS. Yolanda Sánchez Figueroa, que gobernaba desde 2021 el municipio de Cotija, en Michoacán, fue acribillada junto a su escolta

CIUDAD DE MÉXICO.- Una alcaldesa del estado mexicano de Michoacán, que había sufrido un secuestro en septiembre pasado, v su escolta fueron asesinados en la madrugada de ayer, un día después de la elección de la izquierdista Claudia Sheinbaum como presidenta de México, informó el gobierno regional.

La Secretaría de Gobierno de ese estado condenó en la red social X "el homicidio de la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa", añadiendo que desplegó un operativo de seguridad para capturar a los responsables.

Según las primeras informaciones, Sánchez fue víctima de un ataque armado.

"Se inició un operativo de seguridad coordinado con dependencias federales para identificar a los secretaría de Seguridad Pública tora Xóchitl Gálvez, del PAN, desdel estado de Michoacán.

Según medios locales, Sánchez Figueroa fue atacada a tiros por un grupo armado cuando salía de un gimnasio en el centro de la ciudad, acompañada de uno de sus escoltas. Ambos resultaron gravemente heridos y murieron después cuando eran atendidos por los médicos.

Según el diario La Jornada, los criminales dispararon con rifles de asalto contra la alcaldesa desde una camioneta en movimiento en la que lograron huir. Sánchez Figueroa recibió al menos 19 impactos de bala.

"¡Qué grave situación la que estamos viviendo en nuestro país! Lo peor, es que parece que a una mayoría del país no le importa. Tan sólo un día después de que el PAN refrendara la alcaldía de Cotija, fue asesinada en plena calle nuestra presidenta municipal, Yolanda Sánchez", dijo el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés.

Sánchez se convirtió en alcaldesa en las elecciones de 2021 con la bandera del conservador PAN. Abogada y consultora jurídica en derecho civil, con experiencia en el sector agrícola, Sánchez fue la primera mujer en asumir la presidencia municipal de Cotija.

Tras tomar posesión de su cargo el 1º de septiembre de 2021, expresó su alegría por ser la primera alcaldesa del municipio, al que calificó de "tierra de santos, cuna de trotamundos, de gente de trabajo, de lucha y de buena voluntad".

Sánchez ya había sido víctima de un secuestro el 23 de septiembre de 2023 en un suburbio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, vecino de Michoacán, cuando salía de un centro comercial en compañía de dos mujeres. Sánchez fue liberada tres días después y su secuestro provocó el arresto de tres hombres.

Según reportaron entonces medios locales, los secuestradores pertenecían al poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían amenazado a la alcaldesa por oponerse a que el grupo criminal tomase el control de la policía de su municipio.

El asesinato se registra un día después de que Sheinbaum, una científica de 61 años, logró una victoria apabullante con más de 30 responsables del episodio", dijo la puntos de ventaja sobre la oposipués de la campaña más violenta de la historia de México, en la que murieron 38 candidatos a distintos cargos.

> Michoacán, un estado reconocido por sus destinos turísticos y una pujante industria agroexportadora, es también uno de los más violentas del país, debido la actividad de grupos criminales dedicados a la extorsión y el narcotráfico.

> Horas antes de las elecciones del domingo pasado, también en Michoacán, hombres armados mataron a un candidato.

> Israel Delgado Vega, candidato a intendente del municipio de Cutzeo, fue asesinado a balazos el sábado por la noche por un grupo de personas en la puerta de su casa.

> El político de 35 años aspiraba a asumir la responsabilidad de las finanzas y el control interno del concejo municipal. Según trascendió por información de las autoridades, Delgado Vega se encontraba fuera de su domicilio en la localidad de San Juan Benito Juárez cuando hombres armados en una moto le dispararon y luego se dieron a la fuga.

> Desde septiembre del año pasado, cuando comenzó el proceso electoral con las internas de cada partido, fueron asesinados 38 aspirantes a distintos cargos políticos, en una carera electoral que los medios de comunicación mexicanos definieron como la campaña más violenta en la historia del país.

Agencias ANSA y AP



El cuerpo de Figueroa llega al hospital de Cotija



## +INFORMACIÓN A LA MAÑANA



+MAÑANA CON ANTONIO LAJE



10:00 LUNES A VIERNES

BUEN DÍA NACIÓN CON LUIS NOVARESIO



13:00 LUNES A VIERNES

+NOTICIAS CON MARÍA LAURA SANTILLÁN



## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

### LA NUEVA ARTICULACIÓN OPOSITORA

Menos el oficialismo y Pro, el resto de las bancadas muestran una postura cada vez más crítica





De El kirchnerismo es la principal fuerza opositora de la Cámara de Diputados. Sin su apoyo, el resto de las bancadas opositoras carecen del número suficiente para imponer un proyecto. La bancada quería incluir también la recomposición del Fonid, como pretende el gobernador Axel Kicillof.

### Contraofensiva legislativa | SESIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

## El kirchnerismo y la UCR votan una suba de las jubilaciones y desafían al Gobierno

Lo acordaron junto a otras bancadas opositoras; el oficialismo alertó por su impacto en las cuentas públicas; Milei había anticipado que vetará las leyes que pongan en riesgo el equilibrio fiscal

Laura Serra

LA NACION

Luego de trabajosas negociaciones, los distintos bloques de la oposición se encaminaban anoche a aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto común para instrumentar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado.

El oficialismo y sus aliados de Pro anticiparon su rechazo a la iniciativa por su impacto en el equilibrio fiscal que el Gobierno procura preservar. Los opositores, en cambio, retrucaron que buena parte del superávit fiscal que ostenta la gestión libertaria se alcanzó merced a la licuación que sufrieron las jubilaciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de convertirse en ley esta iniciativa tendría un impacto fiscal del 0,43% del PBI.

Asimismo, la OPC informó que, los haberes jubilatorios tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre 2024.

Este deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados y pensionados motivó a que la oposición -encarnada por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- unieran filas con el kirchnerismo y la izquierda para consensuar una ofensiva común. Acordaron, en primer lugar, adicionar un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación. Además, diseñaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combina el índice de inflación con la variable salarial (Ripte). El proyecto plantea que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación e incluyan una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo con el índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará

en base al último índice utilizado.

El mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin provocar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional. Finalmente se acordó otra salida: que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la Anses algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAIS e IVA.

Desde la Casa Rosada recordaron que el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y calificaron la sesión como una maniobra "política".

El debate del proyecto insumió largas horas de discursos. Los libertarios y sus aliados de Pro se cansaron de achacarle al kirchnerismo su responsabilidad por la caída de las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Desde la otra vereda, los opositores advirtieron que el Gobierno solo pudo alcanzar el equilibrio fiscal a costa de licuarles los ingresos a los jubilados.

"El impacto fiscal de esta iniciativa, de 0,4% del PBI, es el mismo porcentaje que el Gobierno pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios", sostuvo la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión Social.

En la misma línea, desde Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres alertó que el deterioro de los haberes jubilatorios "representa el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo".

Los libertarios, al igual que Pro, rechazarán este dictamen, lo que augura que estará a tiro de veto presidencial si el Senado lo convierte en lev.

Desde Pro, María Eugenia Vidal focalizó su embestida contra el kirchnerismo. "Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sinaportes. Su colega de bloque Silvana Giudici calificó las propuestas opositoras de "fórmulas mágicas que no tienen el sustento

fiscal necesario" y enfatizó que el decreto del Gobierno permitió "acumular un 12,42% de mejora en relación con la ruinosa fórmula de (Sergio) Massa".

El dictamen de Pro ratifica el DNU presidencialy si bien reconoce el 8% de pérdida por la inflación de enero, le da la potestad al Gobierno para instrumentar la modalidad de pago para no alterar la meta de déficit cero, la obsesión del Gobierno. Pese a estas facilidades, los libertarios rechazan incluso la iniciativa de sus aliados. Su propuesta se limitó a que se ratifique el decreto presidencial.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, responsabilizó a quienes gestionaron durante los últimos 20 años por el colapso que atraviesa el sistema previsional. "En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repartieron jubilaciones como si fueran planes sociales", asestó.

La sesión de ayer se limitó a discutir solo los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El kirchnerismo intentó colar en el temario otros dos temas urticantes para los libertarios: la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno a principios de año, y los dictámenes sobre financiamiento universitario. No tuvo éxito porque los dialoguistas prefieren dar el debate una vez que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, previsto para la semana próxima

"Se quiere hacer un aprovechamiento político para salir en la tele, en las redes -enfatizó la radical Danya Tavella ante la presión kirchnerista para discutir el financiamiento educativo en la sesión-. Nosotros hemos defendido a los docentes durante cuatro años cuando ellos [por el kirchnerismo] estuvieron en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Tenemos cinco dictámenes diferentes, no hay una postura común, por lo que podríamos arriesgarnos, con un rechazo, a que el tema no se trate durante el resto del año".

La legisladora anticipó que solicitará una sesión especial para el 3 de julio próximo para intentar acercar posiciones hasta esa fecha. •



Kirchner, Santoro y Martínez dialogan, anoche, con otros diputados

### Intendentes piden en el Congreso un fondo para el boleto de colectivo

Proponen financiarlo con el tributo a los combustibles; denunciaron la asimetría con los subsidios al AMBA

En una doble jornada, que incluyó visitas a la Cámara de Diputados y al Senado, casi una veintena de jefes comunales pertenecientes a la Red Federal de Intendentes instalaron en el Congreso su reclamo por el impacto que tuvo en el precio del transporte público de sus ciudades la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo Compensador, último resabio de subsidio estatal que recibían las provincias.

Encabezados por los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Córdoba, Daniel Passerini, y de Paraná, Rosario Romero, los jefes comunales presentaron ante las comisiones de Transporte de ambas cámaras un borrador de proyecto de ley que busca destinar una porción del impuesto a los combustibles a un fondo que permita financiar el transporte público en el interior.

"El AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) recibe miles de millones de pesos en subsidios al transporte y nosotros recibimos cero peso", se quejó la peronista Romero, antes de reclamar que "los impuestos que pagamos todos sean repartidos con equidad", para terminar con lo que calificó como "una enorme injusticia".

La intendenta de la capital de Entre Ríos fue la primera en hablar durante una reunión informal de

POLÍTICA 9 LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

#### Rodrigo de Loredo UCR



 Al inicio de la gestión de Javier Milei, la UCR se mostró colaborativa con el Gobierno. Pero en las últimas semanas profundizó su diálogo con el kirchnerismo para avanzar en conjunto. Su mayor interés aparecía en torno a los fondos para las universidades donde actúan jefes radicales.





Se distanció progresivamente de Pro para sintonizar nuevamente con el peronismo. En su intención aparecen exdirigentes de Juntos por el Cambio y del PJ. Tienen estrategias diferentes y responden a intereses diversos.

Juan López COALICIÓN CÍVICA



 La Coalición Cívica, la fuerza liderada por Elisa Carrió, se mostró crítica de Javier Milei desde la campaña electoral. Cuestionó la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema y los viajes al exterior del Presidente. Articuló con el resto de la oposición para impulsar aumentos del presupuesto educativo.

empantanamiento de la discusión

de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Weretilneck, además, apuesta a albergar el proyecto de exportación

nas en 2022. El otro lugar en donde

esta millonaria inversión podría

Los hilos que podrían mover al

entrerriano Kueider son dos. Por un lado, el legislador ya marcó que

su interés provincial pasa por la re-

presa de Salto Grande, instalada en

Concordia. "Expresé al ministro

de Energía mi preocupación por las deudas pendientes con Salto

Grande y Yacyretá. Estás dificul-

desembarcar es en Bahía Blanca.



FABIÁN MARELLI

la Comisión de Infraestructura, Vivienday Transporte del Senado, que preside Mariana Juri (UCR-Mendoza), y que tuvo como organizadora a la peronista disidente Alejandra Vigo (Unidad Federal-Córdoba).

En la misma línea se manifestó Javkin, quien remarcó que "el boleto de colectivo vale "cuatro veces másen el interior que en el AMBA". Se quejó porque, además de la eliminación del fondo compensador, el gobierno nacional frenó los aumentos en el área que comprende a la Capital y al conurbano bonaerensey, además, asistió financieramente para poder pagar la paritaria del gremio de los colectiveros (UTA).

En ese sentido, el intendente de Rosario defendió la propuesta de crear un nuevo fondo con parte de los recaudado por el impuesto a los combustibles que, destacó, "se recauda en todo el país y a un mismo valor". Al respecto, Javkin enfatizó que el gravamen "aumentó cuatro veces en lo que va del año" y para remarcar la injusticia que viven las ciudades del interior, señaló que "el AMBA recibe 480% más de lo que aporta por el impuesto".

Por su parte, Passerini criticó al Gobierno por la decisión "unilateraleinconsulta" de eliminar el fondo compensador y, en línea con su par de Rosario, explicó que los intendentes decidieron "modificar el fondo de la ley de combustible porque no se distribuye de manera equitativa".

"La casta no viaja en colectivo. Hoy, esta inequidad recae sobre los municipios", cerró su participación el alcalde la capital mediterránea.

En la reunión también participaron los intendentes de Río Gallegos, Viedma, Comodoro Rivadavia, San Salvador de Jujuy, Cipolletti, Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero, Rawson, Formosa y Bariloche. También integraron la comitiva los secretarios de transporte de las provincias de Río Negro y La Rioja.

Tal vez el caso más impactante fue el expuesto por el intendente Damián Biss, quien dijo que el boleto en la ciudad de Rawson cuesta \$1200 y que, por los últimos aumentos del combustible, están evaluando llevarlo a \$1700. "Esto sería algo inviable que terminaría con el servicio público de la región", advirtió el jefe comunal.

## La Casa Rosada busca seducir a siete senadores que definirán la Ley Bases

Cuatro patagónicos, dos peronistas del litoral y el radical Abad aparecen como piezas sueltas en el tablero del oficialismo

Delfina Celichini LA NACION

En la recta final hacia el recinto del Senado, los senadores que todavía no definieron su voto juegan al póker con el Gobierno. Con solo siete legisladores propios y un compacto bloquede33kirchneristasatrincherados en el rechazo, al oficialismo no le queda otra opción que sentarse a negociar con la oposición dialoguista, que muestra indicios de querer acompañar, pero que aún no expresó su voluntad de viva voz. En la medida en que se acerca el día de la sesión, prevista para el miércoles o jueves de la semana próxima, el costo de torcer la voluntad de estos dirigentes aumenta, así como el peso de sus demandas.

El compendio de indecisos varía. Algunos de los que todavía no se habían pronunciado lo terminaron de hacer la semana pasada, al firmar-inclusocon disidencias-los dictámenes del oficialismo. Otros, como el radical Martín Lousteau, ratificaron su actitud opositora. En tanto, hubo quienes se sumaron a la indefinición, como su correligionario Maximiliano Abad, quien optó por la prescindencia y abrió una incógnita. En este escenario, la abstención de un legislador considerado "oposición dialoguista" fue tomado como un golen contra para el Gobierno, en tanto robustecerá el espacio del "no", que cuenta con 34 manos si se cuenta al kirchnerismo más el presidente del Comité Nacional del radicalismo.

El oficialismo cuenta hoy con una base de 31 adhesiones, si se suma a los libertarios, la bancada de Pro. una mayoritaria porción de la UCR y otros bloques provinciales. En el medio, fluctúan siete senadores que serán determinantes para sellar la suerte de los proyectos y a los que los libertarios buscan seducir.

Se trata de un heterogéneo compendio integrado por Abad; los compañeros del bloque Unidad Federal, Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos); los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; y las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina. Si bien solian componer este grupo la neuquina Lucila Crexell y la rionegrina Mónica Silva, el oficialismo las cuenta a favor de los proyectos. En particular, no obstante, plantearán diferencias. Se especula con que el viraje en su voto responde a concesiones del oficialismo ante demandas puntuales.

Anteayer, Carlos Pagni señaló en LN+ que la posible designación de

Crexell como embajadora ante la senadora el 24 de mayo, en pleno Unesco, en París, pudo haber influidoen un cambiode actitud de la neuquina, quien expuso un vinculo con el Gobierno similar al de un electrocardiograma. El gobernador de GNL anunciado por YPF y Petrode su provincia, Rolando Figueroa, cuyo liderazgo político Crexell reconoce pero por momentos pareciera desatender, trabaja en sintonía con su par rionegrino Alberto Weretilneck. Juntos pidieron al Poder Ejecutivo la provincialización de rutas nacionales que alimentan una de las zonas más productivas de la región: Vaca Muerta. Se trata de pedidos de mejoras de infraestructura en las rutas 22, 151, 231 y 242, de las que en la administración libertaria ya tomaron nota.

De hecho, Mónica Silva hizo mención a esta respuesta del Ejecutivo en la red social X. "Tengo una muy buena noticia. Se reactivará la obra Rotonda sobre Ruta Nacional 22 frente a Choele Choel. @albertoweretilneck gestionó esta obra que avanzó en un 60%. Ahora avanzará el 40% restante. Me lo comunicó el administrador general de Vialidad Nacional", escribió la

tan el normal funcionamiento de la generadora en Entre Ríos, especialmente ante las inundaciones", destacóen X. Por otro lado, y según fuentes del oficialismo, una causa judicial que salpica a la administración del exgobernador Gustavo Bordet, de la que él fue secretario de Gobierno, podría ingresar en la ecuación. La investigación judicial apunta a negocios de la empresa Securitas, a partir de indicios que podrían probar una red de corrupción con referentes del gobierno



El legislador reclama que el gobierno nacional atienda deudas pendientes con la represa Salto Grande. Su compañero de bloque, el correntino Camau Espínola, también es clave para el oficialismo



Natalia Gadano SENADORA - SANTA CRUZ

Está afiliada a Pro, pero junto a José María Carambia responde al gobernador Claudio Vidal, que intercambió guiños con la Casa Rosada. No acompañará Ganancias ni la privatización de Aerolíneas

entrerriano entre 2016 y 2019. El correntino Espínola tampoco mostró sus cartas aún. Si bien su tradición política está ligada al peronismo, se alejó del kirchnerismo en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. El electorado de su provincia, donde peleó tres veces -sin éxito-por la gobernación, tiene una larga tradición antiperonista. A esta complejidad se le suma que Milei cosecha altos márgenes de aprobación en esa región. Por eso, se especula con que Espínola pueda llegar a un acuerdo electoral hacia 2025, cuando Corrientes volverá a las urnas para elegir gobernador. El radical Gustavo Valdés no puede reelegir y deberá construir un sucesor. En tanto, La Libertad Avanza (LLA) todavía no tiene una estructura consolidada y su referente local, el diputado Lisandro Almirón, todavía está lejos de arañar una victoria provincial.

Los santacruceños Carambia y Gadano, en tanto, lograron incorporarelaumentodel3%al5%lasregalías mineras y se anotaron también el diferencial del 22% para la región en el impuesto a las ganancias. Lo mismo con las chubutenses, quienes tienen detrás al gobernador de su provincia, Ignacio Torres, que insistía con pedir garantías al Ejecutivo para evitar que los beneficios obtenidos en el Senado sean revertidos en Diputados. •

### Contraofensiva legislativa | LOS CAMBIOS JUBILATORIOS

### **EL ANÁLISIS**

## Ante las razones del hartazgo social

Joaquín Morales Solá

-LA NACION-

os jubilados han sido la variante del ajuste de todos los gobiernos de los últimos 20 años. Según las estadísticas, el período presidencial en el que mejor les fue corresponde al que presidió Carlos Menem en los años 90, y cuando ya las jubilaciones estaban en manos de la AFJP. Cristina Kirchner y Amado Boudou (con la complicidad de Sergio Massa) tuvieron la idea en 2008 de devolverle al Estado esa enorme masa de recursos. La usaron políticamente.

La peor pérdida del poder adquisitivo de los jubilados se registró, en cambio, entre fines de 2017 y enero de este año; perdieron el 57 por ciento del poder de compra. Es un período que abarca tres gobiernos (los de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei), pero la mayor cantidad de años pertenece a la tercera administración kirchnerista. Llama la atención, por eso, que ayer haya sido el kirchnerismo uno de los principales impulsores de la sublevación política en la Cámara de Diputados para imponerle a Milei, supuestamente, una nueva fórmula jubilatoria.

Acompañaron a los seguidores de Cristina Kirchner la izquierda -cómo no-; el radicalismo (esto fue más extraño), y el bloque Hacemos Coalición Federal, un poliédrico conjunto de diputados que preside Miguel Angel Pichetto, cuya alianza fugaz con la izquierda para alcanzar ayer el quorum es dificil de explicar. Solo Proy el partido del Presidente. La Libertad Avanza, no aceptaron participar del complot. ¿Por qué se habla tanto de la decisión de Milei de no acercarse tanto a Mauricio Macri? Las posiciones están a la vista en los momentos cruciales.

Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, suele decir que cuando la economía se desajusta alguien la ajusta: el mercado o la conducción política del país. Los ajustes en la Argentina, dispuestos por el Gobierno o por el mercado, cayeron siempre sobre los jubilados; sucede también que el gasto en seguridad social representa casi el 50 por ciento del presupuesto nacional; la mayoría de ese gasto pertenece a jubilaciones y pensiones.

Desde la época de Cristina Kirchner existen moratorias, además, que les permiten jubilarse a personas que no hicieron los aportes necesarios al sistema previsional. Se sumaron casi cuatro millones de jubilados a un sistema que tiene más de siete millones de jubilados.

La mitad de los jubilados que existen en la Argentina, aproximadamente, no hicieron los aportes que establece la ley. Es cierto que muchas de esas personas no pudieron formalizar los aportes porque fueron víctimas de las periódicas crisis de la economía argentina, pero había otras maneras de resolver esos problemas que son reales. El exgobernador peronista de Santa Fe Omar Perotti propuso, cuando era senador nacional, crear un subsidio para las personas mayores que carecieran de jubilación, pero por fuera del sistema previsional. Esta iniciativa dejaba a la Anses dedicada solo a los jubilados que habían hecho los aportes en tiempo y for-

Perotti intentó resolver un problema que es fácilmente compren-

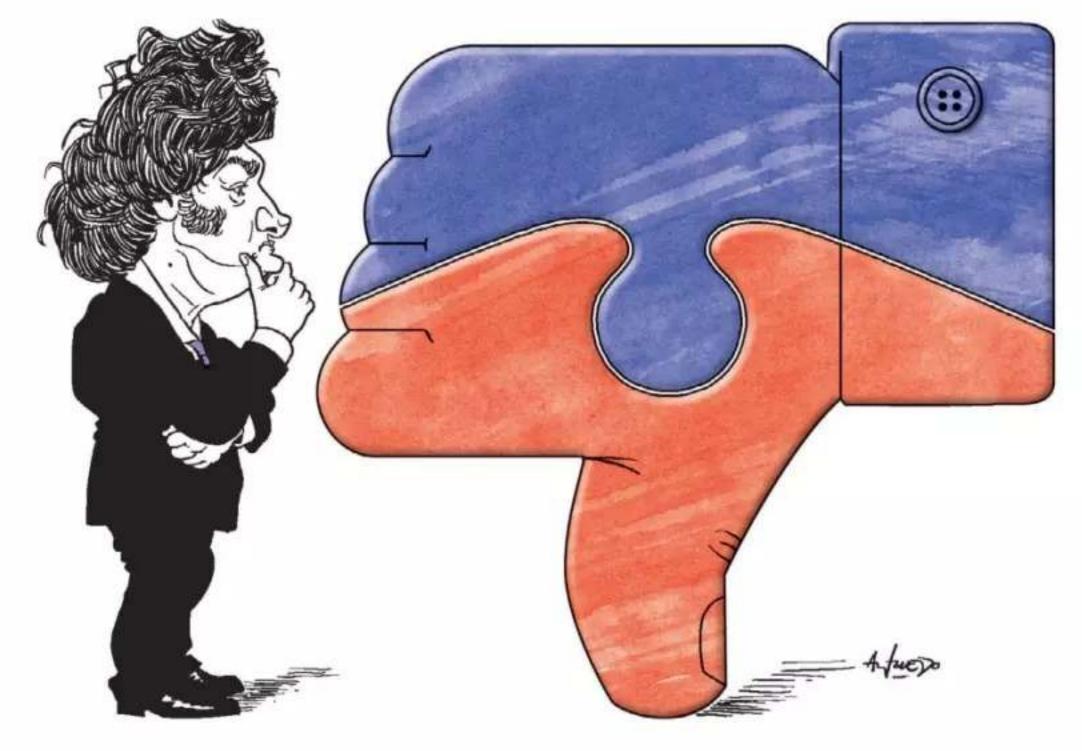

Javier Milei

sible: cualquier decisión sobre los ingresos de los jubilados, por pequeño que sea el aumento que disponga, impacta fuertemente en el presupuesto nacional.

Es ahí donde se metieron ayer los diputados opositores, según la distintas versiones de la oposición, pero solo se pusieron de acuerdo para alcanzar el quorum; no lograron ni uno ni dos proyectos comunes para cambiar la fórmula previsional. Empezaron a sesionar con cinco proyectos distintos. Imposible mayor confusión. Corresponde señalar que cuando los legisladores proponen un aumento de las partidas presupuestarias, y tienen derecho a proponerlo, deberían también, por responsabilidad institucional, indicar de dónde saldrán esos recursos sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

¿Por qué no imaginaron, por ejemplo, eliminar la excepciones impositivas a unas pocas empresas en Tierra del Fuego para destinar ese dinero a mejorar los ingresos de los jubilados? ¿Por qué no propusieron cambiar el régimen que regula la pesca para aumentar el insignificante canon que pagan unas 30 empresas que hacen millonarios negocios con una riqueza que pertenece a todos los argentinos? Sobre esos arbitrarios beneficios de un reducido sector empresario no hablan ni diputados ni senadores. Silencio. ¿Complicidad también? Quién lo sabe.

La propuesta de aumentos de partidas presupuestarias sin compensación significa en los hechos, lo digan o lo nieguen, el proyecto de un regreso al déficit fiscal. Es otro ejercicio de irresponsabilidad política; esa inconsciencia de sus dirigentes llevó al país (y a la sociedad, sobre todo) a la necesidad de sufrir un brutal ajuste de la economía. Es también la tara del kirchnerismo, que aumentó el gasto público hasta dejarlo en casi

el 50 por ciento del PBI nacional.

La administración de Alberto Fernández fue la peor de las tres kirchneristas porque ni siquiera tuvo la astucia de evitar que estallara el conflicto de la economía durante su mandato.

La líderesa que levantó ayer la bandera de los jubilados, Cristina Kirchner, se pasó sus dos mandatos peleándose con la Corte Suprema de Justicia porque esta le exigía que cumpliera con la ley y fuera más justa con los salarios de los jubilados. La Anses llegó a declarar formalmente en aquellos años ante el máximo tribunal de Justicia del país que quebraría si cumplía con las resoluciones de la Corte.

Es costumbre institucional que cuando la Corte fija una jurisprudencia sobre un tema, el Poder Ejecutivo traslada esa opinión a un proyecto de ley para que la decisión se generalice en el acto. Si no fuera así, la Corte debería resolver caso por caso innumerables expedientes. Ese tribunal no resuelve en general, sino sobre cada situación en particular. El caso histórico más

La peor pérdida del poder adquisitivo de los jubilados se registró entre fines de 2017 y enero de este año; perdieron el 57% del poder de compra

El aspecto más notable de lo que ocurrió ayer refiere a un cambio abrupto e imprevisto en la relación de fuerzas

emblemático de esa práctica fue la decisión de legalizar el divorcio en el país; la Corte Suprema fue en los años 80 la primera institución en resolver que el divorcio era un derecho constitucional. El gobierno de Raúl Alfonsín convirtió esa decisión en ley aprobada por el Congreso para que la Corte no terminara resolviendo todos los divorcios del país. Al revés, Cristina Kirchner se negó a convertir en ley la decisión de la Corte sobre el salario de los jubilados y condenó a cada uno de estos a comenzar una causa propia. La sede de la Justicia Previsional ocupa una casona muyantigua. Cada cierto tiempo, ese edificio debe ser liberado de expedientes con planteos de jubilados porque corre el riesgo de desmoronarse. Esa indiferencia histórica desnuda la protesta parlamentaria de la vispera.

Sucedió ayer, más que nada, una demostración de fuerza ante un presidente que—también es cierto—trata despectivamente a los legisladores de las dos cámaras del Congreso. Las formas y el respeto personal son cualidades que en algún momento se valoran. Pero cualquier iniciativa sobre los jubilados aprobada por la Cámara de Diputados deberá pasar luego por el acuerdo del Senado. Si existiera una decisión con el consentimiento de las dos cámaras, le quedará a Milei todavía el recurso del veto.

Falta mucho camino por andar si los diputados se propusieron realmente modificar la fórmula previsional de aumentos. ¿O es que solo querían mostrar que los opositores, todos ellos juntos sin vínculos políticos ni ideológicos, están en condiciones de marcarle a Milei los límites políticos que tiene?

El aspecto más notable de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados refiere a un cambio abrupto e imprevisto en la relación de fuerzas de esa cámara. Los opositores consiguieron que 141 diputados se

sentaran en sus bancas para que el cuerpo pudiera sesionar (se necesitan solo 129) y decidieran contra la opinión del Gobierno. En la votación en general, el proyecto de la Ley Bases consiguió en la Cámara de Diputados en los primeros días de febrero pasado 144 votos a favor de la iniciativa de la administración de Milei; ese mismo proyecto, ampliamente modificado, fue aprobado en general el 30 de abril pasado por 142 votos a favor del Gobierno. Un cambio radical en la relación de fuerzas preexistente en esa cámara. ¿Definitivo? Dificil, si no imposible. Las negociaciones entre el kirchnerismoy la oposición dialoguista (radicales y legisladores de Pichetto, sobre todo) eran ayer un espectáculo inverosímil. No durará.

Sin embargo, lo que sucedió en la Cámara de Diputados pertenece a esos hechos de la política que pasan inadvertidos para la mayoría de los argentinos, pero que ven con preocupación sectores financieros internacionales y el mercado nacional. No es extraño que ayer se hayan movido en una mala dirección el precio del dólar y el valor de los bonos argentinos.

Milei no consiguió todavía, cuando está a solo cinco días de cumplir seis meses en el poder, que el Congreso le aprobara una sola ley ni su monumental decreto de necesidad y urgencia de diciembre pasado. En ese escenario de simbólicos triunfos internacionales y de serias restricciones políticas locales, se inscribió el motín parlamentario de ayer.

Fue también un símbolo destinado a caminar hacia ninguna parte, pero representa al mismo tiempo el espíritu de gran parte de la dirigencia política argentina. El gasto del Estado, dicen, es inofensivo. Ese es un error que explica el hartazgo de los argentinos, y también por qué muchos se abrazan a políticas inconducentes que proponen la idea delirante de un país sin Estado. •

### Crisis social | RESPALDO DEL PRESIDENTE

## Milei volvió a defender a Pettovello, que faltó a la reunión de gabinete

El Presidente definió a la ministra cuestionada como "la mejor de la historia" en diálogo con periodistas en la Casa Rosada



Javier Milei encabezó la reunión de gabinete

### PRESIDENCIA

### Jaime Rosemberg

Cinco minutos antes de la conferencia de prensa del portavoz Manuel Adorni, en la Casa Rosada el rumor corriófuerte. "¡Viene Milei!", comentaban asesores del Presidente, que de modo imprevisto se hizo presente en la sala de conferencias del segundo piso de la Casa de Gobierno.

El objetivo: defender, una vez más, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ausente de la reunión de gabinete encabezada por el propio Presidente e involucrada en el escándalo de los alimentos acopiados en centros de la provincia de Buenos Aires y Tucumán, y que ya son objeto de causas judiciales.

Sonriente, el Presidente saludó uno por uno a los periodistas que lo esperaban y comenzó con la defensa de lo actuado por el Gobierno. "Loque supuestamente vencía a fin de mes es el 3 por 10.000. Así están operando", dijo el mandatario en relación con las denuncias por alimentosa punto de vencer. "¿Defiende a Pettovello?", le preguntaron. "Absolutamente, Pettovello es la mejor ministra de la historia", contestó Milei, y agregó: "La corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios sucios que hicieron". En relación con las denuncias judiciales contra exfuncionarios, como el exsecretario de Niñez Pablo de la Torre, afirmó: "Lo que no esté en orden vamos a ser implacables con la corrupción, en todas las líneas".

La aparición presidencial tuvo lugar después de una reunión de gabinete atípica, con Milei encabezándola luego de varias semanas de ausencia, y con Pettovello sin aparecer por Balcarce 50.

"Tenía un tema de agenda, estaba con las cuestiones judiciales, las denuncias que se están presentando", dijo el vocero Adorni, durante chicos. su conferencia de prensa diaria, e ironizó con que esas explicaciones se daban a conocer "así no empiezan con las especulaciones" perio-



También dialogó con los periodistas de la Casa Rosada

dísticas en torno a la ministra.

anteayer, Milei y algunos de sus ministros salieron al histórico balcón que da a la Plaza de Mayo. Con la intención de contagiar optimismo, saludaron desde lejos, en medio de gritos y ademanes, a varios grupos de alumnos de escuelas primarias que los vitoreaban, siempre con el asesor presidencial Santiago Caputo tomando fotos con su celular. Ya con el cineasta Santiago Oria en la plaza registrando la escena, Milei bajó hasta la reja de entrada y tendió la mano a varios de esos mismos

Desde su regreso de la gira por Estados Unidos y El Salvador, el mandatario defendió en entrevistas radiales y vía redes sociales a reina la incertidumbre.

la ministra de Capital Humano. Luego de la reunión, yal igual que El domingo se reunió con ella en la quinta de Olivos, y el lunes llegó él mismo a la sede del ministerio, en Carlos Pellegrini al 1200, como modo adicional de respaldo. Ayer, Pettovello fue la gran ausente, en el inicio de una jornada agitada para el Poder Ejecutivo. La ministra fue y vino desde Tribunales.

> "No se va a ir, pero si està bastante cansada", afirmó por lo bajo una fuente que sorteó el misterio mediático en torno a la situación de la ministra. En la conferencia de prensa, Adorni confirmó que la exfuncionaria larretista Yanina Nano Lembo ocupará el lugar de De la Torre, en un ministerio plagado de denuncias cruzadas y en el que

## Casanello encontró diferencias entre los allanamientos y los datos del ministerio

Hay faltantes en los galpones de Villa Martelli y Tucumán, y en otros casos hay registros de entregas que no se corresponden con la realidad

### Hernán Cappiello

La Justicia encontró inconsistencias entre la cantidad y el tipo de alimentos que el Gobierno informó tener acopiados en los depósitos oficiales con lo que encontró cuando inspeccionó esos galpones el fin de semana pasado, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

El juez Sebastián Casanello encontró que hay faltantes entre lo declarado y lo encontrado. Y que existen diferencias en los remitos donde figuran los lugares donde se repartieron los alimentos que no están. Por ejemplo, se informó que hay una entrega efectuada en Pinamar, pero no hay un remito que respalde esa entrega, y por otro lado hay un remito que señala una entrega de alimentos, pero no se corresponde con el lugar adonde fue enviado, explicaron las fuentes consultadas.

Los investigadores están tratando de consolidar esta información para poder realizar la trazabilidad de los alimentos desde que fueron comprados hasta que fueron almacenados y luego distribuidos. Por eso Casanello le reiteró ayer al Ministerio de Capital Humano que le envíe los expedientes relacionados con la compra de estos alimentos.

Ya se lo había solicitado la semana pasada, pero Capital Humano no los envió. Se los volvió a pedir y le dio un plazo de 72 horas, pero ese plazo se venció sin que enviaran nada, por lo que este lunes reiteró el reclamo.

El fundamento del pedido se basa en que cuando el Estado toma una decisión debe estar respaldada por un acto administrativo que la justifique. Por eso, para tener el panorama completo, el juez busca el respaldo de la compra de cada producto, los documentos que certifiquen su acopio y su reparto, de modo de establecer si hay faltantes, como los que están apareciendo.

Según un informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, solo había 18.640 unidades de leche en polvo de un kilo cuando lo informado eran 30.240, y en otro lote hay más que las declaradas. Debía haber 229.034 y hay 11.600 más. No se hallaron los aceites "Costa del Sol", pero sí encontraron otro producto marca Alsamar, sin registrar.

"Aparecen faltantes", dijo a LA NACION una fuente judicial que está esperando concluir con el relevamiento para tener un panorama completo de las irregularidades.

La novedad se conoce en medio de la pulseada entre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y el juez Casanello, que ordenó hacer un plan para repartir esos productos, algunos de ellos con una fecha de vencimiento cercana.

El Gobierno, mediante Leila Gianni, la subsecretaria de Lega-

les del ministerio, apeló la decisión del juez Casanello de disponer que se haga un plan de distribución de esa comida, por lo que hoy protagonizó un escandaloso intercambio a los gritos con el denunciante en la causa, Juan Grabois, en los Tribunales.

Antes, Gianni había advertido públicamente que el Gobierno no iba a dejar que jueces o fiscales "militantes" decidieron las políticas públicas, en supuesta alusión a Casanello.

En esa puja acerca de si corresponde o no que la justicia ordene realizar un plan de distribución de la comida, que debe resolver ahora la Cámara Federal, el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, respaldó la posición de Casanello ante el tribunal.

En su escrito, Agüero Iturbe dijo que el juez no está invadiendo un área del Poder Ejecutivo y que no pretende dictar una política pública, sino que está persiguiendo un delito y haciendo cumplir los tratados internacionales que garantizan el derecho de acceder a los alimentos.

"No se trata de elaborar ninguna política pública, sino de garantir el cumplimiento de aquella delineada o a delinear por la propia Administración Nacional en cumplimiento del bloque de constitucionalidad y la ley de seguridad alimentaria", escribió el fiscal.

Y abundó: "no se está invadiendo ninguna esfera de reserva que importe quebrantar la división de poderes, derivación lógica del inveterado principio constitucional referido a la forma republicana de gobierno. Aseverar lo contrario es ir más lejos de lo que en realidad acontece. Bajo el mote de cuestión política no justiciable se trasluce una discrepancia de criterio con la decisión del caso".

Remató: "Ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso".

En su dictamen, el fiscal advirtió sobre estas inconsistencias en lo informado por el Gobierno. Señaló que el Gobierno había dicho que en los depósitos había principalmente yerba mate. Explicó que, por el contrario, el 34,6% de mercaderia en Villa Martelli, y el 40,7% en Tucumán, no es yerba mate.

Ahora debe decidir la Cámara Federal con la firma de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Alberto Boico.

Mientras avanza la investigación, el Gobierno está realizando el reparto de la mercadería que vence el mes próximo. Lo dispuso mediante un convenio con la Fundación Conin y la movilización de camiones del Ejército.

La Justicia encontró inconsistencias entre la cantidad y tipo de alimentos que el Gobierno informó tener acopiados en los depósitos oficiales, con lo que encontró cuando inspeccionó esos galpones el fin de semana pasado, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

### Crisis social | POLÉMICA EN LA JUSTICIA



Grabois y la funcionaria Gianni, ayer, en los pasillos de Comodoro Py

### CAPTURA

## Grabois y la abogada de Pettovello se cruzaron a los gritos

Se enfrentaron en la Cámara Federal, que debe decidir si confirma la orden de Casanello para que el ministerio informe sobre los alimentos

Camila Dolabjian

Después de una audiencia judicial escandalosa, con interrupciones y chicanas de ambas partes y reproches a los jueces, Leila Gianni y Juan Grabois se cruzaron fuera de la sala, en un pasillo del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002. Al grito de "chorro", "kuka" y "chancho", el episodio casi termina con violencia física.

Enel momento de mayor tensión, Grabois avanzó sobre Ariel Romano, abogado del Ministerio de Capital Humano, y Gianni, luego de retirarse, volvió y quiso empujar al referente piquetero.

"Dejá de usar el nombre de Dios en vano", dijo Gianni ni bien cruzó la puerta de la sala de audiencias. Grabois le contestó recordándole su zigzagueante pasado político: "Estuviste con Alberto [Fernández], [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner]. La ladrona sos vos y como abogada sos berreta". Y siguió: "Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera, kuka ladrona". La remera de Gianni era negra y tenía estampado en blanco el dibujo de un león.

Ella le contestó: "Al pingüino se lo comió el león". Le dijo además: "Dejá de extorsionar gente mandándolos a los actos por una bolsa de comida, tarado".

La audiencia fue en la Cámara Federal. El Gobierno pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de alimentos y la mañana fue una verdadera batalla campal. Gianni interrumpió por lo menos cuatro veces a Grabois, mientras él la insultaba frente a los jueces. El dirigente social, a su vez, increpó a los magistrados por no detenerla y la audiencia casi se suspende.

Encabezaron la audiencia los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Gianni, junto a Romano, expuso primero. Antes de que se cumplieran los 30 segundos, los jueces debieron solicitarle a la abogada de Capital Humano que se limitara a la fundamentación de la apelación, ya que comenzó a hacer una exposición sobre el "cambio de paradigma" que promueve el Gobierno en materia de política alimentaria. Inmediatamente fue interrumpida.

La funcionaria apuntó contra Casanello y, frente a los magistrados, dijo que el Gobierno no permitirá que "ningún juez" se entrometa en la política pública. Dijo que Casanello se excedió de sus funciones y que, en todo caso, la cuestión sobre los alimentos en depósitos podría correr en el fuero contencioso administrativo, pero nunca en el penal. Ella y Romano insistieron, también, en que no hay delito en los hechos investigados porque la comida no estaba vencida.

Grabois, por su parte, apuntó contra la gestión de Pettovelloy, con una presentación con láminas, buscó evidenciar lo que a su entender es un camino de contradicciones en el discurso oficial.

El tribunal intentó poner orden dando indicaciones a ambas partes. Grabois increpó a los magistrados. Al cruzarse con Gianni, que estaba detrás de él, el juez Irurzun dijo: "Grabois, le pido un favor...". "¡No! Yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro?", lanzó. Al no recibir una respuesta a su entender satisfactoria por parte de Irurzun, se dirigió a Farah, y luego a Boico con la misma pregunta.

Los jueces también le solicitaron a Gianni que se abstuviera de hacer comentarios y amenazaron con dar por terminada la audiencia.

Por la tarde, Gianni volvió a Comodoro Py, pero esta vez a ratificar la denuncia que Capital Humano hizo contra Pablo de la Torre, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, por presuntamente haber designado personas en puestos de

trabajo a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) sin que estos fueran a trabajar, o bien cobraban sobresueldos.

Aseguró tomar conocimiento de la situación a partir de información periodística, tras la cual llamó a Francisco Fernández, un funcionario del área de De la Torre, para que explicara esta modalidad de contratación. Ese encuentro se habría dado el 29 de mayo en el edificio del ex-Ministerio de Desarrollo Social en la Av. 9 de Julio, aproximadamente a las 10.30. Estuvieron presentes, además, Ariel Romano Ángel y Natalia Rey, asesores de la Subsecretaría Legal, que depende de Gianni.

Allí habría explicado que existía un listado de 100 personas que, al no poder ser designadas, fueron habilitadas para efectuar sus contrataciones a través de la OEI. Quien lo habría autorizado sería Maximiliano Keckseli, exfuncionario despedido del ministerio. La OEI les habría transferido a estas personas, y habrían cobrado en pesos y cambiado a dólares para entregar una parte a De la Torre.

Gianni declaró que, tras esta reunión, le solicitaron a Fernández que acompañara a un grupo de funcionarios a la Secretaría de Trabajo para hacer una transcripción de los hechos y elevar un acta a la Oficina Anticorrupción. La funcionaria de Pettovello buscó hacer hincapié constantemente en que el funcionario que contó el mecanismo lo hizo de forma libre y voluntaria por las versiones que circularon sobre las presiones que se habrían ejercido sobre él para que declarara contra su jefe. La segunda reunión, en Trabajo, ocurrió y habría sido certificada con escribano, pero Fernández habría llamado a su abogado, que le habría recomendado no firmar. Gianni propuso enviar las cámaras del edificio para demostrar estos encuentros. •

## La militante de Massa que viró en espada judicial de la ministra

EL PERFIL

A poco más de un mes de tomar las riendas de la megacartera de Capital Humano, Sandra Pettovello incorporó a su lado a una figura con una trayectoria tan estridente como sinuosa. Desde el 23 de enero, Leila Gianni es la subsecretaria de Legales y una pieza clave en las denuncias que el ministerio impulsó contra la administración anterior y los piqueteros, pero también contra sus propios funcionarios.

Ayer, Gianni se peleó a los gritos en Comodoro Py con el dirigente Juan Grabois, después de una audiencia judicial en la que se enfrentaron. Esta semana, además, tildó de "militante" a Sebastián Casanello, el juez que le ordenó a Capital Humano que informara cómo iba a repartir las toneladas de alimentos acopiados. "No vamos a permitir que nos diga cómo ejecutar una política pública", dijo ella.

Lo singular de esta abogada de 39 años que ayer se presentó en tribunales vistiendo una remera con un león es que antes de enarbolar las banderas libertarias formó parte de la gestiones del Frente de Todos y de Cambiemos –en un área que dependía de la Jefatura de Gabinete–y militó para Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales.

Integrante de Aires, el espacio político que tiene como referente al exlíder camporista Juan Cabandié, Gianni trabaja en el Estado desde 2008. Primero lo hizo en la Anses, como asesora legal. Luego ocupó un cargo en la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en 2012, dependiente de la Jefatura de Gabinete, hasta su jerarquización como ministerio en 2019, en manos de Cabandié.

Enel ínterin, Gianni fue designada asesora legal especializada de la secretaría en mayo de 2015, cargo en el que permaneció durante la gestión de Cambiemos. "La heredamos", recordó un funcionario con paso por el área.

Durante la gestión de Cabandié en el Ministerio de Ambiente, Gianni fue nombrada directora de Proyectos Ambientales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, donde hacía tareas de inspección y monitoreo de obras. "Eran cuestiones más propias de un arquitecto", rememoró un funcionario de perfiltécnico, con trato frecuente por aquel entonces.

En noviembre de 2020 fue nombrada en el Ministerio de Justicia como coordinadora de Asuntos Jurídicos en el Centro Internacional para la Promoción de los derechos Humanos. La resolución llevaba las firmas de Santiago Cafiero, entonces jefe de Gabinete, y de la exministra Marcela Losardo.

Tal como consignó el portal Data Clave, Gianni fue una ferviente militante de Massa, principal rival de Javier Milei, en su carrera por la presidencia. En octubre, en la antesala de las elecciones generales, subió a sus redes sociales una foto del entonces candidato y ministro de Economía junto con el siguiente mensaje: "No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro Presidente. Fuerza compañero Sergio Massa".

En la Capital, repartió boletas de Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria, y en noviembre, de cara al balotaje, llamó a llenar las urnas de "esperanza" con la boleta de Massa. Luego de diciembre, Gianni borró todo registro de su militancia digital. No sobrevivió ni su foto de Whats App: se mostraba leyendo Conducción Política, de Juan Domingo Perón. Lo reemplazó con la novela Maldita Roma, de Santiago Posteguillo.

Ahora, Gianni supo hacerse un lugar en el armado libertario. Distintas fuentes coinciden en que se ganó la simpatía de Pettovello a partir de su situación familiar—separada y con cinco hijos—para luego ganarse su confianza a fuerza de denuncias contra la anterior gestión. "La banca por su historia, pero también por su capacidad", señala alguien de su entorno.

Hoy, está al frente de la Subsecretaría Legal del ministerio, donde impulsa investigaciones contra la anterior gestión. Por ejemplo, por los viajes al exterior de miles de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo. Gianni concluyó que entre marzo de 2020 y diciembre de 2023 hubo más de 120.000 titulares del programa que figuraban en los registros migratorios.

También impulsó la denuncia que el Ministerio presentó en marzo de este año por irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos con sobreprecios. Como resultado de la presentación, el juez Julián Ercolini investiga a la gestión anterior por los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este lunes, Gianni presentó la denuncia contra Pablo de la Torre, quien hasta el viernes era el secretario de Niñezy Familia de Pettovello. "No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno", dijo ayer De la Torre. •

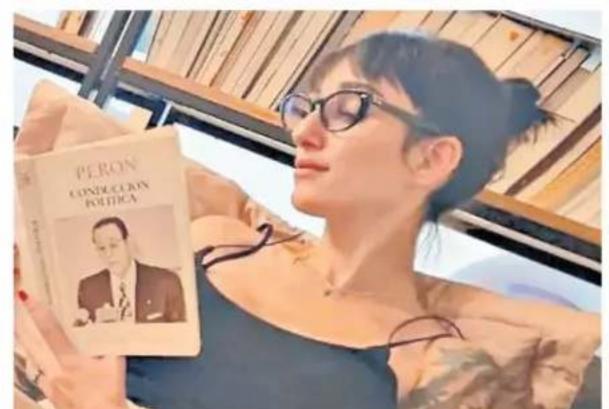

La foto "peronista" que Gianni sacó de su perfil

POLÍTICA | 13 LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## El Gobierno hará un relevamiento de todos los contratos con la OEI

La Casa Rosada ordenó auditar en el Ministerio de Capital Humano la tercerización con el organismo internacional; la ministra Pettovello aún debe completar varias designaciones

Maia Jastreblansky LA NACION

Sandra Pettovello quedó blindada por Javier Milei. El Presidente reiteró ayer que, para él, es "la mejor ministra de la historia". Volvió a defenderla, aun cuando la titular de Capital Humano faltó a la reunión de gabinete atareada por el enorme frente judicial que se le abrió por las denuncias a raíz del reparto de alimentos y por la presentación que ella misma ordenó radicar contra el exsecretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre.

La denuncia, a la que accedió LA NACION, lleva el patrocinio letrado de la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y se basa en un presunto testimonio del director general de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Federico Fernández. El relato, por momentos confuso, apunta a la contratación de empleados y consultores a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Si bien no precisa cuántas personas estuvieron en esa situación, la denuncia -que recayó en el juzgado de Ariel Lijo- señala que el dinero cobrado por algunos consultores era cambiado a dólares siendo este entregado a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros funcionarios de bajas retribuciones". Y que los "remanentes" del dinero eran entregados al propio De la Torre. Otra denuncia fue radicada en la Oficina Anticorrupción.

El episodio con De la Torre puso una gigantesca lupa sobre la trian-



AUGUSTO FAMULARI

### Comenzó el reparto en vehículos militares

mán, a distintos puntos del país. Se busca acelerar la en cuenta las fechas de vencimiento. •

Con cinco vehículos del Ejército y un avión Hércu- entrega de comida de primera necesidad a familias les de la Fuerza Aérea, los militares comenzaron el carecientes, en medio de la crisis desatada en el Mitraslado de 465 toneladas de alimentos, desde los nisterio de Capital Humano por la acumulación de depósitos de Villa Martelli y de Tafí Viejo, en Tucu- productos en depósitos. La entrega se hará teniendo

gulación de contratos que hace el Estado a través de la OEI, un organismo de cooperación multilateral que trabaja con 23 países de la región.

En la Casa Rosada reconocen que son varios los convenios con la OEI para la contratación de personal en distintas áreas del Gobierno. En algunos casos son heredados y en otros fueron firmados a principios de año por esta gestión. El Estado gira recursos para que el organismo internacional efectúe las contrataciones de forma más expeditiva.

Según pudo reconstruir LA NACION de diversas fuentes, dentro de Capital Humano, también la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y la de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, tienen empleados contratados vía OEI. Y hay colaboradores directos de Pettovello que percibieron sus primeros sueldos con esa modalidad hasta que fueron oficialmente designados por el Boletín Oficial y, a partir de entonces,

cobraron sus haberes directamente del Estado.

Fuentes muy al tanto de los convenios que firma la OEI señalaron que también existirian este tipo de contratos en la Secretaría de Políticas Integralessobre Drogas (Sedronar) yen otros ministerios. En la Casa Rosada pidieron un relevamiento exhaustivo de la cantidad de personal contratado con este tipo de convenios. La "auditoría" fue encargada al vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi.

"No son un problema los convenios OEI per se, el tema es si hubo desvío de fondos", dijo a LA NACION UN colaborador de Balcarce 50 con llegada directa a Milei. En los corrillos oficiales reconocen que, de mínima, los contratos por OEI se utilizaron para suplir las demoras en los nombramientos de terceras y cuartas líneas. Hay personas que quedaron oficializadas recién el mes pasado, por lo que percibieron sus primeros sueldos vía OEI y luego cambiaron de modalidad.

#### Sobresueldos, la sospecha

La sospecha que sobrevuela es si con esta triangulación de fondos poco trazable existieron sobresueldos o se desvió parte de ese dinero para que distintos actores del ecosistema libertario pudieran hacer "caja" para la política.

El mecanismo que se emplea con la OEI no es nuevo y se extendió con los decretos del gobierno anterior que prohibieron ampliar la planta del Estado. En Educación, un empleado raso que está bajo esta modalidad calculó que en diciembre "había cerca de 500 contratos de este tipo", pero que en febrero "muchos ya se habían dado de baja", en el marco de la reducción generalizada de la gestión libertaria. LA NACION solicitó precisiones en la secretaría que conduce Torrendell, perono obtuvo ninguna respuesta.

En el caso de Trabajo, Cordero heredó un convenio firmado en 2020. En diciembre estaban contratados 175 consultores a través de la OEI, con un gasto mensual de \$90 millones. Actualmente siguen contratados 53 agentes, con un gasto mensual de \$41 millones.

La propia Pettovello estuvo reunida con autoridades de la OEI a principios de mayo y firmó convenios con el organismo. Para la contratación de personal, estos convenios habrían alcanzado los \$1000 millones, mientras que para hacer licitaciones para la compra de alimentos se firmaron dos convenios en marzo, que suman \$6700 millones. •

## El financiamiento de la entidad internacional quedó bajo la lupa

Un tipo de convenio de la OEI desafía los mecanismos de transparencia

Federico González del Solar

En medio del tembladeral político que sacudió la estructura del Ministerio de Capital Humano, una organización internacional quedó envuelta en una polémica por presuntas contrataciones irregulares o, al menos, opacas. Se trata de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Con sede en Madrid, opera en más de 20 países de habla hispana con los cuales trabarelación a partir de convenios específicos, siempre sobre los ejes que lleva por nombre.

En algunos de ellos, actúa como un organismo de "crédito", inyectando dinero para determinados programas. En otros, recibe recursos de los Estados para activar contrataciones, asesorias o licitaciones. La idea que recorre a los convenios es que el organismo pueda ser un complemento que optimice la maquinaria de los Estados en proyectos o problemáticas puntuales.

La polémica se originó en torno al segundo tipo de convenio: la sospecha es que algunos de los contratos efectuados por OEI en el marco de la alianza con Capital Humano

eran una pantalla y se utilizaban para hacer caja política.

A través del exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre, Capital Humano fortaleció un convenio que heredó del ex Ministerio de Desarrollo Social: firmó un desembolso de más de mil millones de pesos para contratar profesionales externos. Es decir, los recursos salieron del Estado para que sea la OEI la que efectúe las contrataciones, digitadas siempre desde el ministerio.

Lacabezadelaorganizaciónenel país es Luis Scasso, doctor en Educación y con pasado en la Unesco. El secretario adjunto de la ONG en la región es Andrés Delich, un radical que fue ministro de Educación en el gobierno de la Alianza.

Hacia arriba, el organismo cuenta con una secretaría general, un consejo directivo y una asamblea general, máxima autoridad de la entidad. Un consejo asesor, integrado por referentes e investigadores internacionales, completa el organigrama que, en complemento con las múltiples instancias de revisión internacional, entre las que intervienen España y Bruselas, aseguran las fuentes del sector, hace muy difícil el surgimiento de

cualquier tipo de irregularidad.

En el país, según un comunicado reciente, la OEI tiene programas en más de 20 provincias, para los cuales destina cerca de \$6000 millones. En estos convenios, es la OEI la que fondea al Estado argentino.

Las fuentes del financiamiento del organismo son múltiples: el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unesco, Naciones Unidas, entre otras. Pero también se fondea con la cuota de sus países miembros y con el 5% que se carga -en concepto de "gastos administrativos"-a todos los convenios con los Estados. "La OEI tiene un 99% de cosas bien hechas, con impacto social en los países en los que opera", indicó una fuente del sector.

Pero un tipo especial de convenio parece desafiar los mecanismos de transparencia internacional del organismo: la contratación por "cuenta y orden de terceros".

"No controlan nada", sostiene un viejo trabajador del ministerio, en relación a la nula supervisión de la OEI sobre los contratados. Es que, en rigor, esa tarea no le corresponde. Según el reglamento interno, la OEI se "limitará a abonar los honorarios correspondientes a los prestadores" de servicios. •

### El abogado del ministerio también cobra por la OEI

Los contratados por OEI son muchos. Pero el régimen llega hasta límites curiosos, como el caso de Ariel Romano, el segundo de Leila Gianni –la espada legal de Capital Humano-, que ayer protagonizó un cruce con Juan Grabois luego de una auditoría en Comodoro Py.

Según pudo averiguar LA NACION, Romano es uno de los tantos funcionarios que facturan ante la OEI. Su designación, según señalan en el área de legales, está pronta a salir, pero por ahora cobra a través del organismo internacional como asesor legal externo.

El esquema de la OEI permite cerrar la contratación de personal por fuera de la administración pública, de manera de agrandar la planta de empleados sin dejar un registro público. Los contratos OEI quedaron bajo el foco de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia por dos denuncias distintas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano luego de una investigación interna que detectó irregularidades en las contrataciones.

La denuncia radicada en la Justicia lleva la firma de Gianni, la subsecretaria de Asuntos Legales. Lo llamativo es que, al igual que todos los movimientos judiciales que inició la cartera conducida por Sandra Pettovello, también lleva la firma de Romano, el abogado que patrocina

al ministerio en cada una de las denuncias. Es decir que quien impulsa el esclarecimiento de las presuntas desviaciones de las contrataciones contratación externas es uno de los funcionarios que facturan ante el organismo.

Sobre Romano no pesa la sospecha de ser un empleado fantasma del ministerio: ha mostrado una activa intervención en todas las denuncias que impulsó el ministerio. "Firmó todas las denuncias como letrado patrocinante", explican cerca de él, y agregan: "Él está a disposición de la gestión". Sin ir más lejos, hoy participó de la audiencia que encontró a Grabois con los representantes legales del ministerio.

Hasta hace una semana no había precisiones sobre si el abogado pasaría o no a ocupar un cargo dentro del Ministerio de Capital Humano. Esa incógnita fue despejada en las últimas horas: su designación como director general de Asuntos Jurídicos se está cocinando en la subsecretaría a cargo de Gianni.

Romano es abogado de la UBA. Fue abanderado y se recibió con un promedio de 8.53. Tiene un estudio propio junto a un socio, quien también participó como asesor del ministerio. • Federico González del Solar

### Crisis social | RÉPLICA DE LAS DENUNCIAS EN EL INTERIOR

## Hallan irregularidades en el 40% de los comedores de Santa Fe

El gobierno provincial verificó inconsistencias en 160 de un total de 400 establecimientos relevados; también denunció un presunto fraude con beneficiarios de la Tarjeta Alimentar



La Justicia investiga a dónde fueron a parar los fondos que debían destinarse a asistencia social

ARCHIVO

#### Germán de los Santos PARA LA NACION

ROSARIO.- De 400 comedores comunitarios que se auditaron en Santa Fe –sobre un total de 900–, en 160 se encontraron irregularidades, una situación que derivó en que la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, Victoria Tejeda, presentara una denuncia judicial para que se investigue el destino de los fondos que deberían haber llegado a los que necesitaban la asistencia.

desde enero un relevamiento sobre el reparto de la ayuda social a comedores ante la sospecha de que existían desmanejos de la anterior gestión del peronista Omar Perotti.

Con estas medidas, el gobierno del radical Maximiliano Pullaro se puso en sintonía con la gestión libertaria de Javier Milei, que también denunció supuestas irregularidades en el manejo de los comedores comunitarios, algo que derivó en la reciente crisis en el Ministerio de Capital Humano, luego de las denuncias cruzadas que recibió por no entregar alimentos que tenía acopiados en Buenos Aires y Tucumán.

Según el relevamiento que entre febrero y abril realizó el Registro El gobierno de Santa Fe inició Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom), 1247 (52,3%) establecimientos, sobre un total de 2646, no pudieron validarse como comedores o merenderos.

En el caso de Santa Fe, el relevamiento que realizó el Ministerio de Igualdady Desarrollo Humano detectó irregularidades en 160 de las 400 instituciones auditadas, entre las que se encuentran comedores y merenderos. El monitoreo aún no se completó porque existen un total de 900 comedores en la provincia.

Lo que se investiga es el dinero asignado a comedores que no existen y a titulares de tarjetas alimentarias que desconocían la existencia de las credenciales a su nombre. La sospecha es que parte de estos fondos eran manejados por organizaciones políticas y sociales.

Por ahora, el gobierno de Pullaro evitó dar el detalle -ante una consulta de LA NACION- de quiénes serían los dirigentes o las organizaciones que cometieron estas irregularidades.

La primera denuncia la presentó Tejeda el 21 de febrero, en la que se alerta sobre supuestas "irregularidades advertidas desde las dependencias del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en el marco del procedimiento de control del esquema de distribución de fondos que tienen por destino la ayuda social de carácter alimentario".

En la presentación, a la que accedió LA NACION, se señala que "se ha procedido a relevar los domicilios denunciados por los responsables de la recepción de fondos como lugar de asiento de las actividades de asistencia social sin que se haya podido verificar la existencia de actividad vinculada a la entrega de víveres".

Otro tipo de irregularidad detectada se produce a través del cobro de dinero por la tarjeta alimentaria. "Se han recabado declaraciones de responsables de tarjetas institucionales (por las que se canalizan fondos para la compra de alimentos) que manifiestan no haber realizado gestión alguna para acceder a tal programa de asistencia social", advirtió en la denuncia presentada en la fiscalía de Santa Fe.

El 11 de abril, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano realizó una ampliación de la primera denuncia. Allí constan los testimonios de dos presuntas víctimas que dicen "haber sido afectadas por irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex-Ministerio de Desarrollo Social".

En una tercera denuncia, la cartera a cargo de Tejeda incluyó irregularidades detectadas en una entidad con sede en San Lorenzo, que se llama Protegiendo Sueños.

"No podemos brindar detalles por la investigación en curso, pero tenemos casos de suplantación de identidad, lugares inexistentes o declaración respecto de un servicio alimentario que no brindaban", revelaron.

Desde ese organismo provincial también precisaron que la provincia destina en seguridad alimentaria más de 2000 millones pesos entre las tarjetas ciudadanía, Institucional y el programa Prosonut para los sectores más carenciados de la población.

El secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, Sergio Basile, señaló: "Hemos encontrado comedores inexistentes y por eso fuimos a la Justicia en febrero porque, justamente, son irregularidades graves y representan un fraude al Estado".

"Tenemos un dato preocupante: de 400 establecimientos ya suspendimos160 comedores y merenderos por irregularidades tales como una plaza pública, una casa o depósitos vacíos, que nada tienen que ver con este tipo de instituciones", apuntó el funcionario.

Basile aclaró que en el caso de desprolijidades, la provincia no va a cortar la asistencia. Por eso convocaron a los titulares de aquellos lugares para regularizar la situación.

"Hay lugares que deben rendiciones desde cuatro y hasta seis meses. En el caso de que no sea así, se suspende el programa alimentario porque es un recurso que debe distribuirse mejor", explicó. •

### La caja alimentaria, una palanca que controló La Cámpora

Durante el gobierno del Frente de Todos, una funcionaria camporista manejó los fondos para la Tarjeta Alimentar y los comedores

Las investigaciones que corren en paraleloa la crisis del Ministerio de Capital Humano rozan de cerca a La Cámpora, aunque por ahora no comprometen a la organización. Grupos con los que compartió la administración del Ministerio de Desarrollo Social entre 2019 y 2023, como el Movimiento Evita, están bajo investigación judicial por presuntas extorsiones para participar en marchas. El camporismo tuvo bajo su control los fondos para asistencia alimentaria durante el gobierno de Alberto Fernández.

La dirigente camporista Laura Alonso fue titular de la Secretaría de Inclusión Social, en cuya órbita gravitaban la Tarjeta Alimentar y las partidas para los comedores.

La Tarjeta Alimentar es un programa que el gobierno del presidente Javier Milei mantiene, y al que apuesta como herramienta para la contención social en medio del ajuste del gasto que implementa desde su asunción. De hecho, ha aumentado su monto de forma periódica. El último incremento que otorgódejóen \$52.250 el monto que cobran las familias con un solo hijo; en \$81.936, para quienes tienen dos hijos, yen \$108.062, en el caso de tener tres hijos o más.

su edición digital, la secretaria que estuvo a cargo de Alonso manejó alrededor de US\$10.000 millones entre 2020 y 2023 para la política alimentaria y otras áreas vincula-

funcionaria camporista incluyó unos \$6000 millones para "políticas alimentarias", partidas que Máximo Kirchner y el Movimienestán bajo análisis judicial por la to Evita, cuyo principal referente,

denuncia del Gobierno sobre la presunta existencia de comedores populares truchos.

Según pudo saber LA NACION, Alonso no está mencionada en los expedientes que se abrieron en medio del escándalo dentro del Ministerio de Capital Humano, que están a cargo de los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo.

Alonso era la cara principal de Según publicó el diario Clarín en La Cámpora dentro del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, que durante el gobierno del Frente de Todos tuvo como titulares a Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.

La cartera de Desarrollo Social El presupuesto que controló la fue una sede más de una antigua disputa dentro del peronismo, entre la organización que conduce

Economía Social del ministerio.

Emilio Pérsico, fue secretario de

Ambos grupos midieron su poder en la cartera de Desarrollo Social (La Cámpora, desde la política alimentaria; el Evita, desde el control de los planes sociales, como el Potenciar Trabajo, el principal que puso en marcha el kirchnerismo en el gobierno de Fernández).

En la trama de la asistencia alimentaria, que se destapó a partir de la demora en la entrega de mercadería acopiada en los galpones ministeriales de Villa Martelli y Tafi Viejo, quedaron salpicados comedores y asociaciones vinculadas al Movimiento Evita.

Tal como informó LA NACION la semana pasada, en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, tramitan 44 denuncias por presuntas extorsiones a be-

neficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones piqueteras. La mayor parte de ellas recaen sobre integrantes del Movimiento Evita en el distrito de La Matanza.

La Corriente Clasista y Combativa, la organización 8 de Octubre, Barrios de Pie, el MTR, Libres del Suryla agrupación Ramón Carrillo, entre otras, también figuran en los expedientes por presuntas extorsiones que tramitan en el Juzgado Federal de Quilmes.

Las denuncias que se judicializaron se iniciaron por llamados anónimos a la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para exponer aprietes o extorsiones para participar de cortes o movilizaciones, como los del primer paro general contra el gobierno de Milei. •

LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## Los subsidios que recibió el padre de Milei en el gobierno de Kirchner

NEGOCIO. Documentación oficial detalla que el Estado nacional entregó el equivalente a US\$33 millones a las empresas de colectivos de Norberto Milei entre 2003 y 2007

### Hugo Alconada Mon

"¡Vos y tus negocios!", dijo sonriente Javier Milei, mirando a su padre, Norberto "Beto" Milei, sentado en la primera fila del Luna Park. Fue durante la presentación de su último libro, el 22 de mayo. Ferviente admirador de Adam Smith, prócer del liberalismo, y detractor de la intervención estatal en la economía, el Presidente pregona acotar impuestos y subsidios. Pero su historia familiar registra un capítulo que incluye ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre, Norberto Milei, era accionista y presidió entre 2003 y 2007. El Presidente y su hermana, Karina Milei, cosecharon beneficios de esos bienes, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de

Este capítulo familiar se centra en Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, las dos compañías de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires que presidió Milei padre. Recibieron al menos US\$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según datos oficiales que LA NACION analizó durante meses, en una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Esas ayudas al transporte que repartió el gobierno de Néstor Kirchner figuran por montos mucho menores en los balances que las sociedades que integró Milei presentaron ante la Inspección General de Justicia (IGJ): declararon el equivalente en pesos a US\$10 millones según el tipo de cambio de ese momento. Esos subsidios resultaron claves para consolidar el patrimonio familiar, en particular después de que una de esas empresas, Teniente General Roca SA, debió concursarse tras el colapso económico de 2001.

Antes de aquella gran crisis, los colectivos ya se habían erigido en la piedra basal del patrimonio de Norberto Milei, hoy de 81 años. Empezó como chofer de las líneas III y 21, y con esfuerzo compró su primer colectivo por la misma época en que nació su hijo Javier, en 1970. Así lo contó el Presidente en una entrevista, años atrás. "Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados y mi mamá lo acompañaba en el colectivo con un termo de café y un fibrón negro", ironizó el libertario, en alusión a las horas que su padre pasaba al volante.

Con años de sacrificio, Norberto Milei pasó de conducir un colectivo a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue Francisco de Viedma SA, junto a decenas de pequeños accionistas. Creada en 2001, su función fue controlar a la empresa Teniente General Roca SA, que a su vez controlaba la mitad de las acciones de la sociedad Rocaraza SA.

Desde la constitución de Francisco de Viedma SA, en 2001, y hasta 2007, el padre del Presidente presidió esa sociedad y las dos firmas controladas, que operaban las líneas 21, 31, 108 y 146 de colectivos. Más aún, durante los primeros años fue también su accionista mayoritario, según surge de más de 15 balances consultados para esta investigación.



Norberto Milei y su esposa, Alicia Lucich, en el acto de Milei en el Luna Park

CAPTURA

Con el colapso de 2001, sin embargo, el transporte de pasajeros sufrió una crisis durísima. El Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en ciertos casos, ganar fortunas.

Las dos empresas de colectivos que lideró Norberto Milei recibieron subsidios del Estado nacional, aunque los montos son inciertos. Un relevamiento de documentos de la Secretaría de Transporte que completó LN Data muestra que el Estado nacional informó que giró al menos US\$33 millones al tipo de cambio entonces vigente a Teniente General Roca SA y Rocaraza SA, entre 2005 y mediados de 2007.

Sin embargo, los balances que ambas empresas presentaron en la IGJ con la firma de Norberto Milei indicaron que cosecharon 33,6 millones de pesos entre 2003 y 2007, lo que equivale a unos 10 millones de dólares de la época. Ante esa disparidad, se pidió la información completa sobre los subsidios al Ministerio de Transporte, pero no brindaron la información.

Al menos parte de esos subsidios terminaron en el patrimonio de Norberto Milei, quien vendió sus acciones en 2006 y continuó como ejecutivo hasta mediados de 2007, cuando se abocó a otras actividades cercanas al transporte y el sector agropecuario. También ayudó a sus hijos: Karina Milei accedió a un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López que rotuló como "herencia" al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Javier Milei accedió a una Ford Ecosport 2.0 negra, modelo 2005, con dinero de su padre, que luego vendió para, con dinero adicional propio, comprar una coupé Peugeot RCZ. Declaró a la OA que la adquirió en 2013 con "fondos propios".

(El equipo de investigación contactó al vocero presidencial y le transmitió un cuestionario de preguntas sobre Norberto Milei, sus empresas en el sector del transporte de colectivos, el cobro de subsidios durante el kirchnerismoy los beneficios que obtuvieron sus hijos Javier y Karina, pero no obtuvo respuestas al cierre de esta edición).

Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien terminó preso por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Rocaraza SA recibió \$13,9 millones entre 2005 y 2007, equivalente a US\$4,5 millones de ese momento, según relevó LN Data, en tanto que el subsidio al gasoil, que superó los \$9 millones, representó casi el 70% de los ingresos públicos que recibió la compañía. Y percibió beneficios por el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en el área metropolitana.

La política del kirchnerismo hacia el transporte de colectivos resultó determinante para salvar a muchas empresas. Teniente General Roca SA había abierto un concurso de acreedores en 2002 en el Juzgado en lo Comercial Nº 14 de la ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, la empresa acordó con sus acreedores mientras recibía subsidios que Norberto Milei elogió, a contrapelo de las diatribas públicas que les dedicó su hijo.

La primera mención de Milei padre sobre la importancia de la ayuda estatal consta en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca SA. Incluso reclamó más ayuda oficial o aumento de tarifas. "No podemos pasar por alto el esfuerzo que el gobierno nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente", consignó.

La posición de Beto Milei no podría ser más distinta de la que expresó su hijo en múltiples ocasiones. "Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...) Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar", enfatizóen una entrevista. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría "todos", dentro de una visión más general que resumió con una frase durante la campaña presidencial: "Yo odio al Estado".

### Subsidios sí; impuestos no

Las ayudas del Estado crecieron a partir de 2003. Pero las cuentas distan de ser lineales. ¿Por qué? Porque mientras recibían subsidios estatales, las compañías que lideró Norberto Milei no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la AFIP, la Anses y ARBA, en ocasiones por montos millonarios, que luego buscaron regularizar con moratorias y planes de pago. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por Ingresos Brutos, entre otros.

Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia condenó a Teniente General Roca SA por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por \$120.000 (cerca de 35.000 dólares al tipo de cambio de ese momento). Y en los registros de la compañía aparece adscripta a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con la AFIP.

El final de Norberto Milei como ejecutivo y accionista en esas empresas llegó a mediados de 2007, cuando se aprobó la memoria y balance de Rocaraza SA y dejó de figurar como accionista: su participación pasó a manos de tres alfiles del Grupo DOTA, Rafael Marino, Miguel Marino y Pascual Guarino. Y Germán López lo reemplazó en la presidencia. •

### La Justicia le dio aval a una polémica tasa que cobran los intendentes

corte bonaerense. Se recarga sobre el costo de los combustibles

### Javier Fuego Simondet LA NACION

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado sobre un paquete de tasas del municipio de Pilar, entre ellas, la que se aplica sobre el precio de los combustibles, que se generalizó en el conurbano y que generó el rechazo del gobierno nacional. El planteo de negado por el máximo tribunal bonaerense fue presentado por un dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, quien tras el revés judicial recibió asesoramiento de Elisa Carrió para continuar con la demanda.

En enero, se aprobó en el Concejo Deliberante de Pilar una tasa vial que recarga en un 2,5% el precio del litro de combustible en las estaciones de servicio del distrito que gobierna Federico de Achával (Unión por la Patria). Se trata de un costo extra sobre los combustibles que, en la primera mitad del año, se extendió a distritos como Lomas de Zamora, Berazategui, Almirante Brown, Quilmes, San Vicente y Lanús.

Hace poco más de un mes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó el descontento del gobierno de Javier Milei con la tasa sobre los combustibles.

Yofe, titular de la Coalición Cívica en Pilar, planteó en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad, tanto de ese plus sobre los combustibles impulsado por el intendente De Achával para el mantenimiento de calles y caminos, como de la Tasa de Protección Ambiental y de la Contribución Obligatoria al Hospital de Emergencia y Alta Complejidad de Pilar, establecidas en la misma ordenanza.

Sobre la tasa vial en particular, Yofe argumentó que "produce un auténtico conflicto a partir de la determinación de un hecho imponible que ya se encuentra gravado por el Estado Nacional" porque se trata de un ítem que ya se cobra con un "impuesto nacional sobre los combustibles líquidos".

Cuando el máximo tribunal provincial le pidió respuesta al planteo del dirigente opositor, la Municipalidad de Pilar esgrimió la "inadmisibilidad de la demanda, así como su improcedencia sustancial", según se lee en el fallo, al que accedió LA NACION. La comuna defendió la aplicación de la tasa sobre los combustibles. Sostuvo que "su previsión y cobro es resultado del ejercicio municipal de facultades propias".

La Corte provincial resolvió "rechazar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por inadmisible", en un fallo firmado por Sergio Torres, Hilda Kogan, Daniel Soria y Luis Genoud.

Según pudo saber LA NACION, tras el fallo adverso Elisa Carrió recibió en su casa a Yofe para asesorarlo con los pasos a seguir. El fallo determina que el dirigente local deberá hacerse cargo de las costas del proceso (\$2.856.000). Presentará un pedido de "readecuación" y analiza si recurre a la Corte Suprema nacional.

## La Corte falló contra otra tabacalera que no pagaba el impuesto interno

**NEGOCIO.** El máximo tribunal frenó un beneficio que había conseguido la firma Bronway, como antes la controvertida Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero

### Hernán Cappiello

LA NACION

La Corte Suprema, por unanimidad, revocó una medida cautelar que le permitía a la tabacalera Bronway no pagar el impuesto interno al tabaco. El fallo va en el mismo sentido que el de la semana pasada, cuando revocó otra sentencia que favorecía a la empresa Tabacalera Sarandi, de Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco", para que no abonase esos impuestos.

Esto les permitió a estas tabacaleras crecer en su posición de mercado con respecto de la competencia de las marcas líderes, que sí pagan ese tributo.

Lo que hizo la Corte es revocar la sentencia de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario, que, a pesar de haber rechazado la cautelar solicitada por Bronway para que no se le aplicase el piso mínimo del impuesto a los cigarrillos, había hecho lugar a un pedido de la compañía para que se aplique una resolución de la AFIP que le permitía fijar el impuesto manualmente.

Es decir que el tribunal federal rosarino había hecho lugar al pedido de Bronway de suspender la Resolución General de AFIP Nº 5290/2022, en su versión 5, que no permite (como si lo permite la versión 4) autodeterminar el tributo de forma manual, sino que ya fija el valor de venta sin posibilidad de modificación.

En los hechos, la decisión de la Cámara Federal de Rosario, a pesar de seguir la doctrina fijada por la Corte en la causa de la Tabacalera Sarandí, permitía a la empresa Bronway determinar el tributo de manera manual y, por lo tanto, no abonar el impuesto fijado por ley.

En su sentencia de este martes, firmada por todos los jueces, la Corte remitió al dictamen de la Procuración General. La Procuración sostuvo que hay una contradicción en la decisión de la Cámara en tanto no tuvo por acreditado el peligro en la demora para otorgar la cautelar, pero sí para dejar sin efecto la aplicación del aplicativo en su versión 5, tornando la decisión descalificable como pronun-

ciamiento judicial. A ello, la Corte agregó que el planteo de Bronway respecto del supuesto "oligopolio del mercado" no puede ser abordado "desde una aplicación matizada de principios constitucionales de la octubre de 2023 autodeterminar el tributación".

Bronway es una tabacalera de origen rosarino que supo tener el 10% del mercado argentino de cigarrillos y que no opera formalmente desde noviembre de 2023, debido a que la AFIP dejó de darle estampillas fiscales por no pagar el impuesto correspondiente.



Darío Ippólito **EMPRESARIO** 

Su negocio, como ocurre con Tabacalera Sarandí, se aprovechó de no pagar un impuesto, a través de maniobras judiciales, para aumentar sus ganancias. Enfrentó varias denuncias y allanamientos.

La Justicia Penal Federal se encuentra investigando a Bronway por sacar a la venta cigarrillos sin estampillas. Actualmente trabaja en una planta en Santiago del Estero para retomar la actividad. El dueño de la empresa es Darío Ippólito, que está bajo investigación penal.

La empresa Bronway Technology o Bronway Tabacos, tiene su fábrica de producción en Villa Gobernador Gálvez, Rosario, Santa Fe, y oficinas comerciales en la ciudad de Rosario. Fue constituida en 2017 como empresa de cigarrillos, pero antes se dedicaba a la producción de CD y artículos tecnológicos.

La empresa decidió ingresar al mercado comercializando la marca Boxer y al tiempo incorporó a su portafolio Dolchester y Pier.

La comercialización de todas estas marcas era realizada a un precio muy bajo y de amplia disponibilidad, en un principio en la región del litoral y centro del país. Luego se expandió a nivel nacional, llegando a tener una participación de mercado cercana al 10% en la actualidad.

En 2019 fue allanada dos veces por la utilización de estampillas fiscales falsificadas. En 2021, por un hecho similar, fue allanada nuevamente. Y en 2023 el juez Luis Armella la volvió a allanar.

Está enfrentada a Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, a tal punto que lo denunció ante la Justicia a través de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacalera (Camet), que reúne a Bronway, For Men de Santa Fe y Cigarrillos y Tabacos de Jujuy.

Enelfallodeayer, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que le permitió desde el 29 dediciembre de 2022 hasta el 23 de monto del impuesto a pagar.

La medida cautelar que le dio la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario les permitia no utilizar el aplicativo que obliga a pagar el impuesto interno mínimo, pero no era una cautelar sobre el impuesto interno mínimo, como sí supo tener Tabacalera Sarandí. •



### Mondino: "Argentina es un caso raro en el mundo"

tino para las Relaciones Internacionales (CARI), que del CARI, Francisco de Santibáñez •

"Argentina es un país abierto a la inmigración y notie- reunió a más de cuatrocientos invitados. Estuvieron, ne conflictos raciales ni religiosos, es un caso cada vez entre otros, el ministro Luis Petri y el senador Franmás raro en el mundo", aseguró anoche la canciller cisco Paoltroni. "Argentina tiene que jugar un rol re-Diana Mondino en la Cena Anual del Consejo Argen- levante en el escenario internacional", dijo el titular

## Una amplia mayoría respalda a Israel y Ucrania, pero la grieta política define las posturas

ENCUESTA. Hay un contundente apoyo a los aliados del Gobierno, pero la ciudadanía exhibe una gran desconexión con los conflictos bélicos

El ascenso de Javier Milei en el poder profundizó la grieta política que atraviesa a la sociedad desde que estalló el conflicto entre el kirchnerismo y el campo por la suba de las retenciones en 2008. La mayoría de las encuestas reflejan una marcada división entre una mayoría que apoya al gobierno libertario o que luce optimista sobre su futuro y un núcleo duro de resistencia que se opone al rumbo que trazó Milei desde que desembarcó en la Casa Rosada.

La polarización electoral también incide en los posicionamientos de los argentinos frente a los conflictos bélicos en el exterior. Así lo refleja un estudio nacional de opinión pública realizado por Poliarquía Consultores en cuarenta localidades del país a través del método telefónico.

Entre las conclusiones de la encuesta sobresalen dos datos relevantes. Por un lado, los ciudadanos consultados exhiben un bajo nivel de conocimiento sobre la escalada en Medio Oriente y la guerra entre Ucrania y Rusia. Y, por otro, una mayoría de la sociedad argentina respalda a Israel y Ucrania en sus batallas contra Vladimir Putino el grupo terrorista Hamas.

Según el sondeo elaborado por Poliarquía, un 48% de los argentinos "apoya o se siente más cercano" a Israel en su guerra con Hamas. Un 26% dice ser neutral y un 15% se mantiene indeciso. Apenas un 11% de los consultados explicita su respaldo a Hamas.

A pesar de que una amplia mayoría de la sociedad argentina respalda a Israel, hay una fuerte desconexión con los conflictos que agitan el tablero internacional. Es que un 45% de los ciudadanos admite que está "poco informado" sobre el conflicto en Medio Oriente y un 23% asegura que está "nada informado". En tanto, un 22% respondió que se sentía "bastante informado" y apenas un 8% dijo que estaba "muy informado" sobre el tema. El tamaño muestral de la encuesta es de 1000 casos.

"Más allá de la relevancia de ambos conflictos en la geopolítica internacional, hay un escaso nivel de información con el que cuentan los argentinos. Es una muestra del nivel de desconexión entre lo que se discute en la sociedad y la política argentina, y dos de los temas más importantes de la agenda internacional en los últimos meses", remarca Alejandro Catterberg, uno de los directores de Poliarquía Consultores, ante la consulta de LA NACION.

Según las conclusiones del estudio, el conocimiento sobre las guerras en Ucrania y Medio Oriente aumenta con el nivel educativo de los encuestados. Además, la ciudad de Buenos Aires se destaca como el distrito de mayor interés por los conflictos bélicos que mantienen en vilo a las principales potencias mundiales.

Si bien Israel cuenta con un apoyo significativo (48%) entre los argentinos, Ucrania cosecha un mayor respaldo social. Un 58% de los ciudadanos está a favor del gobierno de Volodimir Zelenski, mientras que un 16% acompaña a Rusia. Un 18% asegura que no ampara nía los ucranianos nia los rusos y se coloca en una posición neutral. En tanto, un 9% se muestra indeciso.

A la hora de analizar las posiciones en la sociedad frente a las guerras en Medio Oriente y Ucrania según sus preferencias políticas, emergelagrieta que dominó a la política argentina en los últimos dieciséisaños. Por caso, en el universo de los seguidores de Cristina Kirchner

y la izquierda prevalecen las posturas neutrales y los apoyos a Hamas o Rusia. Inversamente, los adherentes a Milei, Juntos por el Cambio o Hacemos, el espacio de Juan Schiaretti a nivel nacional, se inclinan mayoritariamente por apoyar a Israel y Ucrania. En ese sector de la sociedad el respaldo a Rusia o Hamas es "casi inexistente", resaltan los especialistas de Poliarquía.

Por caso, uno de cada cuatro seguidores del kirchnerismo está a favor de Israel. Se trata de apenas un 24% de los votantes de Unión por la Patria. Entre tanto, un 19% respalda al grupo terrorista Hamas y un 37% dice ser neutral. En la galaxia kirchnerista una mayoría apoya a Rusia en la pelea con Ucrania: 37% versus 29%.

Por el contrario, entre un 60 y 70% de los ciudadanos que votaron a Milei o JxC en las últimas elecciones defiende a Israel. Y entre un 70% y 83%, a Ucrania. Desde que tomó posesión, el Presidente ratificó su alineamiento con los Estados Unidos e Israel en el mapa de la geopolítica internacional.

En ese punto, Catterberg destaca un dato curioso que se desprende del estudio: los votantes que tienen una buena imagen de Mauricio Macri exhiben una posición más prooccidental, es decir, a favor de Ucrania o Israel, que los feligreses de LLA. Por ejemplo, un 72% de los seguidores de Macri respaldan a Israel y un 80%, a Ucrania. En tanto, 65% de los admiradores de Milei acompaña a Israel y un 76%, a Ucrania.

"En el caso de UP, el apoyo a Israel es apenas 5 puntos porcentuales mayor a Hamas (25% frente a 20%), mientras que el respaldo a Ucrania supera al de Rusia por 4 puntos", indica el estudio de Poliarquía.

Ni abuelos, ni jubilados.

ADULTOS MAYOTZES

WCOHETZENTE Discurso bipolar

Chico de la calle EN SITUACIÓN DE

Ni capacidades diferentes, ni especiales,

PETZSONAS CON DISCAPACIDAD

Trabajo en negro

OTZIENTACIÓN Elección sexual

Padece sordera

Usemos las palabras correctas para promover una sociedad más empática e inclusiva



www.comolodigo.com.ar



## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### DÓLAR

| Minorista | \$935,68  | ▼ (ANT:\$937,65)  |
|-----------|-----------|-------------------|
| CCL       | \$1311,29 | ▲(ANT:\$1297,47)  |
| Mayorista | \$896,50  | = (ANT: \$896,50) |

| Paralelo | \$1265,00 | ▲ (ANT:\$1235,00)  |
|----------|-----------|--------------------|
| Turista  | \$1466,40 | ▲ (ANT: \$1465,60) |
| Euro     | \$976,20  | ▼ (ANT:\$976,65)   |

\$169,83 ¥ (ANT: \$171.83) Reservas 29.292 A (ANT: 29.131) en millones de US\$

## Los dólares libres volvieron a subir y las acciones argentinas cayeron 8% en Wall Street

INQUIETUD. Impactaron las tasas de interés negativas, liquidaciones en el campo menores a las esperadas y dudas sobre el avance de la Ley Bases; bonos en baja y riesgo país en alza

#### Melisa Reinhold LA NACION

Tasas de interés que pierden contra la inflación, dudas por la sanción de la Ley Bases e incertidumbre sobre un posible golpe a las reservas del Banco Central (BCRA) si el Gobierno no renegocia el swap de monedas con China. Ese combo de noticias impactó de lleno sobre el mercado y tiñó las pantallas de rojo. Mientras que los dólares libres alcanzaron nuevos récords nominales, las acciones argentinas cayeron hasta 8% en el exterior y el riesgo país rozó la barrera de los 1500 puntos.

Este martes, el dólar MEP cerró a \$1280,80. Se trató de una escalada diaria de \$10,9 (+0,9%), que lo llevó a anotar el precio nominal más elevado del que se tenga registro. Incluso, en los primeros dos días de la semana acumuló un alza de \$64.87 (+5,34%), una variación que ya superó el rendimiento de un plazo fijo a 30 días en pesos (2,5%).

Esta misma tendencia se observó en el contado con liquidación (CCL), ya que subió \$13,72 y se vendió a \$1311,19 (+1,1%). "Creo que hay un cambio transitorio de expectativas, que traduce inquietudes derivadas de la falta de definición de la sanción de la Ley Bases y las probables dificultades del oficialismo para salir airoso en el Senado. Asumiendo que sea positivo ese tránsito, queda aún el proceso en Diputados. El mercado ve con preocupación la dilación de la sanción y eso se traduce, por lo menos hoy



El mercado sigue de cerca las negociaciones que se dan en el Congreso

[por ayer], en un cambio de portafolios que dolariza tenencias. Todo este clima también es capaz de influir en el ánimo de los productores, que podrían comenzar a demorar sus ventas. Los ingresos del agro en mayo fueron los más altos de este año, pero están algo por debajo de otros años", dijo Gustavo Quintana, operador de Cambios PR.

Las liquidaciones de los exportadores son claves para el devenir de los dólares financieros. Actualmente, quienes venden fuera del país pueden canalizar un 20% de sus

ingresos vía los dólares financieros, lo que suma oferta de divisas a ese segmento y hace caer su precio en el mercado. El 80% restante lo tienen que vender al tipo de cambio oficial, que cotizó a \$897. "Aun con la mejora en la liquidación del agro en mayo, las liquidaciones totales cayeron, lo que implicamenor oferta de CCL por dólar blend. Hacia adelante, la variable fundamental a seguir son estos flujos", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En tanto, para los analistas de Delphos Investment, también po-

### CAMBIO DE **TENDENCIA**

Tras la devaluación en diciembre, en los últimos cuatro meses, los argentinos vendieron más dólares de los que compraron. En abril, 208.000 personas vendieron US\$14 millones y solo 51.000 compraron (US\$9 millones).

dría estar influyendo negativamente en el mercado la posibilidad de que el Gobierno deba abonar el tramo activado del swap con China, por unos US\$5000 millones entre junio y julio. "Si se confirma que no hay renegociación, también generará inquietud sobre el impacto en las reservas. Pero todavía es un rumor", sumó Quintana.

En ese escenario de tensión, el blue imitó a los financieros y se vendióa \$1265 en las "cuevas" y "arbolitos" de la City. Fueron \$30 más que el lunes (+2,43%) y acumuló \$40 en lo que va de la semana (+2,32%).

"La baja de tasas a mediados de mayo generó un cimbronazo. Se desarmaron las posiciones de carry trade, hubo una dolarización de carteras y el dólar se volvió a despertar. La brecha cambiaria se fue al 50% v, como los bonos subieron mucho durante los meses anteriores, probablemente la lectura de los inversores fue 'tomo ganancia'. Lo mismo sucedió con las acciones: toma de ganancias. Y así se va armando la tormenta perfecta. Hay un desanclaje cambiario, producto de un movimiento que me pareció muy brusco por parte del Banco Central. Ahora retomar el equilibrio está complicado", analizó, en tanto, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Eso explicó por qué también fue una rueda de números en rojo para el mercado accionario. La Bolsa porteña cayó 4,7%, también influenciada por el viento de frente que sopló a nivel internacional.

Entre las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR), las bajas más notorias fueron para YPF (-8,3%), el Banco Supervielle (-8,1%), BBVA (-7,9%), Cresud (-7,6%) y Pampa Energía (-6,9%).

Los bonos del último canje de deuda no se salvaron y también operaron en terreno negativo, en todos sus vencimientos y legislaciones. Los Bonares cayeron 4,21% en el exterior (fue el caso del AL41D) y los Globales, hasta 3,10% (GD35D). Esto impactó de forma directa sobre el riesgo país, índice que subió 80 unidades y cerró el día en los 1494 puntos básicos (+5,66%). •

## Sigue en baja la oferta y se achican las compras del BCRA

El volumen operado por la plaza oficial fue el menor en más de cuatro meses y medio; la entidad adquirió \$48 millones

#### Javier Blanco LA NACION

La oferta de dólares cursada por la plaza cambiaria oficial tocó aver un nuevo mínimo en cuatro meses y medio: apenas hubo negocios de contado por US\$172 millones, el nivel más bajo desde el 15 de enero cuando la operatoria local coincidiera con un feriado en EE.UU.

Esademás una cifra 24,6% menor a la operada anteayer, 32% más baja que la del martes pasado y 42,2% inferior a la transada en la segunda rueda hábil del mes anterior. "Fue paupérrimo", observó el operador Nicolás Merino, de ABC Cambios.

La retracción del volumen no le impidió al Banco Central (BCRA) comprar US\$48 millones para sus reservas (fue poco menos del 28% de los dólares negociados).

La entidad que comanda Santia-

go Bausili adquirió mediante intervenciones sobre el mercado local US\$467 millones en las últimas diez ruedas de negocios, monto que contrasta con los US\$1583 millones comprados en las diez ruedas previas.

"Si tomás las últimas cinco ruedas el promedio de compras te da más bajo aún y hubo jornadas en rojo. Es una señal que no hay que despreciar, porque el bajo volumen te dispara a su vez la brecha y el alza de la brecha te pega en las expectativas ", alertó Amílcar Collante, de CeSur.

Algo cambió en el comportamiento del mercado. Es un fenómeno preocupante cuando el BCRA necesitaría seguir comprando dólares a dos manos, como lo había hecho hasta pasada la mitad de mayo. No hay siquiera que explicar que lo necesita para sacar a su tenencia de reservas de una buena vez de la zona de "descenso" y generar las

condiciones para que el Gobierno avance en un desarme del cepo.

Los operadores de mercado comienzan a lucir desconcertados. ya que esto ocurre en plena "temporada alta" de liquidaciones del agro. Pero creen que ayer fue un día complejo para analizar al mercado, por el deterioro que mostró el clima financiero. "Es algo que también debe haber influido", señalan.

Para algunos, lo que se está viendo excede lo que sucede afuera y tiene que ver con el indisimulable malestar que comienza a haber entre los exportadores del agro con el nivel efectivo que alcanzó el tipo de cambio, al resultar en los últimos meses nuevamente carcomido por la inflación local y en un contexto en que los costos dolarizados de producción se encarecieron mucho.

Para otros, con el cambio en las tasas. "Con la alta tasa del dólar futuro, el campo se financia vendiendo en el mercado de futuro del dólar y financia el inventario. Espera a futuro una devaluación o suba de precio de las materias primas. Si no suceden, será el productor quien estará en problemas", describió días atrás el analista Salvador Di Stéfano.

Lo inquietante es que las menguantes compras del BCRA llegan en un momento sensible: cuando esa entidad enfrenta en el corto plazo fuertes compromisos de pago derivados de la posible falta de renovación del tramo del swap chino.

Lo curioso es que el BCRA parece haberse puesto más celoso en la aplicación de su errática política cambiaria. De hecho, ayer volvió a dejar congelado el dólar mayorista, como había hecho días atrás, el que cerró a \$897 por unidad para la venta.

Desde el ente monetario dicen ver al mercado afectado por la demora

natural en la liquidación de la cosecha gruesa, tras una campaña que tuvo sus particularidades. "En todo caso tendremos una oferta con menos estacionalidad marcada, más alargada en el tiempo, lo que no está mal", juzgaron. Claro que, en paralelo, parecen haber comenzado a tomar algunos recaudos. Al menos así lo sugiere la comunicación A 8031, por la que dispuso que las empresas que emitantítulos de deuday/opagarés con oferta pública concordantes, denominados y suscriptos en moneda extranjera y cuyos servicios de capital e intereses sean pagaderos en moneda extranjera en el país, deban liquidar lo captado en el mercado de cambios. Este requisito, aclaró, será ineludible para las empresas que posteriormente busquen acceder al mercado oficial de cambios "a los efectos de atender sus servicios de capital y/o intereses". •

ECONOMÍA 19 LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### EL ESCENARIO

## Un gobierno con desgaste prematuro y la economía en un sendero angosto

José Luis Brea

-LA NACION-

I presidente Javier Milei vol-→ vió a mostrar sin complejos, para exasperación de extraños y varios propios, que se siente más cómodo en el exterior en su rol de predicador del dogma libertario que en el país como administrador del Estado, en una semana en la que quedaron a la vista los desatinos en la gestión. Es igual de transparente en privado. La política no le interesa, suele sincerarse ante sus ocasionales interlocutores. Cuando la conversación gira hacia allí, el Presidente corta el diálogo y manda a hablar con su hermana Karina.

Es el origen de uno de los principales conflictos -aunque no el único-que terminaron eyectando del Gobierno a Nicolás Posse. La prescindencia de Milei en el armado del Poder Ejecutivo había hecho que el exjefe de Gabinete avanzara sobre casi todo el tablero del Estado salvo la economía y la política de comunicación. "Nicolás sintió que todas las áreas que no estaban bien delimitadas eran terreno suyo y ahí Peña y Nicolás Dujovne, uno de los empezaron las fricciones; salvo Toto Caputo, los ministros tenían la sensación de que no eran dueños de sus ministerios", recuerda un libertario de la primera hora. La concentración de funciones, además de roces, provocó una ostensible inacción. Como sucede con el propio Milei, el trabajo en equipo no era el fuerte de Posse.

En el mar de excentricidades que caracterizan a este gobierno, aquí había otra. Posse tomó espacios de poder casi sin tropa realmente propia. Fue juntando gente en un headhunting frenético luego de las elecciones de octubre, fuertemente asistido por Martín Maestu, senior partner de la consultora McKinsey & Co, a quien luego le dio un despacho en la Casa de Gobierno, aunque sin un cargo formal. Se supone que lo iba a asistir en el proceso de privatización de empresas públicas. Posse no contestó sobre qué rol desempeñaba Maestu cuando pasó por el Congreso para presentar su primer y único informe de gestión. Por esa omisión, ambos fueron denunciados por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, una habitué de los tribunales, y la demanda recayó en el juez Ariel Lijo, postulado por el oficialismo para integrar la Corte.

La caída del jefe de Gabinete a menos de seis meses de gobierno ya sería en sí misma un hecho político muy relevante; si ese jefe de Gabinete era Posse, la significación es aún más profunda. Fue él quien reunió al equipo de técnicos y abogados que redactó la primera versión de la Ley Bases, quien seleccionó candidatos para integrar el Gobierno y sedujo a empresarios para que aportaran plata para la campaña.

"A Posse el puesto le quedaba grande; repetía cosas de Milei que solo eran exageraciones del discurso electoral, pero fríamente y sin gracia, Eso asustaba a muchos. No es lo mismo juntar informes que gobernar", recuerda la fuente libertaria. "Se podría haber aprovechado su despido para oxigenar el gabinete, poniendo figuras de peso para que no parezca un club de amigos que todos los días hace una cagada distinta y busca subsanarla echando gente. Es al revés: ahora son menos y con más funciones", lamenta.

Si hay más cambios o no lo decidirá el triángulo compuesto por Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo. El ascendente sobrino de Toto ya apunta a varias posiciones que que daron huérfanas tras la salida del exjefe de Gabinete. El desafío es que la suma de poder no lo convierta en el nuevo Posse. Algunos prevén un avance estratégico sobre las "cajas" del Estado, aprendizaje que -dicen- habría adquirido en su experiencia como asesor de la fallida campaña presidencial de Eduardo "Wado" de Pedro.

El despido de Posse no garantiza que sea el punto final del ruido político. "La personalidad negociadora de Francos [Guillermo, el nuevo jefe de Gabinete] quizá choque con el enfoque económico de Milei, y este es un gobierno donde está todo supeditadoalaeconomía", razona alguien que los conocey tuvo trato con ambos.

El anunciado ingreso de Federico Sturzenegger al elenco ministerial también despierta dudas por su estilo dogmático y por su dañada relación con el jefe del Palacio de Hacienda. Luis Caputo fue, junto a Marcos actores del famoso 28-D, el episodio del 28 de diciembre de 2017 en el que anunciaron una corrección en las metas de inflación que Sturzenegger había fijado para 2018. Más tarde, Toto -entonces ministro de Finanzas- lo reemplazó como presidente del Banco Central y en una de sus primeras declaraciones prometió que haría "lucir mucho mejor" el balance de la entidad.

Peroaun si no se involucrara en internas, Sturzenegger ya generó-vía el decreto de desregulación de la economía-ruidos con los sindicatos, las prepagas, el sector aerocomercial y el cabotaje fluvial, entre otros. Un eventual rol en el manejo o destino de algunas empresas públicas promete un rosario de conflictos.

### Mirar el partido

La salida de Posse, los inesperados cortes de gas a las industrias y estaciones de GNC y el escándalo de los alimentos sin entregar a los comedores sociales, que salpicó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, eclipsaron el trabajoso avance de la Ley Bases, que obtuvo dictamen en el Senado y sería tratada en el recinto la próxima semana. El modesto triunfo fue atribuido por los libertarios en las redes sociales a la pericia política de Francos. "Estuvimos 30 días a los sopapos; con o sin él el resultado hubiera sido el mismo", minimiza un senador de la oposición dialoguista que está lejos de compartir la euforia de los funcionarios. "No significa que ya tengamos la ley; va a haber que mirar el partido a cada rato. Hay intereses de los senadores patagónicos que chocan con los del norte y la interna de la UCR también pesa", advierte

Las horas más críticas desde el 10 de diciembre encontraron a Milei literalmente a más de 10.000 kilómetros de distancia. En Estados Unidos, el Presidente siguió llenando el álbum de fotos con los números uno de las empresas que lideran la economía digital en todo el mundo. Son viajes por fuera del protocolo, lo que hace que algunos los critiquen, pero que en la Cancillería defienden.

"La diplomacia presidencial existió siempre. Menem [por el expresidente Carlos Jiugaba al golf con Bush padre", comparan, ante la consulta de LA NACION, "Milei es así, disruptivo en todo, incluyendo su agenda inter-

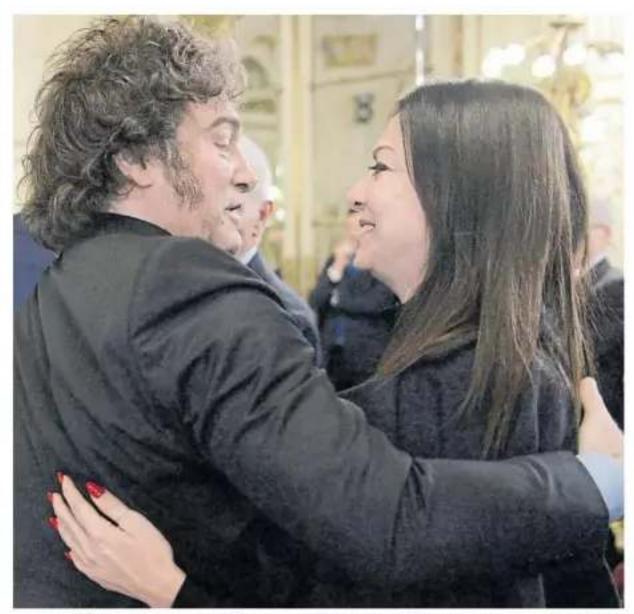

Milei y Pettovello, en la jura del nuevo jefe de Gabinete

### Cuestión de tiempo ¿Cuánto tiempo podrías esperar a que el plan económico de Milei comience a dar resultados positivos? No sabe Podría esperar 3 a 6 meses 9% 18% No puedo esperar, necesito que Podría esperar la situación comience a mejorar un año o más 46% 26% CI clase media alta: 36% / C2 clase media: 41% / C3 clase media: 43% / D Clase baja: 53% Considera que tiene una situación laboral inestable para los próximos 6 meses

50% 47% 45% Clase alta: 37% Clase media-alta: 37% Clase media-baja: 52% Clase baja: 58% 2021 2022 2023 | TRIM. 2024

Fuente: Consultora Moiguer. Estudio cuantitativo población general total argentina 16 a 75 años. 1300 casos mensuales + estudio cualitativo en base a focus groups y entrevistas etnográficas en hogares, abril 2024

nacional.Preferimosqueveaempresarios y no a Maduro [Nicolás, el presidente de Venezuela], como hacía el gobierno anterior", afirman en la cartera que conduce Diana Mondino, donde aseguran que el Presidente no viaja para atraer inversiones, sino para saber "para dónde va el mundo". Consideran que para crear un clima de negocios atractivo son más importantes el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases, modernizar los acuerdos de doble imposición con otros países, promover el comercio y avanzar en tratados de protección de inversiones.

Peronotodas las críticas a Mileipor su desinterés administrativo provienen del kirchnerismo o la izquierda. "No podemos regalarles a los K que

se caguen de risa con la mala gestión. Gestión es horas-culo en la silla y la cabeza puesta en los problemas", grafica otro senador no libertario de buena sintonía con el Gobierno. "Algunos senadores que él dejó a cargo de la negociación son tipos que no entienden de política. Podés jugar al fútbolyserburro, peronotanto como para desconocer las reglas de juegoy agarrar la pelota con la mano", ilustra. La metáfora podría extenderse a los pormenores de la crisis en Capital Humano y el despido del exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre, denunciado por el propio gobierno.

"Los peronistas están empantanando todo y van a llevar al Gobierno a un lugar complicado", advierte. "Tienen un socio histórico, que es

el paso del tiempo. Si tu gestión no arranca, la gente va a preferir a alguien que haga y resuelva, aunque sea un delincuente. Los peronistas no se redimen en los tribunales, sino por la incompetencia de los que vienen después de ellos", alerta.

### El límite de la paciencia

Algunos analistas creen que los principales logros del plan Caputo a nivel macro -inflación en baja, superávit fiscal y financiero y dólar calmo-podrían estar encontrando límites en su progreso. Otros piensan que, con consumo deprimido e inversión insuficiente, estas condiciones podrían empezar a darse por sentadas y la población orientará sus preocupaciones hacia otras cuestiones y exigirá otras soluciones.

De eso habla justamente el informe de humor social de junio de la consultora Moiguer, titulado "La brecha entre la macroy la micro", al que accedió LA NACION. La caída del poder adquisitivo y la inestabilidad laboral empiezan a marcar la agenda. Cuando se les preguntó a los encuestados cómo creen que evolucionaráelescenarioeconómicogeneral durante el gobierno de Milei, el 43% respondió mejor contra el 38% que dijo peor, mientras que respecto de la inflación, el 41% respondió mejor versus un 39% que señaló peor. Pero cuando las preguntas se orientaron a la microeconomía, las respuestas se invirtieron drásticamente. Consultados sobre la estabilidad de su situación laboral, el 52% estimó que será peor contra un 25% que prevé que será mejor; en tanto que un 52% espera contar con una peor capacidad de compra, contra un 25% que estima tener un mejor poder adquisitivo. El 37% de los encuestados dijeron tener temor a perder el empleo en los próximos seis meses, porcentaje que en la clase baja salta al 51%. Todo en un contexto donde la gente empieza a quedarse sin resto.

Ante la pregunta "¿Cuánto podés esperar a que el plan económico de Milei comience a dar resultados positivos?", el 46% dijo no poder esperar y necesitar que la situación empiece a mejorar; 18% señaló que podría esperar unos 3 a 6 meses y 26% contestó "un año o más". Del trabajo también surge que la población espera medidas de alivio. El informe aclara que, de todos modos, la mitad de la gente mantiene la esperanza en que la economía mejorará en los próximos 12 meses.

El fin de semana pasado, en su blog, Domingo Cavallo, uno de los pocos economistas que Milei respeta, también pidió ocuparse de la micro y advirtió que la inflación podría volver a subir. "La microeconomía será un ingrediente esencial para que pueda fructificar la labor del nuevo jefe de Gabinete en materia de búsqueda de consensos con los gobernadores y mantenimiento de la paz social", advirtió. Su receta: eliminar el cepo para destrabar el funcionamiento de las empresas.

¿Lo escuchará el Gobierno? Los empresarios que visitan los despachos oficiales se van con el mismo mensaje: "Nosotros les arreglamos la macro, ustedes hagan el resto". Es una visión que sostiene que, con las cuentas ordenadas y la inflación en baja, el restose acomoda solo. En tanto, el reloj correy, si la economía no repunta, los errores de gestión serán cada vez más difíciles de disimular.

## Señal oficial: Francos visitó a la UIA en medio de la ansiedad por la economía

CRISIS. "No me animaría a decir que hay brotes verdes", sentenció Daniel Funes de Rioja luego de la reunión con el jefe de Gabinete



El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos

GENTILEZA UIA

#### Ignacio Grimaldi LA NACION

El sector industrial ocupó los primeros lugares de la agenda del flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Fue una reunión de trabajo en la que plantearon los temas ellos", resumieron fuentes oficiales que acompañaron ayer al nuevo hombre fuerte del Gobierno a un almuerzo con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). Del otro lado, el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, se mostró "contento" por el veloz interés oficial en el sector, aunque dejó en claro: "Una cosa es atendernos y otra cosa es solucionarnos [los problemas]".

Funes de Rioja le dijo a Francos

que la industria no esajena a los indicadores de caída de la actividad económica que se repiten. "Decimos: 'Ojo, no queremos que se caiga la industria, atendamos esta realidad micro". En ese sentido, fue más específico y estimó que "hay ansiedad y expectativa por el futuro". De esta manera, la entidad fabril le presentó al jefe de Gabinete un cuadro de situación atravesado por el reclamo de una recuperación que, según su visión, debería ser coordinada entre la industria, el campo y la construcción. "El sálvese quien pueda (...) tampoco alcanzaron los botes en el Titanic", resumió Funes de Rioja con habilidad cinematográfica.

Tras la reunión con Francos, el análisis empresario incluyó datos

delimpactoquetrajoelenfriamiento de la actividad económica, así como también precisiones y pedidos para acelerar la reactivación en medio de una "contracción que le pega a la industria". Hoy habrá más números: se conocerá el dato de industria de abril y si hubo o alguna mejora. "No me animaría a decir que hay brotes verdes", declaró el titular de la UIA al mismo tiempo que sembró dudas sobre la caída "tocó piso".

Estas palabras de Funes de Rioja se mueven en la misma sintonía de los números relevados por la última encuesta de la UIA con información hasta el mes de abril. Según esa publicación, el 53% de las empresas respondieron que cayó su producción, el 59,8% reportaron reducción

de ventas internas, el 37% reconoció exportar menos y el 12,3% admitió tener atrasos en pagos para afrontar integralmente todas sus obligaciones (salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos). Además, en un dato sensible, el 24,3% indicó que achicó su planta de empleados. Pese a que el dato parece abultado, Funes de Rioja analizó que el impacto de la retracción en el empleo "no es significativo".

Al mismo tiempo, recordó que Francos le explicó a todo el comité ejecutivo de la entidad fabril que "hay un plan macroeconómico en marcha" y que, luego de la normalización, vendrían reformas más estructurales. Ninguna de las partes se anima a decir cuándo llegará el momento posterior a la normalización, como tampoco nadie se aventura en marcar una fecha o mes para el inicio de la recuperación o para la salida del cepo, dos de las repetidas preguntas "del millón".

A propósito del saneamiento de las cuentas públicas y el esfuerzo del Gobierno por conservar el superávit, Funes de Rioja también se encargó de mostrar otro punto de vista: "No hay micro sin macro, pero tampoco hay macro sin micro".

De esta manera, el representante de los industriales resumió que si el Gobierno dice "no hay plata", ellos dicen que "tampoco" la tienen. Fue otra traducción de la palabra "ansiedad" en boca del máximo representante del sector industrial.

de los principales negociadores del Gobierno en medio de la extensa discusión por el provecto de Ley Bases, Funes de Rioja no perdió oportunidad para hablar de uno de los puntos más polémicos, para los empresarios, de la iniciativa oficialista y que impacta de lleno en la industria. De este modo, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ganó protagonismo.

El titular de la UIA reiteró su reclamo por la desigualdad de condiciones que generaría el RIGI entre productores locales y posibles importadores que contraten las inversiones superiores a US\$200 millones que se apliquen en este sistema. Uno de los beneficios que percibirían es la eliminación de derechos de importación. "La distorsión viene por el lado tributario, no por la calidad ni la competitividad", argumentó Funes de Rioja, quien, a su vez, no dudó un segundo en marcar su posición: "Hay que preservar la lógica de las posibilidades de competencia del sector nacional".

No es una nueva crítica de la UIA. Pero, pese a eso, en el debate en comisiones del Senado no se introdujo el cambio esperado por el sector industrial. De todas maneras, allí descuentan que todavía falta un largo debate que podría permitir agregar modificaciones al proyecto, al que consideran "necesario".

Con foco en la reactivación, Funes de Rioja le comentó a Francos que la entidad trabaja en su propia versión del RIGI. En realidad, esa propuesta no estaría orientada a grandes inversiones, sino a montos más pequeños. Todavía no se conoce la letra chica de esa propuesta.

Baja de impuestos, mejoras en infraestructura para reducir costos de logística y acceso al crédito son los puntos en los que el titular de la entidad fabril concentra los pedidos al oficialismo para que la reactivación no demore mucho en llegar.

Sobre el acceso al crédito, Funes de Rioja admitió que se abrió "una ventanita". Con relación a la logística, Francos le comentó que el gobierno nacional está trabajando para firmar convenios con provincias y municipios para retomar la actividad en la obra pública considerada "estratégica", como, por ejemplo, rutas de abastecimiento productivo para Vaca Muerta.

La cuestión impositiva es la que aparece por encima de cualquier reclamo empresario y la que, en simultáneo, presenta más incertidumbre. Por ejemplo, el impuesto PAIS tiene fecha de vencimiento es-Si Francos es señalado como uno te año, pero nadie asegura cuándo exactamente dejará de estar vigente el cepo y, en consecuencia, este tributo, que sostiene la recaudación del fisco, pata clave en el equilibrio entre ingresos y gasto público.

> En línea con la materia tributaria, Funes de Rioja también citó otro estudio de la UIA sobre presión fiscal en la Argentina. Dicho trabajo de la entidad analizó siete impuestos (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos, entre otros). De acuerdo con la comparación con otros 24 países, entre los que se encuentran Brasil, Chile, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, el sector formalargentino es el que mayor carga tributaria tiene, con un 50,7%. "El costo argentino está marcado por la presión fiscal exorbitante sobre el sector formal", afirmó.

Pese a los puntos señalados y la mencionada "ansiedad" del sector por la llegada de la reactivación, Funes de Rioja valoró el gesto oficial de Francos de haber asistido a la sede la UIA: "Que el jefe de Gabinete esté acá señala que interés hay". •

## Aumentaron los ingresos fiscales por las retenciones al agro

RECUPERACIÓN. Entre enero y mayo, llegaron a US\$2688 millones; en 2023 no habían alcanzado los US\$2000 millones por la sequía

#### Belkis Martínez LA NACION

La recaudación por retenciones creció a \$751.000 millones en mayo pasado, lo que representó el 5,6% de la masa fiscal, según un reporte elaborado con los últimos datos oficiales disponibles por el exsubsecretario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño.

Según Preciado Patiño, expresada en dólares oficiales, la recaudación del mes último fue de unos US\$847 millones y se transformó en la más elevada desde diciembre de 2022. "Es el quinto mes consecutivo de crecimiento interanual de la recaudación por retenciones", precisó. Más de un 80% corresponde al sector agropecuario.

el acumulado de enero a mayo de 2024 sumó US\$2688 millones, por lo que "mejora respecto de 2023", el último año que fue afectado por la

fuerte sequía que impactó en el territorio nacional. El año pasado no llegaron a US\$2000 millones por la merma de la producción de unos 50 millones de toneladas.

Sin embargo, según mencionó Preciado Patiño, este valor está por debajo de dos años de precios altos y buena producción, eventos que se dieron entre 2021 y 2022. En esos años superaron los US\$4000 millones. En tanto, este valor está levemente por encima del promedio 2015/2020, cuando tuvo un acumulado de US\$2236 millones.

Estimativamente, aun quedarían por registrar exportaciones de harina de soja por 17,5 millones de toneladas, de aceite de soja por 4 millones de toneladas y de poroto por unas 3,5 millones de tone-Indicó, según sus cálculos, que ladas. A esto hay que sumar unas 6 millones de toneladas de maíz y todo el trigo de la 2024/25", señaló AFIP, por los derechos de imporel exfuncionario.

Sostuvo además que, "si se logra

estabilizar las ventas de los productores en los próximos meses, debería verse un flujo importante de recaudación por retenciones así como de liquidación de divisas".

Los números oficiales del último informe mensual de la recaudación tributaria de la AFIP mostraron que en mayo pasado se alcanzaron los \$751.208 millones por derechos de exportación, una variación interanual del 323,4%.

En el organismo recaudador mencionaron que incidieron positivamente la suba del tipo de cambioy dos días hábiles más de recaudación con relación al año pasado. Atenuó la variación interanual la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojero y cerealero respecto del año anterior.

De acuerdo con los datos de la tación y otros tributos, en tanto, se obtuvieron \$270.320 millones, una variación de 189,9%. Según explicó, en este caso influyó positivamente la suba del tipo de cambio.

El mes pasado también se recaudaron \$563.100 millones, con una variación de 1239,3% en el impuesto solidario PAIS. En el organismo a cargo de Florencia Misrahi mencionaron que este se encuentra incidido favorablemente por la ampliación de la base imponible del mismo con el ingreso del pago aplicado a las operaciones de compra de moneda extranjera para cancelar determinadas importaciones.

A su vez, se indicó, se vio aumentado respecto a períodos anteriores debido al incremento del tipo de cambio, el aumento de las alícuotas a partir de este año, tanto del pago a cuenta como de las importaciones de bienes y fletes.

El economista y consultor Ernesto Ambrosetti señaló que este aumento de la recaudación por retenciones tiene tres factores

básicos. El primero es la devaluación del 118,3% que se generó tras la asunción del presidente Javier Milei. Además, el crawling peg del 2% que incrementa el valor del dólar oficial. Señaló que este impacto de la devaluación más el crawling peg generó una suba en la recaudación en pesos que tiene el Gobierno a partir de la liquidación de los distintos granos o sus subproductos del sector agropecuario.

"Los factores más importantes fueron la devaluación y la adecuación del dólar oficial con el crawling peg. El tercer factor es que, después de la seguía más dura de la historia de la Argentina, hay un volumen mayor de granos para exportar y ese volumen se va liquidando, aunque las liquidaciones estén por debajo todavía de lo tradicional", deslizó el experto. Esos factores, sostuvo, llevan a la recaudación hacia arriba en forma importante, cuya variación alcanzó el 323,4%. •

ECONOMÍA | 21 LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## "No vino a pedir plata": Santa Cruz canceló una deuda y Caputo lo celebró

PAGO. El ministro de Economía destacó la actitud del gobernador Claudio Vidal de abonar de forma anticipada \$23.000 millones; el funcionario habló de un "cambio de época"

Carlos Manzoni y Mariela Arias LA NACION

Hay actitudes que sorprenden a las que el Gobierno pontifica como un "cambio de época". Una de ellas fue la de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, quien viajó desde su provincia hasta Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no para pedir dinero, sino para cancelar deuda.

En efecto, el mandatario se presentó en el Palacio de Hacienda junto con su equipo de gobierno a fin de pagar \$23.000 millones que la provincia patagónica le debe a la Nación. Así fue confirmado por la cartera de Economía, que informó: "El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro este martes en el Palacio de Hacienda con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en el que se suscribió el acta de cancelación anticipada de la deuda que la provincia mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)".

Más efusivo fue el propio Caputo en su cuenta de X, donde escribió: "Les cuento algo que para mí representa un cambio de época: hoy recibimos junto a @pabloquirno a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y a su equipo de gobierno. ¿Vino a pedir plata? No, vino a CANCELAR (sic) deuda de la provincia con la Nación por 23.000 millones de pesos...".

En la segunda parte de su mensaje en las redes, el ministro agregó además: "Se comprometió también a cancelar para antes de fin de año deudas de electricidad y gas que mantiene la provincia con la Nación por más \$20.000 millones. Nos contó además las oportunidades de inversión que está gestionando para su provincia, particularmente en energía y ganadería. Excelente gestión del gobernador".

En esta reunión también estuvieron presentes el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón; el jefe de Gabinete provincial, Daniel



Caputo y Pablo Quirno se reunieron con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y su equipo

Alvarez, y la ministra de Economía, Marilina Jaramillo.

No solo Caputo efectuó declaraciones con respecto a esta cancelación de deuda. Vidal también lo hizo. "No es para celebrar ni es motivo de festejo, pero la verdad es que para los santacruceños este acto tiene que ser muy, pero muy importante para el modelo de provincia que soñamos", enfatizó.

El gobernador patagónico señaló que prevé reactivar la obra pública con fondos propios de la provincia. "Esto se suma a los encuentros paritarios con los distintos sectores gremiales de la administración pública que apuntan, de a poco, a ir mejorando el salario de los trabajadores del Estado y cumplir la responsabilidad que tiene el Estado con la sociedad", afirmó.

Asimismo, recordó que el monto que se pagó ayer no representa la totalidad de la deuda que mantiene el Estado provincial. "Tenemos otras deudas con energía y gas, pero lo vamos a ir resolviendo de a poco, me comprometí con el gobierno nacional, con el Ministerio de Economía en particular, que antes del 15 de diciembrequeremos sanear completamente las deudas que mantiene la provincia de Santa Cruz con el Estado nacional o con entes nacionales", comentó.

Fuentes oficiales comentaron que el FFDP les proveyó asistencia fiscal a varias provincias. "Santa Cruz decidió hacer un convenio de pago con la Nación para reconstruir sus cuentas fiscales, esto le permitió cancelar esta deuda y liberar fondos para inversiones", añadieron.

A nadie escapa que esta decisión de Vidal contrasta con la actitud que, apenas comenzado el gobierno de Javier Milei, tuvo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El mandatario chubutense se enfrascó en una discusión con la Nación por \$13.500

millones que su provincia debía -también relacionado con el FFDPv que el Gobierno se cobró recortándole parte de lo que le correspondía de coparticipación. La cuestión incluyó la amenaza de Torres de cortar el suministro de gas y petróleo.

Según los detalles del acta acuerdo de cancelación anticipada de asistencia financiera a los que accedió LA NACION, la provincia de Santa Cruz transferirá al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial la sumade\$23.304.571.315,39 a modo de cancelación anticipada del saldo de deuda a esta fecha, que corresponde a la asistencia financiera otorgada mediante el Convenio suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Santa Cruz y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial de fecha 17 de agosto de 2023.

El acuerdo se firmó cuatro días después de que Vidal se impusiera en las elecciones provinciales en-

cabezando el frente electoral Por Santa Cruz, que derrotó al kirchnerismo por primera vezen 32 años en esta provincia. Desde antes de asumir, Vidal ya había cuestionado la toma de deuda de la gestión que debía dejar el gobierno en diciembre -la deuda que se canceló ayer había sido contraída por la entonces gobernadora Alicia Kirchner-.

"Luego de un semestre de ordenamiento del gasto en el funcionamiento del Estado, la administración provincial cuenta con los recursos propios para cancelar la deuda de forma anticipada y ahorrarle al Tesoro provincial una suma cercana a los \$10.000 millones", detallaron desde el gobierno provincial.

El convenio estableció, además de la asistencia financiera de hasta \$10.000 millones, la refinanciación deunadeudapor\$2.939.848.002,52. El saldo de la deuda originada en los préstamos otorgados a la provincia, al 1º de junio de 2024, asciende a la suma de \$23.304.571.315,39 y ese es el monto que se abonará.

### Fondeo de obras públicas

Mientras tanto, en este contexto, el desembarco de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete podría destrabar, según la lectura de varios gobernadores, que las provincias puedan hacerse cargo de determinadas obras públicas iniciadas por la Nación y frenadas por Javier Milei. Cuentan con que un artículo de la Ley Bases les abra la puerta, aunque dudan de que si llegara a haber un traspaso y las administraciones locales necesitaran emitir deuda o consiguieran financiamiento de un organismo internacional, el Ministerio de Economía les pueda poner trabas a la hora de autorizarlas.

Tal como publicó LA NACION el sábado, urgido por los reclamos y también por las exigencias de organismos internacionales, el Gobierno estableció los "criterios para la priorización de proyectos" en una resolución publicada en el Boletín Oficial. Con la firma de Francos y Caputo aseguró que se dará prioridad a los proyectos ya iniciados –que se encuentren en la etapa de ejecución- y a otros a iniciar pero que, por ejemplo, tengan un impacto positivo en la generación de empleo, promuevan la actividad exportadora, contribuyan a mejorar la balanza energética e incidan en el desarrollo tecnológico. •

## clasificados

### Edictos **Judiciales**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso101 de Capital Federal, hace saber que Cristobal Sergio FLETCHER QUIROZ. DNI Nº95.553.253 de nacionalidad Venezolana y de ocupación Contador publico, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina.Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiereobstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 21 de mayo de 2024 - Priscila S. Ferrari - Secretaria

### Edictos Judiciales

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 94 a cargo de la Jueza subrogante Dra. Maria Verónica Ramírez, Secretaria Única, cita y emplaza a los herederos de los ejecutados Hugo Emilio Abramory Elsa M. Pagliaricci para quedentro del plazo de 10 días comparezca a tomar la intervención que le corresponda en los autos caratulados "BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ABRAMOR HUGO EMILIO Y OTRO S/ EJE-CUCION HIPOTECARIA", Exte Nº 10636/1991 bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que lo represente en juicio. El presente depera publicarse por 2 días en el Diario La Nación. Fdo. Gabriela Palopoli, Secretaria

El Juzgado Comercial Especial de la Provincia de San Juan, a cargo del Dr. Javier Antonio Vazquez, sito en la calle Mitre 678 (E), de la Ciudad de San Juan, en autos nº 7137 caratulados: "SALTO DE LA LOMA S.A.S. S/ CONCURSO PREVEN-TIVO', comunica por 5 días,

### dictos Judiciales

que en fecha 18/04/2024 se ha ordenado la apertura del Concurso Preventivo de la sociedad "SALTO DE LA LOMA S.A.S." (CUTT 30-71586900-0).- En su parte pertinente la resolución prevé: 'San Juan, 18 de abril de 2024 (...) I.- Declarar la apertura de concurso preventivo de SALTO DE LA LOMASAS, CUIT Nº 30-71586900 0; cuya fecha de presentación es el 03/04/2024. (...) III.- Se señala el día 5 de julio del año 2024, la fecha hasta la cual los acreedores deben presentar sus pedidos de verificación ante el Síndico. Asímismo, y de conformidad al artículo 32, 3º párrafo de la L.C.Q. modif. por Ley 27:170, fijase el arancel que deberán pagar los acreedores en la suma de pesos veinte mil doscientos (\$20.200,00), con las exenciones de pago previstas en el mismo artículo, última parte. IV.-Publiquense edictos en la forma prevista por los arts. 27 y 28 de la L.C.Q., en el Boletín oficial de la provincia de San Juan y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en un diario de amplia circulación nacional. En su caso, ordénanse las rogatorias necesarias. (...) VII - Ordénase la inhibición general para dispo-

### Edictos Judiciales

ner y gravar bienes registrables de la deudora, oficiese a los registros pertinentes. En caso de que existan bienes registrables en otra jurisdicción, efectúense las rogatorias correspondientes. (\_) IX-Señálase el día 4 de septiembre de 2024, fecha para que el sindico presente el Informe Individual al Juzgado en la forma prescripta por el art. 35 de la L.C.Q. X - Señálase el día 18 de octubre de 2024, para que el síndico presente el Informe General al Juzgado en los términos prescriptos por el art. 39 ibidem. XI.- Fijase el vencimiento del Periodo de Exclusividad, el día 9 de mayo de 2025. XII.-Señálase el día 2 de mayo de 2025, a las 10 hs., para que tenga lugar la Audiencia Informativa, en el recinto de este Juzgado. Hágase saber que si las fechas precedentemente indicadas coincidieran con días inhábiles judiciales, asuetos, feriados, etc. se trasladarán automáticamente al día hábil inmediato posterior, sin necesidad de nueva publicación de edictos (...)" Fdo. Javier A. Vazquez. Juez.-El sindico designado es el C.P.N. Ricardo Marcos Slavutzky con domicilio en Mendoza 162 sur, oficina 9 (Tel: 2644693681-

### Edictos Judiciales

2644224405), ante quien los acreedores deberán solicitar la verificación de sus créditos hasta el 05/07/24. Horarios de atención: martes y jueves de 9:30 a 12:00hs. Fdo. Javier Antonio Vazquez. Juez y Analia Petrella Secretaria.

Edicto PUBLIREVISTAS S.A. CUIT 30-70174915-0 (Expediente IGJ Nº 1.658.133) Y EL JARDIN EN LA ARGENTINAS A. CUIT 30-69761571-3 (Expediente IG) Nº1.656.324). Se hace saber por el término de tres días que por Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias ambas de fecha 28/05/2024 se resolvió la fusión por absorción de PUBLIREVISTAS S.A. y EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A.-Sociedad incorporante: PUBLIREVISTAS S.A., domicilio legal: Zepita 3251 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 12/11/1998, bajo Nº 13.232, Lº 3 de Sociedades por Acciones; Sociedad absorbida: EL JARDIN EN LA AR-GENTINA S.A., domicilio legal: Zepita 3251 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 22/10/1998, bajo Nº 11900, Lº 3 de Sociedades por Acciones, comunican que el día

### Edictos Judiciales

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

27/03/2024 suscribieron un Compromiso Previo de Fusión por Absorción, aprobado por Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de ambas sociedades de fecha 28/05/2024, mediante la cual EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A. fue fusionada por absorción por PUBLIREVISTAS S.A. con la consecuente disolución sin liquidación de EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A.- La fusión por absorción tiene efectos al 01/04/2024, fecha a partir de la cual PUBLIREVISTAS S.A. es continuadora económica y legalmente de EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A.- La valuación del activo y pasivo de las sociedades involucradas, al 31/12/2023 asciende: (i) PUBLI-REVISTASS.A.: Activo \$26.057.167.606, Pasivo \$2.766.509.600 y Patrimonio Neto \$23.290.658.006; (ii) EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A.: Activo \$239.403.221, Pasivo \$132.976.826 y Patrimonio Neto \$106.426.395; (iii) PUBLI-REVISTAS S.A. (posterior a la fusion): Activo \$26.187.620.539, Pasivo \$2.896.962.533 y Patrimonio Neto \$23.290.658.006 y iv) El Capital Social actual de PUBLIREVISTAS S.A. que asciende a \$14.484.650.903 no se incrementarà por motivo de la

### dictos Judiciales

fusión debido a que por compra de acciones perfeccionada el 21/12/2023 la sociedad incorporante es titular del 100% de las acciones de la sociedad absorbida - Los reclamos y oposiciones de ley deberán efectuarse en Zepita 3251 C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas - Autorizado por PUBLI-REVISTAS S.A. y EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A. mediante Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias ambas del 28/05/2024.-Enrique Ignacio Maschwitz-Matrícula: 3731 C.E.C.B.A.

### Resultado de Sorteo ^icance

S.A. de Capitalización y Ahorro para fines determinados Rivadavia 717 - 5to. Piso Of. 37 Capital Federal

En cumplimiento Art. 21 - Decreto Nº 142277/43 y demás normas vigentes (Ampliación del Art. 5º Capítulo VI Res. Gral. Nº 26/2004), hace saber: Resultado Sorteo del 27 de Mayo de 2024 - por QUINIELA DE LA CIUDAD 1º 560 -2º 853 - 3º 815 - 4º 066 - 5º 141. Las adjudicaciones favorecidas quedan sujetas a verificación de pago.

Presidente Carlos Alberto MAINERO.

### **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de **María Elena Polack** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar APROBADA POR LA FDA

### Vacuna ARNm para la bronquiolitis

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la vacuna mRESVIA, del laboratorio Moderna contra el virus sincicial respiratorio (VSR). Es la primera de ARNm aprobada para un virus distinto del Covid-19. Fue diseñada para proteger a mayores de 60 años. De la mano del grupo de investigación Equipo Ciencia, la Argentina fue uno de los 22 países donde se hicieron ensayos en voluntarios.

e cansé", dice Teresa. Se divorció de su marido hace tres años, a los 67, luego de una unión de más de cuatro décadas y tres hijos en común. "Teníamos intereses muy distintos, ya no congeniábamos ni para las cosas básicas del día a día. Soy una persona muy activa, me gusta salir, pasear, verme con mis amigas, conocer otros lugares y con mi ex no podía hacer nada de eso porque él es todo lo contrario", indica. Aunque asegura que le resultó difícil tomar la decisión por los años que llevaban juntos, por la familia y "por el qué dirán", cuenta que no se arrepiente.

"Creo que el hecho de estar jubilados y de que nuestros hijos formaran sus familias tuvo mucho que ver con este desenlace", agrega. Teresa, que prefiere mantener su apellido en reserva, considera que con la crianza de los hijos los intereses personales habían quedado relegados y, pasada esa etapa, volvió a sentir ganas de hacer lo que le había quedado pendiente. "Me siento con mucha energía y creo que todavía tengo muchas cosas por hacer", afirma.

La mayor expectativa de vida permite a las personas ver en el horizonte una larga etapa por delante después de los 60 o 70 años. Este cambio de paradigma, sostienen los especialistas, influye en que parejas mayores tomen una decisión que hace un tiempo parecía impensable: pese a tener hijos, nietos y una vida juntos, sienten que todavía tienen margen para un dar un giro y modificar sus rutinas.

Para Sonia Abadi, médica psicoanalista e investigadora en redes humanas y vínculos, la nueva era de la longevidad humana afecta todo, desde la salud, el trabajo, la socialización y, por supuesto, la pareja. "Distintos estudios aseguran que cada vez más gente llega a los 100 años y que, biológicamente, somos 10 años más jóvenes. Más todavía cuando las personas se cuidan física, mental, emocional y socialmente", explica.

En este contexto, cada vez más, aparece la pregunta sobre la cantidad de años por delante, sobre los deseos y los anhelos. "Esto repercute en matrimonios en los que hay historias de sufrimiento crónico o en parejas que se mantuvieron para sostener la crianza de los hijos, para mantener una posición social o por conveniencia económica. Entonces, a cierta edad, se piensa sobre la vida futura, acerca de que es posible salir de una zona gris y tener otra oportunidad", argumenta Abadi.

Para Miguel Ángel Acanfora, médico gerontólogo, no todos los casos son iguales y es necesario considerar que si la decisión es consensuada, la separación va a impactar en ambos funcional, emotiva y socialmente de una manera. En cambio, si la determinación es unilateral, la persona que queda afectada puede sufrir consecuencias anímicas importantes e incluso tener implicancias en su salud.

La miniserie La noche del solsticio de verano, de origen noruego, pone la temática en el centro de la escena: un matrimonio mayor reúne a toda su familia para celebrar una tradicional fiesta sueca y decide que ese sea el momento para comunicar que se van a separar.

a separar.

El diálogo de la pareja resulta atrapante.

No es habitual escuchar las razones que pueden llevar a una persona a tomar distancia después de más de 30 años de matrimonio, con hijos grandes y una vida construida de a dos. Por eso, la escena en la que la protagonista plantea la separación es una de las más fuertes de la miniserie que puede verse en Netflix.

### Conflictos bajo la alfombra

"Yo sabía que no iban a durar mucho", dice Lorena Farías sobre la relación entre sus padres tras la jubilación de ambos y la decisión de irse a vivir juntos al interior del país. Otras sintonías, intereses dispares y shock familiar, la mayor expectativa de vida permite a las personas ver en el horizonte una larga etapa por delante

## "Me cansé". La longevidad y un nuevo fenómeno: separarse después de los 60

Texto Silvina Vitale



La nueva era de la longevidad también afecta a las parejas

SHUTTERSTOCK

Según cuenta, el matrimonio llevaba unos 38 años, "pero uno tiraba para un lado y el otro para el contrario". Y agrega: "Llega un momento en que tus hijos están grandes y creo que al jubilarse hicieron el clic porque pasaban más tiempo juntos y no dio para más".

Lorena relata que en su juventud su padre -que ahora tiene 72 años - y su madre - de 67 - habían comprado una chacra en las afueras de Entre Ríos y decían que se iban a mudar a esa zona cuando se jubilaran. "La decisión fue más de mi mamá porque ella es de allá. Cuando llegó el momento, le dije a mi papá que no iba a llegar al año alláy, efectivamente, a los tres meses estaba de nuevo en Capital", repasa.

Finalmente, hace 5 años, los padres de Lo-

rena decidieron divorciarse, algo que para su hija estaba escrito. Su madre se quedó en la chacra en Entre Ríos y su padre rearmó su vida con otra pareja.

"Increíblemente siguen teniendo trato entre ellos, creo que no pueden soltar. Al principio fue todo en malos términos, pero ahora tienen un trato más amistoso", finaliza Lorena.

Abadi considera que cuando las personas están en una zona gris en su matrimonio, sin entusiasmo en la pareja y atravesadas por la rutina, se pierden otros intereses, como por ejemplo encarar algún proyecto personal o un hobby.

"Esto va achatando la vida y muchas personas no quieren eso. Yo los incluyo en una categoría a la que llamo los vintage millennials, vintage por edad y millennials por vocación. Son personas inquietas, curiosas, innovadoras, entusiastas que, de golpe, se encuentran atrapados en una relación en la que se ha perdido mucho de lo que había", sostiene Abadi.

La profesional aclara que esto les pasa de forma indistinta tanto a hombres como a mujeres. Se trata de parejas de larga data que se casaron en otra cultura, cuando la idea del matrimonio era para toda la vida, señala la experta.

A su vez, la separación de una pareja que lleva 30 o 40 años de matrimonio repercute tanto en la familia como en las amistades que tienen en común. "Sobre todo los hijos entran en pánico y son los que tienen más prejuicios porque piensan que los padres pueden llegar a elegir otra pareja", manifiesta la especialista en vínculos.

"Pero mientras los hijos se escandalizan, tengo varios casos de nietos que les proponen a los abuelos instalarles Tinder en el celular", afirma. Sin embargo, sostiene que muchos de los que se divorcian de grandes quieren estar libres y tranquilos, sin nuevas ataduras, quieren desarrollar sus intereses, ver a sus amigos y, si es posible, viajar o unirse a distintos grupos.

Es cierto que algunos vuelven a encontrar pareja, pero "con otros códigos", define Abadi. "Primero, no hay necesidad de ensamblar familias porque no hay niños de por medio, no es obligatorio convivir o bien pueden hacerlo y tener cada uno su habitación", señala la experta. En cualquier caso, considera que se trata de personas valientes que quieren darse la oportunidad de vivir mejor y, a la vez, no representan una carga para su familia porque tienen su propia vida, son activos e independientes.

### Las razones

"A los 60 años, el motivo de separación puede ser no tener proyectos en común porque los hijos ya los dejaron y no encuentran intereses similares. También puede influir la pérdida de roles. Hay que tener en cuenta que, en esta etapa de la vida, el hombre pierde el rol de sustento de familia, y me refiero al hombre a la antigua porque la mujer hoy ya tiene otro rol. Además de perder el rol de proveedor, también pierde el rol de emprendedor, esto de decir 'nos vamos de vacaciones acá o allá, vamos a cambiar esto o aquello", dice Acanfora.

Para el médico gerontólogo, en la actualidad, la mujer es mucho más emprendedora que el hombre y "esto puede representar el primer quiebre en una relación de muchos años".

El cansancio del otro aparece como otro motivo. "Se cuestionan para qué estar juntos. Antes estaban más atados a cumplir preceptos o mandatos, pero hoy se vive en forma más personal. Las personas se están acostumbrando a vivir más unipersonalmente en parte influenciadas por las nuevas tecnologías. Llegan a casa y pueden socializar a través de Facebook o de Instagram", señala el especialista.

Para Abadi, en cualquier caso, se trata de una decisión difícil de tomar. Hay que tener en cuenta que en las personas más grandes se rompe un hábito y, por supuesto, hacen falta recursos económicos y emocionales.

"Lo anímico pesa mucho. A veces, en el divorcio, ambas partes salen ganando, pero en otras ocasiones solo uno tiene con qué protegerse anímicamente y crecer. Cuando el otro no tiene fortaleza emocional, la pasa muy mal", agrega.

Sin embargo, advierte que esto dura un tiempo. "En general, cuando la persona a la que le costó el divorcio o separación empieza a descubrir que no todo es soledad, sino que tiene independencia, empieza a poder disfrutar y a encontrar su nuevo camino", finaliza.

LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

# La UBA vuelve al primer lugar como la mejor universidad de la región

RANKING OS. Sigue entre las mejores 100 del mundo y desplazó a una brasileña en el tope de América Latina; la situación de la UCA

#### Evangelina Himitian LA NACION

"En medio de las turbulencias por la financiación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) recupera el primer puesto en América Latina", así titula el capítulo argentino la consultora británica Quacquarelli Symonds con la publicación de los resultados del prestigioso chart global QS World University Ranking. La UBA se ubicó en el puesto 71 de entre unas 1500 casas de estudios evaluadas. Según se pondera, su ascenso se debe a que lideró en seis de los indicadores de QS: reputación académicay del empleador, proporción de profesorado internacional, red internacional de investigación, resultados del empleo y sostenibilidad, escalando 24 posiciones con respecto al año pasado.

"El QS 2025 corona a la UBA como la mejor universidad de América Latina, desbancando al líder regional del año pasado, la Universidad de San Pablo, y al segundo clasificado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)", señala el documento. Según se detalla, la UBA había ocupado el primer puesto durante ocho años seguidos hasta 2023, cuando cayó al puesto 95, y dejó de ser la mejor posicionada de América Latina, a manos de la Universidad de San Pablo. Esta vez en el ranking volvió a subir y se ubicó como la 71 mejor del mundo. Es la única argentina entre las 100 mejores del mundo.

Estados Unidos es el país más representado en el monitoreo, con 197 universidades, seguido por el Reino Unido (90) y China (continental), con 71. Fueron 25 las argentinas clasificadas: a la UBA le sigue la Universidad Católica Argentina (UCA), que subió 33 puestos en su clasificación.

De las 25 argentinas posicionadas, cinco subieron en el ranking y ocho bajaron; 12 permanecen estables en su rango o banda, señala QS. Entre las que mejoraron está la UCA, en el puesto 481, y se sitúa entre las mejores 500 del mundo.

A escala mundial, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) lleva 13 años seguidos en lo más alto de la clasificación. El Imperial College de Londres se ubicó segundo. Oxford y Harvard están en las posiciones tres y cuatro respectivamente; Cambridge se ubicó quinta. Caltech (EE.UU., en décimo lugar) es la única que se coló por primera vez entre las diez primeras del mundo. Suiza y Singapur son los únicos países, además del Reino Unidoy Estados Unidos, que figuran entre los 10 primeros, con la ETH Zurich y la Universidad Nacional de Singapur (NUS) en séptimo y octavo, respectivamente.

Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, destacó el ascenso de la UBA: "Brilla en la clasificación de este año, recuperando el primer puesto en América Latina tras un breve paréntesis. Sin embargo, su éxito pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentran las demás universidades del país, ya que la segunda mejor clasificada se encuentra 410 puestos por detrás. Aunque la Argentina se ha mantenido relativamente estable en esta edición de la clasificación, registrando una tasa global de des-



La UBA, en el puesto 71 de entre 1500 casas evaluadas PILAR CAMACHO

censo del 12%, el futuro de su sistema de formación universitaria parece precario. Las recientes protestas masivas contra los recortes de financiación y las medidas de austeridad del Gobierno subrayan la importancia social e histórica de las universidades públicas argentinas", señala.

"Estamos muy orgullosos por los resultados alcanzados este año, que paradójicamente se dan en un momento complejo para la educación universitaria pública en nuestro país. Estos números reflejan datos correspondientes a 2023. Justamente ahí está el desafío al que nos enfrentamos. Si queremos mantenernos en estos niveles de excelencia, es indispensable que se sostenga la inversión en distintos ámbitos estratégicos como el de ciencia e investigación, por ejemplo. En este momento, el presupuesto que tiene asignado esta área está desactualizado", apuntó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

Gracias a la mejora de la em-

### PARO DE GREMIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

En reclamo de mayor presupuesto universitario, aumento salarial y el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que el Gobierno eliminó en enero pasado, algunos gremios universitarios emprendieron desde ayer un nuevo paro de actividades en todo el país por 48 horas. Ayer tuvo un acatamiento dispar, según la sede y la universidad.

Una recorrida efectuada por LANACION permitió determinar que en las sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se vivió una jornada normal. Sí, se sintió de forma contundente en los colegios preuniversitarios que dependen de esa casa de estudios.

En cambio, la Universidad Nacional de las Artes, en Bartolomé Mitre al 1869, solo estuvo abierta para las mesas de exámenes previstas ayer.

pleabilidad de sus egresados y a la proporción de sus recursos docentes por alumnos, según destaca el informe, la UCA se coló entre las 500 mejores del mundo, noticia que fue muy bien recibida en esa casa de altos estudios. "Por sexto año consecutivo mejoramos nuestra posición en el ranking QS ocupando el primer lugar dentro de las universidades privadas. Los alumnos nos eligen por la calidad académica, por la formación humanista integral que reciben, por las nuevas carreras que ofrecemos, y por la valoración positiva que tienen los empleadores por nuestros graduados tanto en el ámbito local como internacional", apuntó Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA.

Otros puntos que destaca el informe: "La Argentina registra un aumento significativo de la tasa de empleo de los licenciados, lo que sugiere una enseñanza de alta calidad y una buena preparación para el trabajo". También se indica que existen "luchas en los indicadores relacionados con la investigación, tanto en términos de impacto como de colaboración transfronteriza". Además, se destaca que se encuentra entre las cohortes de estudiantes más diversas de América Latina y señala que registra un descenso general en la tasa de estudiantes internacionales.

De la UCA, el reporte destaca que subió 33 posiciones por las mejoras en la empleabilidad de los graduados y en los recursos docentes: "Su ratio profesorado/alumno es el mejor de la Argentina y sobresale en cualquier indicador individual del país, situándose en el puesto 19 a nivel mundial, el segundo más alto de América Latina".

Anivel del sistema universitario, el informe apunta que nuestro país muestra resultados desiguales en las métricas relacionadas con la empleabilidad. En el ítem, "la reputación del empleador", el 88% de sus universidades han descendido en la tabla. En contraste, el 76% de sus universidades han mejorado en los resultados de empleo: "Esto sugiere que las argentinas producen graduados preparados para el trabajo que tienen un impacto positivo en sus carreras, aunque esto aún no se ha reflejado plenamente en la percepción de la comunidad de empleadores en general". •

## Inquieta el cierre de la causa para sanear el Riachuelo

**ECOLOGÍA**. Preocupa a ambientalistas que la Corte dé por terminado un expediente

Jesús Allende

PARA LA NACION

Sorpresa, incredulidad y un "golpe bajo". El cuerpo colegiado que monitorea la sentencia que ordenó sanear el Riachuelo reaccionó luego de trascender que la Corte Suprema de Justicia podría cerrar el caso a 16 años de haber dictado ese fallo. Integrantes del organismo, compuesto por asociaciones civiles, mostraron un rechazo general a la posibilidad que el máximo tribunal dé por terminada la causa que en 2008 condenó al Estado nacional, a la Ciudad, a la provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por daño ambiental y les exigió recuperar el río de llanura contaminado sobre el que habita uno de cada diez argentinos.

La ejecución del fallo está hoy a cargo de dos juzgados federales, uno de Jorge Rodríguez y otro en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la plaza disponible en la Corte Suprema. Hasta el momento, el máximo tribunal no ha emitido una resolución sobre la clausura de las actuaciones, y los miembros del cuerpo colegiado guardan cautela hasta que tal escenario no sea una realidad.

"Que la Corte nos dé la espalda ahora es un golpe bajo que no esperábamos recibir a esta altura de la contienda, después de 25 años de lucha por el Riachuelo y sus habitantes", dice a LA NACION Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca.

Alberti es un vecino histórico que, con Beatriz Mendoza y otros habitantes de la cuenca, promovió la demanda contra el Estado y 44 empresas que derivó en un fallo trascendental para la Justicia argentina en materia ambiental. Una vez dictada la sentencia, fue designado por la Corte para integrar el cuerpo colegiado que audita los avances de la recuperación del Riachuelo. Además de la Asociación Vecinos de La Boca, lo integran: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). Entre sus funciones tiene también monitorear el Plan Integral de Saneamiento (PISA) que ejecuta el ente tripartito Acumar.

"Nos enteramos por los medios. Estamos en diálogo permanente con los miembros de la Justicia y esto nos sorprendió. Es un golpe en la nuca, inesperado de la Corte, cuando ellos mismos hicieron este fallo que está incumplido. Que se confirme el cierre de la causa sería nefasto en la historia tan penosa de la cuenca. Esperemos que recapaciten, redoblen el esfuerzo en la zona donde está afectada la salud de seis millones de personas y que defiendan la causa que marcó un rumbo para el Riachuelo y el resto de los ríos contaminados del país", agrega Alberti.

Para el dirigente vecinal, el fallo de 2008 fue un momento bisagra en el saneamiento de la cuenca, aunque insuficiente por la demora y la falta de eficiencia de los funcionarios en implementar los cambios. Lamenta que la causa pueda "ir al cajón" en un contexto en el que, entiende, las políticas de la gestión de Milei "han sido ineficientes" en temas ambientales.

Cristian Fernández, abogado y representante de la FARN, no considera posible el cierre de la causa: "No hay motivos. Al contrario, tendría que intimar a las autoridades a redoblar los esfuerzos. La Corte no puede actuar contra sí misma cuando hay muchas mandas judiciales de la sentencia cautelar que no fueron cumplidas".

El abogado estima que, en el expediente, el próximo paso de la Corte será convocar a una audiencia pública en la que se interpele a las autoridades estatales a cumplir con el fallo. Recientemente, los jueces supremos habían solicitado informes de la evolución de los expedientes al juzgado de Lijo y alde Rodríguez, que es el que tiene más expedientes vinculados con la ejecución del fallo Mendoza. Estos fueron presentados por los magistrados en conjunto con un informe de la Acumar que ahora el cuerpo colegiado estudia. Tienen plazo para plantear dudas u objeciones al informe hasta el 14 de junio.

"Nos encontramos en un contexto de retroceso en el Riachuelo porque la Acumar tiene prorrogado el presupuesto del año pasado, lo que significa que va a ejecutar menos medidas de las que haría si tuviese un presupuesto actualizado por inflación", concluye Fernández. •



El Riachuelo aún espera obras de saneamiento FABIÁN MARELLI/ARCHIVO

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Celina Chatruc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

FINALISTAS DE UN CONCURSO

### Arte público para Pinamar

Cinco proyectos presentados por Amalia Pica, Donjo León, Nicanor Aráoz, Julián Terán, Denise Groesman y Julieta García Vázquez resultaron finalistas del Premio Pinamar #2254, una iniciativa de Fundación arteba y Pinamar S., cuya primera edición está curada por Solana Molina Viamonte. La obra elegida se emplazará en el Vivero Forestal, que dio origen a la ciudad.

## Felipe VI entregó a LA NACION el Premio Rey de España por el documental sobre la sequía

MEDIO AMBIENTE. Pampa seca fue realizado el año pasado para reflejar el drama de la peor sequía de la historia en la Argentina; es su segundo reconocimiento internacional

MADRID. – Felipe VI entregó a LA NACION el Premio Rey de España por el documental Pampa seca, realizado el año pasado para reflejar en primera persona el drama de la peor sequía de la historia en la Argentina, y distinguido entre 53 trabajos presentados en la categoría de Periodismo Medioambiental.

"Sabemos que sin información veraz y completa la calidad democrática se ve comprometida", dijo el rey en la ceremonia que tuvo lugar anteayer en Casa de América, en Madrid. Reivindicó a su vez la importancia de "un periodismo de excelencia" consagrado "a los más altos estándares profesionales y éticos" para hacer frente a las especulaciones y la desinformación, pero también "al contenido confuso, inexacto o engañoso que pueda llegar a generarse por herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial".

El premio, creado en 1983, es concedido por la agencia EFE y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(Aecid), ytiene el respaldo de la corona española. Otorga 10.000 euros al ganador de cada una de sus seis categorías, suma que lo ubica en el nivel de los Pulitzer. Según la agencia EFE, el jurado consideró que este trabajo sobre la sequía "es una historia muy bien contada, con una narración muy cercana para reflejar un problema común en el mundo y el problema que conlleva en el campo".

Es el segundo reconocimiento internacional que obtiene Pampa seca, ya que hace pocos meses se le otorgó el prestigioso The Telly Award en la categoría "Documental: cortometraje", de menos de 40 minutos, en la que competían trabajos de medios de todo el mundo y del cine norteamericano.

Presentado el 22 de mayo de 2023, este trabajo audiovisual fue desarrollado con la producción general de Matías Boela y con la dirección de Francisco Ferrari. Las entrevistas y la producción periodística estuvieron a cargo de Pilar Vázquez, Belkis Martínez, María Sol Coliva y Ezeguiel Díaz. La realización audiovisual fue responsabilidad de Tomás Cuesta, Julieta Bo-falta de lluvias. llini y Matías Aimar, con edición gráfica de Andrea Platón.

Para realizarlo, el equipo de LA NACION recorrió y habló con los productores de las zonas afectadas en el norte bonaerense y el sur y el norte de Santa Fe. De esta forma narró -con testimonios e imágenes- una campaña agrícola, la de 2023, marcada por un derrumbe



El rey Felipe VI entrega el Premio Rey de España a Matías Boela, de LA NACION

en la producción que impactó de lleno en la economía y en el país en general. Tras tres años consecutivos del fenómeno climático La Niña, que generó lluvias muy por debajo de lo normal, el año pasado el país perdió más del 50% de la producción de trigo, maíz y soja, junto con una notable disminución del stock ganadero. Fue algo nunca visto en términos de caída de producción entre una campaña agrícola y otra.

Este desplome significó una notable baja en el aporte de dólares para el país por parte del sector que genera 7 de cada 10 dólares. Las exportaciones agrícolas, que alcanzaron los US\$40.500 millones en el ciclo 2021/2022, se redujeron drásticamente a US\$22.951 millones en 2022/2023 debido a la sequía, lo que representó una pérdida de US\$17.549 millones.

La seguía dejó su marca no solo en las cifras totales de producción, sino también en los bajos rendimientos observados en áreas agrícolas claves, como la zona núcleo del sur de Santa Fe, el norte bonaerense y el sudeste cordobés. Estas regiones, reconocidas por tener las tierras más fértiles, sufrieron un impacto devastador debido a la

### Tristeza y desazón

Ante la situación que se vivía, LA NACION buscó reflejar no solo la pérdida a nivel productivo y económico, sino también las historias de los productores. La tristeza y desazón de los productores que veían cómo los días pasaban y no llovía. Por ejemplo, la vivencia

de Oscar Fernández, productor y contratista rural de General Arenales, en la provincia de Buenos Aires, que ilustró cómo la sequía no solo provocó una drástica caída en los rendimientos, sino que también lo obligó a tomar medidas extremas, como vender dos tractores y alquilar su campo para poder cubrir el arrendamiento de las tierras que había tomado para producir.

"Tenés dos impactos: el económico y el impacto de venir al campo todos los días y que los cultivos desaparecen. Entonces, tenés que empujarte a vos mismo para de-

"Sabemos que sin información veraz y completa la calidad democrática se ve comprometida", dijo el rey Felipe VI

El jurado consideró que este trabajo sobre la sequía "es una historia muy bien contada"

cir: 'hay que seguir adelante'", relató en ese momento el productor agropecuario Germán Millet, de Colón, Buenos Aires, quien tras haber sembrado soja y maiz cosechó un 20% de lo que había proyectado al inicio de la temporada, cuando implantó 600 hectáreas.

La seguía hizo estragos en otra

actividad: la ganadería. Gustavo Giailevra, un productor de la localidad de Tostado, en el norte de Santa Fe, perdió alrededor de 300 cabezas de ganado debido a la falta de lluvias en la zona. "Es ver cómo se pierden las ilusiones de toda una vida", compartió el productor en esa oportunidad, al describir cómo sus animales comenzaron a perder peso y a morir gradualmente en el campo, a pesar de sus esfuerzos para que haya agua con represas y pozos. "No sirvió absolutamente de nada", se lamentó.

También se contó el caso de Osvaldo Bo, un productor de Pergamino, Buenos Aires, que después de sembrar 240 hectáreas con soja solo pudo cosechar 40 debido a los bajos rendimientos. Mientras que el promedio histórico se ubicaba en 30 quintales por hectárea, Bo apenas logró dos quintales. Ante esta situación, decidió dejar el resto de la superficie sin recolectar debido a que los costos superaban ampliamente los ingresos que podía obtener.

No es la primera vez que se distingue a LA NACION con el Premio Rey de España. En 2019 fue otorgado a Diego Cabot y equipo (integrado por Candela Ini y Santiago Nasra) por la investigación "Los cuadernos de las coimas", publicada el 1º de agosto de 2018. En 2015, el periodista Javier Hernán Drovetto recibió una mención honorífica por el trabajo "Preso de cuerpo, libre de mente", publicado en la revista Brando. Y en 2010 Diana Fernández Irusta ganó el premio iberoamericano por suartículo "Aún testigos", publicado en LN Revista.

### El Lumen de Novela, para una escritora radicada en la Argentina

PREMIO. La bielorrusa Natalia Litvinova lo ganó por Luciérnaga

Daniel Gigena LA NACION

Con una ópera prima, Natalia Litvinova (1986), escritora y editora bielorrusa radicada en Buenos Aires desde 2012, ganó la segunda edición del Premio Lumen de Novela 2024 por Luciérnaga, que será publicada en todo el territorío de habla hispana. La autora, que escribe y publica en español, recibirá 30.000 euros.

Las integrantes del jurado del premio (en el que solo pueden participar escritoras) declararon ganadora "por unanimidad" la novela, elegida entre 549 manuscritos procedentes de varios países. Por segundo año consecutivo, el Lumen se queda en la Argentina: en 2023 lo ganó la escritora y editora Leticia Martin, con Vladimir.

El jurado estuvo compuesto por la exministra de Cultura de España y cineasta Angeles González-Sinde, la escritora española Luna Miguel, la escritora argentina residente en España Clara Obligado, la directora de la libreria madrileña Rafael Alberti, la española Lola Larumbe y la directora literaria de Lumen, la escritora argentina María Fasce.

"Una voz deslumbrante y conmovedora, con la difícil cualidad de la sencillez-destacó el jurado sobre la obra-. En la tradición de la mejor literatura rusa, pasa del realismo a lo mítico con naturalidad y sabe recurrir al humor y la ironía para narrar una historia que todavía no habíamos leído. La guerra y la emigración, la vida en Bielorrusia ('el país que se rompe') como telón de fondo sobre el que se narran los recuerdos de una infancia marcada por el desastre de Chernobyl y la resistencia de las mujeres. Una novela luminosa y radiactiva".

"No estoy sin palabras pero tiemblo -escribió Litvinova en Facebook-. Y el temblor es como una campanita que suena hoy cada vez que me muevo. Es temprano en Buenos Aires. No dormí. No estoy pensando bien. Me dejo llevar por la campanita de la luciérnaga. Quiero agradecer, solo en eso puedo pensar con claridad, a mi familia y a mis seres queridos y bien amados. A Maria Cardona Serra por su confianza plena y enorme. A Martín Sancia Kawamichi por haber leído esta novela con humor, con atención, con una sonrisa que auguraba cosas buenas. También al maravilloso jurado que dijo hoy, en la rueda de prensa, palabras que no voya olvidar. Y a Lumen por abrir este premio a escritoras". •

e niño, en un conventillo vecino al Teatro Politeama, construía pequeños escenarios de títeres y montaba obras de teatro. De grande, Raúl Soldi hizo escenografías para el Colón y para decenas de películas durante la era dorada del cine argentino, en los estudios de Argentina Sono Film. Nacido en Buenos Aires en 1905 y fallecido hace treinta años, llegó a tener una carrera internacional: formado en la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, trabajó como escenógrafo en Hollywood; expuso en varios países; pintó un fresco en la Basílica Nuestra Señora de la Anunciación en Nazareth y está representado con dos obras en el Vaticano.

"Es uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX—dice Carlos María Pinasco, director del espacio que lleva su nombre—. Fue muy consecuente con lo que quería del arte: se había formado como un clásico y buscaba representar la belleza. Pero lo contemporáneo buscó lo conceptual, y la crítica lo dejó de lado". A continuación, un circuito de quince paradas para redescubrir su legado.

### Muestra homenaje

Un múltiplo de tres, como prefería Soldi "por cábala": son 21 las pinturas exhibidas hasta el 15 de junio en Av. Quintana 125. Entre ellas, una que perteneció a Lino Palacio y El Break (1962), recreación del carruaje con el que sus hijos, Diego y Daniel, iban a buscar a la estación de tren de Glew a los amigos viajaban desde Buenos Aires para ver los avances de los frescos en la capilla. Entre ellos, Manuel Mujica Lainez, Antonio Berni, Xul Solar y Jorge Luis Borges.

Con esta muestra le rinde homenaje Pinasco. En 1991 codirigía con Ignacio Gutiérrez Zaldívar la Colección Alvear de Zurbarán, cuando Soldi inauguró allí otra exposición individual. Al año siguiente presentaron una retrospectiva en el Palais de Glace. "Con 402.000 visitantes que manifestaban su cariño por el maestro cada vez que estaba en la sala –recuerda Pinasco–, quedó acuñado entre nosotros el término megaexposición".

### Teatro Colón

"¿Qué les parece?", les preguntó Soldi a sus hijos, al mostrarles las telas en las que había trabajado varios meses en un taller del Teatro San Martín. Ellos dudaron, ante esas figuras que parecían deformes. Pero todo estaba calculado: la idea era que cobraran una forma armónica al verse desde la platea del Teatro Colón, donde acompañarían la curvatura de la cúpula. Así se vieron cuando la Alegoria a la música, al canto y al baile se presentó al público el 25 de mayo de 1966, con presencia del entonces presidente Arturo Illia, "Manuel Mujica Lainez propuso que Soldi la pintara -recuerda Pinasco-después de que Marc Chagall pintó la homenaje. Ópera de París".

Entre el medio centenar de figuras que representan escenas de la danza, la ópera y sus músicos e intérpretes en una superficie circular de 318 m², aparece un duende con un laúd. "De su padre, Ángel, un inmigrante de clase media baja que había tocado el violonchelo en la inauguración de la sede actual del Colón–explica Daniel Soldi–, había escuchado que un duende recorre los teatros cuando se va la gente. Es algo mágico".

### Glew

Una gallina y una docena de huevos. Con eso le pagaba a Soldi el joven párroco franciscano Jerónimo Kardec por cada uno de los paneles pintados en el interior de la parroquia Santa Ana de Glew. Construida a principios del siglo pasado, el artista encontró su interior blanco A treinta años de la muerte del pintor argentino que dejó su huella en el Teatro Colón y en iglesias de varias ciudades argentinas, este circuito de quince paradas permite redescubrir su talento

## Raúl Soldi. Un paseo con demonios, un duende y un mural oculto bajo la cama

Texto Celina Chatruc | Foto Hernán Zenteno



Detalle de la cúpula del Teatro Colón, pintada por Soldi

como un inmenso lienzo. "Papá le tenía más cariño que a la cúpula del Colón", por cuya realización cobró "los recortes de tela que quedaban y los pomos de pintura usados para pintar en casa".

Así lo asegura su hijo Daniel, al

Así lo asegura su hijo Daniel, al recordar que le llevó 23 veranos completar la obra. Tras ser invitado por amigos a pasar el día en aquel pueblo tambero con quintas y molinos, Soldi comenzó a frecuentarlo para pintar. Entre 1953 y 1976 realizó trece frescos que relatan la historia de Santa Ana, madre de la Virgen María, ambientada en esa localidad del conurbano bonaerense. De ahí el nombre del festival 23 Veranos, que se realiza cada año en su homenaje.

Por otra parte, en una casa de Glew cercana a la estación en la que vivió el artista se alojan sesenta obras donadas por él junto con su biblioteca para crear la Fundación Soldi, que incluye un teatro. "En cada muestra, decía: 'Este cuadro no se vende'. Los guardaba para donar a la fundación", recuerda Daniel.

### Galerías Santa Fe

Soldi se contó entre los artistas convocados por los arquitectos Aslan y Ezcurra para intervenir las Galerías Santa Fe. En 1954 creó un gran mural en forma de espiral, ubicado sobre el café. Titulado Los amantes, es un relato visual que comienza con un maniquí desnudo a partir del cual se desarrollan escenas cotidianas, vinculadas con las actividades de la galería y lo que allí podía encontrarse en su momento de esplendor, entre las décadas del

60 y el 80: moda, reuniones, lectura, muebles, juegos, música y hasta un vestido de novia.

Un comerciante italiano de apellido Scappino, entonces dueño de uno de los locales que podían verse desde la avenida Santa Fe al 1660, le encargó otro mural para decorar su negocio. Décadas después otro inquilino, como no tenía lugar para guardar los zapatos, construyó una pared adelante. Tras permanecer cerca de 20 años tapado, este último volvió a verse en 1998, pero se siguió deteriorando. Igual destino tuvo el centro comercial, que poco a poco se fue convirtiendo en un "paseo fantasma". Cerró al público en 2019, para hacer "tareas de puesta en valor".

### Colegio de Escribanos

Las mujeres sabias se titula el óleo sobre lienzo de 12 x 4 metros que Soldi pintó en 1964 como mural escenográfico para la obra teatral homónima de Molière que se puso en escena durante dos meses en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín. "Como no quería perderlo y no podía subirlo por la escalera, lo guardó debajo de su camay se tropezaba con el rollo de tela cada vez que iba al baño", señala Daniel.

En 1972, el escribano Adolfo Scarano le sugirió que lo donara al Colegio de Escribanos para su sede de la Av. Callao y Las Heras. "Le pagaron 10.000 dólares por la obra, que él donó a su amigo Luis Federico Leloir para su fundación", agrega su hijo con orgullo. Hasta septiembre de 2023, solo podían verlo los miembros del Colegio de Escriba-

nos. Ahora está accesible a todo público, junto con un tapiz firmado por el artista, ya que en la planta baja abrió una sucursal de la cadena Croque Madame.

### Parroquia San Isidro Labrador

En 1971, Soldi pintó un mural de ocho metros de alto por cinco de ancho, en lo que había sido el antiguo retablo colonial del altar de la parroquia San Isidro Labrador (Av. San Isidro Labrador 4630). También realizó otra obra que se encuentra en el bautisterio, a la derecha del atrio. Junto a la pila bautismal hay un óleo que representa a San Miguel Arcángel luchando contra dos demonios. Su espada se apoya sobre la cabeza de uno de ellos, junto a la cual se ve otra calva. "Él decía que era la de Jorge Romero Brest –afirma Pinasco–, con quien tuvo un encontronazo cuando declaró que la pintura de caballete había muerto".

### Subte

Debajo de la avenida Cabildo, entre las calles Virrey del Pino y Virrey Olaguer y Feliú, hay cuatro reproducciones de murales de Soldi. En la estación José Hernández de la línea D del subte se exhiben Los amantes, La música, El ensayo y El jardín. Realizadas con baldosas cerámicas, se inspiran en la cúpula del Teatro Colón y en las Galerías Santa Fe y fueron presentadas en 1997.

### Colección Fortabat

La colección del museo fundado por Amalita Fortabat tiene 13 obras

de Soldi, que pueden verse en el sitio web. Solo una se exhibe al público: Joven leyendo, un óleo sobre tela sin fecha de creación.

### Fundación Favaloro

"René Favaloro era muy amigo de papá. Le pidió un mural para su fundación, para que la gente se olvidara de sus problemas", recuerda Daniel. Soldi realizó entonces una escena que representa a un grupo de músicos, instalada de forma permanente desde 1991 en el hall central de la sede de Av. Belgrano 1746, en Monserrat. "Es la reproducción de un biombo que usaba la Camerata Bariloche cuando hacía las giras", explica su hijo Diego.

### MNBA

Hasta hace poco se exhibía en el Museo Nacional de Bellas Artes La hamaca, una pintura temprana, realizada alrededor de 1932. "Es el resultado visual de su etapa italiana", escribe Roberto Amigo en el texto que la acompaña en el sitio web. También pueden verse online Jugadora de naipes (1968) y Niña vestida de rosa (1943), exhibida en la sede que el museo tiene en Neuquén.

### Núñez

En Núñez se conserva la casa donde Soldi vivió con su familia desde la década de 1970 hasta su muerte, el 21 de abril de 1994. El artista tenía su taller en el piso superior de Pico 1702, cerca de la estación Rivadavia del Ferrocarril Mitre. "Tiró una pared que da a la vía y puso un ventanal para trabajar con luz de día—cuenta su hijo Diego—. Lo que se conoce como su 'período amarillo' era resultado de su trabajo de noche, iluminado por una lamparita, cuando trabajaba durante el día como escenógrafo".

### Bariloche

El arquitecto Alejandro Bustillo proyectó la capilla San Eduardo, que se construyó cerca del Hotel Llao Llao en 1938. En 1973, Soldi donó un friso llamado Retablo, con escenas de la vida de San Eduardo. Originariamente era un tríptico, pero luego fue remodelado en forma de cruz.

### González Catán

Una serie de obras pintadas por él para la capilla Cristo Caminante, de la Obra del Padre Mario Pantaleo: dos ángeles y una imagen de Nuestra Señora del Hogar. En los lazos que rodean a la Virgen se leen las siguientes palabras: caridad, fe, amor, sosiego, paz, bondady cariño. "El padre Mario era muy amigo de papáy mamá, venía seguido a casa", recuerda Daniel.

### Castelar

El colegio y parroquia Santa Magdalena Sofia Barat, en Castelar, también conserva en su capilla un mural en cerámicas pintado por Soldi en 1983 por pedido del padre Carlos Baccholi. "El 26 de agosto de 1976 Soldi vino a la parroquia e ideó el dibujo -dijo este último en una entrevista-: el homenaje a la juventud representada por unos ángeles que recuerdan a algunos jóvenes, de las familias Franco, Chirieleison, Binello, muertos en distintos accidentes, y la imagen de Sofia Barat con el fondo de su pueblo, Joigny, copiado de una postal".

### Campana

Florece como el lirio se titula el mural firmado en 1977 e instalado un año después en la Catedral Santa Florentina de Campana. Fue donado al obispado de Zárate-Campana por la empresa Tenaris-Siderca. "El mural cerámico de Santa Fiorentina –asegura el profesor Juan Antonio Lázara en revistaceramica. com.ar—es la obra artística más importante del mundo dedicada a la abadesa española". •

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### ROSARIO

### Hirieron a una beba de un disparo

Un ataque a tiros contra la casa de un comerciante provocó una herida de bala en una beba de once meses. La niña fue trasladada a un hospital y se encuentra fuera de peligro. La bala le atravesó el pañal, le rozó el glúteo y no afectó ningún órgano. El ataque se produjo ayer, pasadas las 11.30, en Felipe Moré al 1400, en la zona oeste de Rosario.

## Lanzan un plan contra el robo de autos y reformas en la lucha contra narcos

PROYECTOS. Patricia Bullrich, Luis Petri y Mariano Cúneo Libarona expusieron en Mendoza las propuestas oficiales durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior



Se realizó en Mendoza la reunión del Consejo de Seguridad Interior

MINISTERIO DE SEGURIDAD

### Daniel Gallo

LA NACION

Intensificar la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales fue uno de los principales ejes de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó anteayer en Mendoza. Y frente a los representantes de todos los distritos, la ministra Patricia Bullrich lanzó la propuesta de unificar la información obtenida por las cámaras que identifican patentes de vehículos, con la intención

de crear el sistema de prevención de

robodeautomotores que se conoce-

rá como Anillo Digital Federal.

Además del conocido sistema porteño de videovigilancia que emite alertas ante el paso de un vehículo robado, existen similares instalaciones en varios municipios del conurbano y en otras provincias, pero la información no es compartida en forma instantanea. Y muchas veces hay demoras en la carga de datos de denuncias que generan una brecha temporal en la cual un distrito tiene un vehículo en la lista de búsqueda sin que esa notificación llegue online a lectores de patentes operados por otras fuerzas. La intención del Ministerio de Seguridad de la Nación es que todos los distritos acce-

dan a los datos al mismo tiempo.

En ese aspecto, Bullrich destacó: "Los diferentes sistemas de control van a estar integrados en un sistema de anillo digital que no solamente lo va a ver una provincia u otra, sino que la vamos a ver absolutamente todos para permitir la trazabilidad de vehículos con pedidos de secuestroy de todo tipo de rodados que estén transportando materias ilegales. Esto es un escalón más arriba de lo que hoy tenemos. Este anillo digital federal va a ser realmente importante para poder avanzar en un control mucho más estricto".

Ese proyecto apunta a frenar uno de los delitos que tuvieron mayor crecimiento en el período 2022/23, según lo establecieron dos informes estadísticos emitidos el mes pasado por el Ministerio Público Fiscal bonaerense y el gobierno porteño. En ambos casos se notificaron aumentos de al menos 20 por ciento en esos robos de vehículos. Se trata de un delito con prácticamente nula cifra negra, ya que todo automovilista tiene seguro y para recibir la compensación por la sustracción del vehículo es obligatoria la denuncia penal. En Buenos Aires fueron robados el año pasado 32.754 vehículos, mientras que en la ciudad, 904.

Defensa, Luis Petri; su par de Jus-

ticia, Mariano Cúneo Libarona, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, la ministra Bullrich confirmóa los encargados provinciales de la seguridad pública que el gobierno enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen penal juvenil y establecer la edad de imputabilidad en los 13 años. Hasta el momento, no pueden ser juzgados menores de 16 años.

La funcionaria nacional aclaró que la propuesta implica diferentes escalas de responsabilidad y penalidades de acuerdo con la gravedad del delito y la edad del imputado, pero anticipó, además, que ese piso de 13 años no será una barrera inamovible. "La edad de imputabilidad es un corte, pero si alguien a los 12 años asesina a una persona, no puede volver a su casa como si nada".

### Cambios en la ley de seguridad

Más allá de las alternativas y debates impulsados por los funcionarios provinciales, los asistentes escucharon otra propuesta del Gobierno que llegará al Congreso: la reforma del artículo 27 de la ley de seguridad interior para hacer más flexible la participación militar en Acompañada por el titular de apoyo a las fuerzas de seguridad.

"Creemos que el aporte de nues-

tras Fuerzas Armadas puede ser más gravitante y sustantivo", dijo ante la prensa Petri, el primer ministro de Defensa que participó de una reunión del Consejo de Seguridad Interior en los últimos 20 años.

"Vamos a presentar una modificación en el Congreso para que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir ante hipótesis de terrorismo y narcoterrorismo", aseguró el titular de la cartera castrense.

La intención, en ese caso, es no limitar las posibles respuestas del estado ante diversas amenazas. Se piensa en ese aspecto que los encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos deben contar con los recursos y la flexibilidad necesarios para cumplir con ese objetivo.

Se considera que el artículo 27 de la ley de seguridad interior, que regula el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, debe ser revisado y actualizado para adaptarse a las nuevos desafíos en materia de seguridad. Los ministros provinciales escucharon que esa modificación permitiría una respuesta más rápida y eficiente frente a varios escenarios.

El ministro Petri hizo referencia entonces a la necesidad de complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad federales con las Fuerzas

Armadas, con un trabajo militar en las fronteras. Y agregó: "Tenemos que sellar nuestras fronteras, que no ingrese el flujo de drogas que entra en nuestro país, por que eso claramente termina generando más violencia que sufre el vecino, porque el narcotráfico tiene un impacto directo en el delito común".

El combate al tráfico y comercialización de drogas fue uno de los puntos que los ministros provinciales vieron como un desafío en común, ya que muchas modalidades delictivas tienen mayor o menor presencia en cada distrito, pero todos los funcionarios compartieron en el Consejo de Seguridad Interior la preocupación frente al narcotráfico.

Además de los funcionarios nacionales, uno de los asistentes tiene conocidos antecedentes en ese rubro. El comisario general (R) Néstor Roncaglia no solo fue jefe de la Policía Federal Argentina, sino que su especialidad en sus años de actividad fue, justamente, la lucha contra el narcotráfico. Hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos, Roncaglia definió tras el encuentro en Mendoza: "Avanzamos en la necesidad de organizar el Estado para la lucha contra el crimen organizado. Es un esfuerzo que requiere la unión de las provincias y la Nación, la conformación de un frente único con el fin de desbaratar estas bandas criminales", mencionó Roncaglia.

Al respecto, una de las alternativas que planteó la ministra Bullrich tiene que ver con asegurar la continuidad de las investigaciones con un flujo de información que pasen desde las causas federales a las justicias provinciales y viceversa.

Bullrich se refirió a la necesidad de trabajar en el proyecto de ley de conexidad que permita que "en cada una de las provincias argentinas se tenga una conexión entre la justicia local y la justicia federal porque muy pocas son las causas que empiezan y terminan en el mismo lugar".

También propuso a las provincias un esquema de traslado de detenidos conflictivos para cortar los vínculos que mantienen las bandas narco con sus jefes detenidos. "Cualquier provincia que tenga ese tipo de detenidos que generan un problema de dominio en la cárcel provincial, el Servicio Penitenciario Federal y nuestra subsecretaría están dispuestos a llevarse a esos presos a los sistemas de alto riesgo para sacarles el poder, no permitirles el uso del dinero, ni que sigan utilizando teléfonos y las familias o a los amigos que los van a visitar. Aislarlos significa realmente avanzar en el delito que queremos combatir", aseguró.

Y señaló la funcionaria nacional la importancia de colocar especial atención al tráfico de fentanilo, una sustancia que mezclada con cocaína generó epidemias de muertes en los Estados Unidos y en varios países en los que ingresó fuerte en el mercado ilegal esa combinación de drogas: "No podemos dejar que a la Argentina entren laboratorios de fentanilo, porque provocaron la crisis de salud más importante que hoy existe en muchos países europeos y en los Estados Unidos. Para eso, tenemos que tener una red de control de precursores químicos". •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

### Sepelios y Participaciones

ALLENDE, Luis María M. - Tu hijo Luis Maria y Mercedes Angelelli y sus hijos Agustina y Chris Burns, Luis Quinto y Lauana, Santiago y Sandy y Victoria y Alex Kurth y nietos te despedimos con mucho amor. Te vamos a extrañar.

ALLENDE, Luis Maria M. -Tus hijos Luis M. y Mercedes Angelelli, Horacio, Mercedes y Guiduccio Matarazzo, Pilar y Diego Amaral, tus sobrinos Ramón, Guillermo y Alejandra, Loli Bosch y Alejandro Bosch, tus nietos, sobrinos nietos y bisnietos junto con tus fieles colaboradoras: Perla, Margarita, Angélica y Blanca te agradecemos haberte tenido en nuestras vidas. Serás por siempre un gran ejemplo para todos nosotros. Elevamos una oración en tu memoria y te despedimos con una misa hoy, 14 hs, en el cementerio Jardín de Paz.

ALLENDE, Luis María M. - Su hija Pilar Allende y Diego Amaral: sus nietos Matias e Ivanna, Tomás y Oksana, Marcos, Lucas y Diego Quinto y sus bisnietos Matteo, Santos y Lorenzo agradecen toda una linda vida compartida y lo despiden con inmenso cariño sabiendo que está en la paz del

ALLENDE, Luis María M. - Su hijo Horacio Allende y sus nietos Nicolás y Antonieta, Sofia y Bruno, Máximo y Facundo y sus nietos Cirilla, Francesco y Baltazar lo despiden con mucho amor y cariño.

ALLENDE, Luis María, q.e.p.d., falleció el 4-6-2024. -Sus hermanos Eduardo F. y Martha Sanchez e hijos Eduardo y Silvina Guerrero, Verónica y Guillermo Colantonio, Javier y Clara D'eramo, nietos y bisnieta participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

ALLENDE, Luis María, q.e.p.d., falleció el 4-6-2024. -Su hermana María Mercedes lo despide con profundo dolor y ruega una oración en su memoria.

ALLENDE, Luis María, g.e.p.d., falleció el 4-6-2024. -Su hermana Maria Josefina, sus sobrinos Flavia, María José y Carlos, Victoria y Santiago lo despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

ALLENDE, Luis María M. -Loli Bosch y su Flia. Balbiani-Bosch, nueras, yernos y nietos lo despiden con mucho agradecimiento y piden una oración en su nombre.

ALLENDE, Luis María, q.e.p.d. - Todos los Brea Murphy junto con nuestras familias acompañamos a los Allende y a los Bosch en la útilma despedída del muy querido Luis María.

ALLENDE, Luis María, q.e.p.d. - Susana Jordan y sus hijos Angelelli, Horacio y Vivi, Mercedes y Luis, Susu y Jorge, Florencia y Carlos, Maria y Pedro y sus nietos y bisnietos acompañan a Luis y toda la familia Allende en este triste momento.

ALLENDE, Luis María. - Consorcio de propietarios Castex 3575, Scalabrini Ortiz 3535, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ALLENDE, Luis María. - María y Luis Palma Cané despiden al estimado Luis María y acompañan con todo cariño a Mercedes, Guiducho y familias. Ruegan una oración en su memoria.

ALLENDE, Luis María, q.e.p.d. - Manuel y Graciela Campomar despiden con dolor a Luis María y acompañan con oraciones a los Allende.

ALLENDE, Luis María, q.e.p.d. - Roberto Aguirre, Luis Bonamico, Florencio Castro Cranwell, Ricardo Dianda, Juan Falco, Eduardo Fitte, Martin Graziani, Martin López Medus, Victor Tognetti, Ronnie Bell y Jorge Acosta acompañan a la familia Allende con cariño y oraciones.

ALLENDE, Luis Maria Maximiliano, q.e.p.d. - Guido Matarazzo, hijos y nietos te despiden con mucho amor.

BARREIRO, Rubén, q.e.p.d. -Marta y Pablo Pueyrredon (as.) abrazan a Tere, Hernán y a su familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. Recordaremos siempre esas charlas con vos, en especial esa terraza de los cuatro. Te vamos a extrañar.

BOUCHER, Claudia (Mimi). g.e.p.d., 2-6-2024. - Mami te vamos a extrañar mucho, tus hijas Paula, Martina y Sofia Tatschke; tus nietos David, Ramón, Olivia Rose, Rafa y Max. Los invitamos a despedirla mañana, a las 13 en parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

BOUCHER, Claudia (Mimi), g.e.p.d., falleció el 2-6-2024. -Martina y Juán Taylor y sus hijos Rafa y Max. Te despedimos con todo nuestro amor, por siempre en nuestros corazones.

BOUCHER, Claudia, q.e.p.d. -2-6-2024. - Te vamos a extrañar mucho Sis de mi corazón. Flor, Paul, Caco, Choli y Wewi. Los Bulacia Boucher.

BROVEGLIO, Luis A., q.e.p.d., falleció el 3-6-2024. - Sus entrañables amigos de la vida lo despiden con el máximo dolor, y acompañan a su familia en su dolor. Ricardo y Marta.

CALDERÓN, Horacio. q.e.p.d., falleció el 4-6-2024. -Su hija Cintia Calderón Randle, su nieta Milagros, sus hermanas Adriana y Laura Calderón, su cuñado Hugo Soria, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma. Sus restos serán inhumados hoy, a las 14, en el Cementerio Parque Memorial.

CALDERON, Horacio. - Sus amigos de toda la vida Luis Alejandro y Diego Recio participan su fallecimiento con mucho dolor y tristeza.

CARROZO, Marcelo, Ing. -CPC S.A. lamenta con profundo pesar el fallecimiento del ingeniero Marcelo Carrozo y acompaña a toda su familia y amigos en este doloroso momento.

CUELLO de MARIANETTI, Sara Carmen, q.e.p.d. - Colaboradores del Dr. Duffy participan el fallecimiento de la Sra. Sara Carmen Cuello de Marianetti y envian sus condolencias a la familia.

de ECHAGÜE de MALBRAN, Ana María, 2-6-2024. - La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmologia participa con profundo dolor el fallecimiento de Ana María Echagûe de Malbrán. esposa del Dr. Enrique S. Malbrán, expresidente de su sociedad científica. Acompañamos a toda la familia en este momento de dolor.

ECHAGÜE de MALBRAN, Ana María (Nany). - Rubén González Villaveiran y Susana, Fernando González Oliva y Camila, con todo nuestro cariño y oraciones estamos presentes en esa gran y querida familia.

ECHAGÜE de MALBRAN, Ana Maria (Nany), - Consultores Oftalmológicos acompaña a Enrique y familia en este momento y ruega una oración por Nany.

ECHAGÜE de MALBRAN, Ana María. - Carolina y Henry Smith Estrada despiden con cariño a la querida Nani. Ruegan por su alma y consuelo de Enrique, hijos y nietos.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Un gladiador virtuoso, inolvidable y fraternal. Iñaki, Hilda y Daniel y todos los González García abrazan fuerte a Regina y todos sus hijos. Tu oquedad infinita la llenaremos de vocación y anécdotas. ¡ Cuanta pérdida a digerir!.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Gianni, Carolina, Male y Caro acompañan a su amigo Wences y familia en este triste momento.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. - Pino Paparella y Gladys, Flavia y Clota, Stefania y Barto acompañan a Wences y familia en este uriste momento.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Jorge y Mónica Cicardo despiden con tristeza y cariño al querido amigo y abrazan a toda la familia.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Diego, Mariela, Lucila, Rodrigo y Juan Mazer acompañan a Wen y toda su familia en este triste momento.



ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. - El equipo de Grupo Dmaz y Las Lomitas Street acompañan a Wen y familia en este triste momento.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. - La familia Ganzábal y el Grupo Obras Civiles despiden al querido Jorge y agradecen haber compartido tantos proyectos y momentos juntos. Acompañamos a su familia en este triste momento con nuestras oraciones.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Mara y Jorge Chiesa, sus hijos Agustina y Gustavo, Rómulo y Sofia y Delfina y nietos despiden cariñosamente a Jorge y acompañan a Regina y a toda la familia Esponda en este triste momento.



ESPONDA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 4-6-2024. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.



ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Cristina, Willie Stanley y familia despiden con mucha tristeza a su querido amigo y abrazan a toda la familia Esponda.



ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. - El Club Internacional de Tenis de Argentina participa del fallecimiento de su querido socio y miembro de su comisión directiva. Acompañamos a su familia en el dolor.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Kathy y Norberto Herrero, Lucia y Francisco Herrero y Maria Inés y Gustavo Herrero (as.) lamentan profundamente la pérdida de su entrañable amigo y acompañan a Regina y a su querida familia con todo cariño.

GARCIA LABORDE, Fernando, q.e.p.d. - El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Delfin Uranga, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y acompañan a su família, rogando una oración en su memoria.

GARCIA LABORDE, Fernando, q.e.p.d. - Delfin Uranga, su esposa Bárbara Tanoira y sus hijos participan su fallecimiento v acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

GARCIA LABORDE, Fernando, q.e.p.d. - Clínica Veterinaria Integral recuerda los buenos momentos compartidos, con profunda tristeza despedimos a nuestro querido amigo.

GARCÍA LABORDE, Fernando. - Jean Francois Decaux y tus amigos de La Bamba de Areco te despedimos con mucho cariño. Siempre estarás en nuestros recuerdos.

GARCIA LABORDE, Fernando, q.e.p.d. - Te despedimos Negro con mucha tristeza. María José y Juan Pablo Gilar-



GOLD, Luis, q.e.p.d. - Su hermano Oscar y sus sobrinos Martin y Lucas participan su fallecimiento y acompañan a Andrés y Patricia en este duro momento.

GOLD, Luis. - Luis Alberto Gold y Graciela Gold lamentamos profundamente el fallecimiento de Copele, de quien guardamos dulces y gratos recuerdos. Abrazamos con afecto a Patricia, Andrés y a todas sus familias.

GOLD, Luis. - Silvia Gold y Hugo Sigman despiden con enorme cariño al querido primo Copele con quien hemos compartido actividades profesionales y muy buenos momentos entre nuestras dos familias. Acompañamos con afecto a sus hijos Andrés Patricia y familia y a su hermano Oscar.

GOLD, Luis, Z.L. - Dany y Susana, sus hijos Lucila, Julieta, Andrés y sus familias participan con dolor y gran tristeza el fallecimiento del querido Copele y acompañan con mucho cariño a sus hijos Andrés y Patricia.

GOLD, Luis, Z.L. - Ceci, Dario Werthein y sus hijos despedimos a nuestro querido tío Copele con mucho amor y acompañamos con el corazón a nuestros primos Andy y Pato y a sus familias.

GOLD, Luis, Z.L. - Cynthia, Andrés Braun y sus hijos despedimos con profundo dolor a nuestro amado tio Copele y acompañamos con amor a nuestros primos Andy y Pato y a sus famílias.

GOLD, Luis. - Leandro, Mariano y Lucas Sigman despiden a su tio Copele y acompañan con cariño a sus primos Andrés y Patricia con quienes hemos vivido muy lindos momentos en nuestra vida.

GOLD, Luis, Z.L. - Estarás por siempre en nuestros corazones querido Copele. Te vamos a extrañar mucho. Nory y Marcos Aguinis.

GOLD, Luis, Z.L. - Tio, fuiste un hacedor de recuerdos y anecdotas . Nunca nos dejaste solos. Te vamos a extrañar con todo nuestro corazón. Vero Gold y Nico.

GOLD, Luis, Z.L. - Te amamos y te vamos a extrañar siempre. Tu sobrino y tus sobrinos nietos. Mariano, Emma y Ciro Gold.

GOLD, Luis, Z.L. - Despedimos con mucho amor a nuestro querido tío Copele. Lau, Dami, Valen v Nico.

GOLD, Luis. - Yenny Strauss y familia despiden con mucho cariño a un gran amigo.

GOLD, Luis. - Alicia y Fito Kweller, hijos, nietos y bisnieto despiden al amigo y consuegro con dolor.

GOLD, Luis. - Endy y sus hijos Guadalupe y Lucas, Clara y Joaquín, Florencia y Ary e Ignacio Werthein despiden a Copele con mucho cariño de toda una vida y acompañan con amor a Andy y Pato y sus fami-



GOLD, Luis, falleció el 4-6-2024. - Goyo Zidar y señor, desde el exterior, participan su fallecimiento, acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoría.

GOLD, Luis, falleció el 4-6-2024. - Luísito querido fuiste uno de mis primeros amigos de la industria farmacéutica argentina. Grandisimo colega, gran compañero en la defensa de la industria, y por sobre todo una grandísima persona. Te recordaré siempre como un grandísimo amigo. Abrazo interminable con todo mi afecto. Desde el exterior, Goyo Zidar.

GOLD, Luis, q.e.p.d. - Ana Kaminsky, sus hijas y Curt Tützer lamentan la pérdida de un querido amigo.

GOLD, Luis (Copele), Dr., Z.L. Fabiana Ricagno y Adrián Werthein acompañan con mucho amor a Andrés y Patricia y sus familias y recordarán siempre al querido Copele y a tantas historias de vida compartidas junto a Leo, Norma, Copele, Susana y todas sus crias.

GONZÁLEZ, Enrique Antonio, 19-2-26 - 4-5-2024. - Tus hijos Daniel y Gustavo, tus nietos Julián, Lucia y Camila, tus bisnietas Abril y Olivia, tus nueras Stella, Viviana y Griselda te recordarán con cariño.

GREIF, Adolfo, Z.L. - Manuel Yagust, su hijo Leandro y Karin lamentan con pesar su fallecimiento, lo recordarán siempre por tantos años compartidos. Acompañan a la familia en este triste momento.

HUDSON, Tomás Neville (Obe), q.e.p.d., falleció el 4-6-2024. - Sus hijos John y Sally, Annette y John; sus nietos Marina y Steven, David y Tash, Marco, Anna, Peter y Mhari, y Malcolm, v sus bisnietos Santino, Valentin, Maia, Ava y Effie despiden con inmenso cariño a su querido Tom, quien ahora estará con su amada Jill.

LITMAN, José Luis, Z.L. - Michael, Maia, Mashu, Tommy y Eddie Duek lo despiden con profundo dolor.

LONGINOTTI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Victoria Furelos y sus hijos Luz, Paz, Mariano y José saludan a Ana, Paula y Luciana y las acompañan en este momento.

www.lanacion.com.ar/funebres

## El CEO de Wenance deberá depositar una fianza de 900 millones de pesos

ESTAFAS. La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió que Alejandro Muszak seguirá el proceso en libertad

### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Poco antes de cumplir dos meses en prisión, Alejandro Muszak, fundadory CEO de la fintech Wenance. recibió una buena noticia desde Tribunales. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro decidió excarcelarlo y aunque está procesado, y el fiscal ya pidió que vaya a juicio, podrá continuar el proceso en libertad.

Así lo informaron a la nacion fuentes con acceso al expediente. "El encarcelamiento preventivo del imputado puede ser dejado sin efecto, estableciendo reglas de conducta adecuadas a su situación personal en los términos, pues no encuentro que quepa presumir que eludirá la acción de la Justicia o que obstruirá la investigación, tenien- judiciales. do en cuenta que la investigación ha concluido y el fiscal ya requirió la elevación a juicio", sostuvo el juez Luis Cavuela al fundamentar la decisión de la Sala II de la Cámara de mentos de la población de alto ries- ran la resolución con la que la jueza Apelación y Garantías en lo Penal go creditício, a quienes les cobra tade San Isidro.

Muszak está preso desde el 15 de abril pasado por pedido del fiscal de Vicente López Alejandro Guevara, que le imputó los delitos de asociación ilícita -en calidad de organizador-en concurso real con estafa reiterada (23 hechos).

Cuando fue indagado negó las imputaciones en su contra. Se definió como un empresario que tuvo un mal giro comercial, que tiene un concurso preventivo y que nunca quiso sustraerse de pagar sus obli-



Alejandro Muszak, en el momento del arresto

ARCHIVO

gaciones, peroque financieramente es imposible, informaron fuentes

Wenance es una compañía financiera que se dedica a entregar préstamos o a financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segsas de interés superiores a las de los bancos. Según la investigación, para financiarse, obtenía fondos de fideicomisos privados, con la promesa de retornos elevados a quienes invirtieran en estos instrumentos.

La resolución, que también lleva la firma del juez Leonardo Pitlevnik, beneficia también a los otros imputados de la causa: Juan Silvero, Rodolfo Cleto García, Anahí Mazalan, Paola Vallone y Pedro Viggiano.

Tras la resolución del tribunal de alzada, la jueza de Garantías de San

Isidro Andrea Rodríguez Mentasty fijó la caución real de 900 millones de pesos.

El tribunal de alzada intervino después de que los abogados Nicolás Ramírez y Carlos González Guerra, defensores de Muszak, apela-Rodríguez Mentasty denegó el pedido de excarcelación presentado por los defensores.

El expediente donde el fiscal Guevara pidió la elevación a juicio no es el único en el que se investigan las presuntas estafas a través de Wenance. En la ciudad de Buenos Aires tramita otra causa, en el juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 43 -subrogado por la jueza Paula González-, en la que interviene la fiscal Mónica Cuñarro, donde las víctimas ascenderían a 439. "El trámite avanza", informaron fuentes del caso. •

## Críticas a un proyecto sobre la tenencia de armas de fuego

congreso. La Red Argentina para el Desarme envió a legisladores observaciones sobre una ley

La Cámara de Diputados comenzará a evaluar hoy, en un plenario de comisiones, el proyecto del Gobierno que propone la simplificación de trámites para "regularizar la tenencia de armas en la Argentina". Y organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Red Argentina para el Desarme (RAD) se anticiparon y enviaron a los legisladores un documento con observaciones y recomendaciones: consideran que, en su actual redacción, la iniciativa podría "profundizar el descontrol" que llevó a que, como reveló LA NACION en enero pasado, más de 800.000 usuarios de armas previamente registrados fueran dados de baja e inhabilitados preventivamente porque tenían sus permisos vencidos.

La RAD solicitó al Congreso aprobar por separado, "en forma urgente e inmediata", la prórroga por cuatro años del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevaf) -que rigió hasta diciembre y perdió vigencia por falta de tratamiento parlamentario- y revisar el proyecto de ley de regularización.

El Ministerio de Seguridad de la Nación propone otorgar un plazo de un año, prorrogable por igual término, para que quien tenga un arma de forma no autorizada (porque su licencia está vencida o porque no la había registrado previamente) pueda regularizar su situación, totalmente eximido de reproches legales por la tenencia ilegal previa, y que quien no esté en condiciones de hacerlo, porque no cumple con los requisitos exigibles por la ley vigente, deberá transferir

las armas a otras personas autorizadas o entregarlas en el marco del plan de desarme voluntario.

Entre otros aspectos, la RAD resalta que "la falta de control del Estado, que se traduce en una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal", es el origen del problema. Pero advierte que "la 'regularización', lejos de ser una solución, puede profundizar el problema si no se realiza como último recurso en el marco de un plan integral de reducción del circulante de armas de fuego y de control efectivo sobre las que permanezcan en circulación".

En tal sentido, señalan que, tal como propone el proyecto del Poder Ejecutivo, quienes hoy poseen sus armas de forma ilegal o irregular tendrán 360 días para conservar en esas condiciones las armas de fuego en su poder antes de presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para solicitar una auto-

"La 'opción' entre la tenencia legal del arma o la entrega voluntaria para destrucción es falaz y peligrosa. Según su ley orgánica, la Anmac tiene dentro de sus objetivos reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada'. Esta decisión responde a un consenso sobre el riesgo que implican las armas de fuego, sean o no legales", postularon los integrantes de la RAD, al tiempo que resaltaron que "múltiples estudios muestran que el fácil acceso a armas de fuego contribuye a aumentar las tasas de homicidios". •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

MALBRAN, Ana Maria Echagüe de (Nany), q.e.p.d. - Sus sobrinos Gowland-Echagüe acompañan con mucho cariño a Enrique y a toda la familia Malbran.

MALBRAN de ECHAGÜE, Ana María (Nany), q.e.p.d. -Lucia Escalante de Roviralta e hijos despiden con tristeza a Nany y acompañan con mucho cariño y oraciones a Enrique y familia, recordando los lindos momentos comparti-

MALBRAN, Ana María Echagüe de. - Marta, Inés y Luz Ovejero Güemes acompañan a Enrique con mucho cariño en este triste momento.

MENDELENKO de SANTES-TEBAN, Olga. - Tus hijos Gustavo y Verónica Santesteban; tus nietos Joaquin, Dante, Francisco, Gastón, Helena y Maia; tu nuera Mariela y tu yerno Guillermo te despiden con profundo dolor. Siempre eterna en nuestro corazón. Te amamos. Despedimos sus restos hoy, a las II, en el Jardín de Paz, ramal Pilar, Km. 32,5.

MUZZIO, Mabel Alicia, falleció en Corrientes. - Caro y Henry Smith Estrada junto a sus hijos despiden a Mabel con mucho cariño y ruegan oraciones por su alma.

NAPOLITANO, Luis R., q.e.p.d. - Jorge Luis Bernardello, Eduardo Bernardello, Gisela Bernardello, Emanuel Bernardello y sus amigos de Seipac SA acompañan a su familia, compañeros y amigos en este momento, abrazándolos y rezando por su descanso

NAZAR ANCHORENA, Braulio, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Juncal 1624 lamenta profundamente su pérdida y ruega una oración en su memoria.

NAZAR ANCHORENA, Braulio. - Raúl E. Anchorena y sus hijos Raúl, Victoria, Inés, Cecilia y nietos participan con dolor su fallecimiento.

NAZAR ANCHORENA, Rafael Braulio. - El Juzgado Nacional Civil Nº 27 acompaña a Teresa y su familia con cariño.

POMBO de VARAS, Celia. -Mariana Donadini acompaña a sus hijas Camila y Valentina Varas a despedir a su queridisima abuela Celia con el amor y la admiración de siempre.

POMBO, Celia, q.e.p.d., falleció el 3-6-2024. - Ana María Alvarez de Alonso, Javier, Julia y toda su familia despiden con profundo dolor a su querida tía Celia y acompañan a Ruben, Beto y Vivi en este momento tan triste.

POPRITKIN, Alfredo, Z.L. -Te despedimos con todo nuestro amor y agradecidos de todo lo que nos brindaste. Tu esposa, hijos, yerno, nueras y

POPRITKIN, Alfredo. - Tus hermanos Mario, Norberto y familia nunca te olvidaremos. Que descanses en paz.

POPRITKIN, Alfredo, Z.L. -Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido consuegro. Se fue un gran hombre en toda su dimensión, familiar y profesional. El mejor legado de un padre es dejar un buen nombre, Alfredo lo dejó. Acompañamos en el consuelo a Cristina, Andrés, Magalí, Luli, Laura, Sebastian, Sheila y familia. Te vamos a extrañar mucho. Fabiana, Julio Finkelstein y Flia.

POPRITKIN, Alfredo. - Nuestro gran amigo, ejemplo a seguir. Adriana, Gabriel, Raquel, Rodolfo, Inés y David acompafiamos a Cristina, hijos y nietos en este doloroso momento.

POPRITKIN, Alfredo, Z.L. -Sus amigos del Gym, Carlos Carena, Juan Carlos Giovannini y Osvaldo Schvartzer lo despiden y acompañan en el sentimiento a su esposa Cristina y familia, recordándolo con cariño y afecto.

POPRITKIN, Alfredo. - Un hombre de bien se fue. Acompaño a la familia en este triste momento. Marcelo G. Stein.

POPRITKIN, Alfredo. - Socios y personal del Estudio Juridico Cevasco, Camerini, Barreira Delfino & Polak acompañan a su hijo y socio Andrés Popritkin en su dolor.

POPRITKIN, Alfredo. - Juliana, Constanza y Marcelo A. Camerini acompañan a su hijo Andrés Popritkin y familia en su dolor.

POPRITKIN, Alfredo, Z.L. -

Luís René Herrero y señora lamentan el fallecimiento del entrañable amigo. Un infatigable luchador republicano contra la corrupción. Jamás olvidaremos su heroica defensa cívica de la justicia provisional independiente. Nuestro más sentido pésame a su querida familia.

SAHORES, Jovita. - Carolina y Henry Smith Estrada acompañan a Jovita, Christian y los chicos y ruegan por su alma.

VILLANUEVA, Francisco. q.e.p.d. - Siempre te extrañaremos querido amigo. Enríque Ruchelli y María Angélica.

VILLANUEVA, Francisco, q.e.p.d. - Con dolorisima tristeza y una gran angustia me despido de mi querido amigo y Dr. de cuerpo y alma, siempre te tendré en mi corazón 20 años no es poco, llegando al cielo Dios te recibirá. María

VILLANUEVA, Francisco, q.e.p.d. - Querido Francis, recordaremos muy seguido tu fervoroso entusiasmo por todo lo bello. Cecilia Duhau Mirré y Federico Mirré.

VILLANUEVA, Francisco. -Cuando hay una gran amistad no hay distancia. Siempre estarás presente. María Cristina Slame y Wilfried Schröter.

Recordatorios

MÁNGANO, Sebastián Alfredo, q.e.p.d. - A 21 años de tu partida tus padres Alfredo y Beatriz, tus hermanos Mariana, Alejandra y Juan Tomás, Ana y Juan Esteban y tus sobrinas Jazmín, Juana, Malena y Clara te recordamos con inmenso amor. Rogamos una oración en tu memoria.

LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

## OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

FUTURO. Para establecer una nueva agenda, las fuerzas transformadoras deberán ser ratificadas por el voto popular en sucesivos turnos electorales; así se consolidará la república y habrá desarrollo inclusivo

## El cambio necesita superar la paradoja del bloqueo

Daniel Gustavo Montamat

-PARA LA NACION-

arie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, conocido como marqués de Condorcet (1743-1794), fue un francés con una mente enciclopédica que algunos destacan como filósofo, matemático, científico y político. Los economistas lo rescatan en la galería de los clásicos. Es considerado un pionero en el uso de las matemáticas en la disciplina económica. En los veinte años finales de su vida tuvo una labor intelectual prolífera. Schumpeter lo reconoce como un matemático de nota que aplicó el cálculo de probabilidades a cuestiones legales y políticas, además de propagar la tesis de los derechos naturales, la soberanía popular, y promover la igualdad de derechos de las mujeres.

En política, participó de la revolución de 1789, pero terminó siendo crítico de la Constitución francesa de 1793, y, como consecuencia, fue tildado de traidor por los revolucionarios. Maximiliano Robespierre buscó descalificarlo diciendo que "era un gran matemático para los hombres de letras, y un distinguido hombre de letras para los matemáticos". Perseguido por los jacobinos, fue detenido y hallado muerto en su celda dos días después, víctima de un edema pulmonar, que algunos asocian a un envenenamiento. Sus reflexiones sobre el voto en democracia y el planteo de lo que se conoce como "la paradoja de Condorcet" han revivido su fama presente.

Según el francés, el sistema de votación de las democracias genera una inestabilidad que le es inherente. Se pregunta: ¿cómo las preferencias individuales de los electores al votar se pueden traducir en decisiones políticas que se impongan al conjunto? La respuesta a flor de labio es: con el voto mayoritario. Pero Condorcet muestra que, bajo ciertas hipótesis posibles de asumir, se puede arribar a un impasse donde es imposible llevar adelante la voluntad expresada en el voto, lo que traba el sistema. Callum Willians, en el libro The Classical School, busca ilustrar la

paradoja con un ejemplo accesible a todos, asumiendo que las preferencias del votante son racionales en sentido estricto (en la jerga de Condorcet "carácter transitivo"). Si un comensal prefiere una pizza a un burritomexicano, yun burritomexicanoal sushi, entonces también prefiere una pizza al sushi. Condorcet procede a demostrar que aun cuando todas las preferencias de los votantes sean racionales (transitivas), en el agregado grupal las preferencias del conjunto pueden tornarse "intransitivas" y paralizar acuerdos para instrumentar lo votado.

C. Williams sigue ejemplificando: tres amigos tienen que decidir si van a almorzar a un restaurante italiano, mexicano o japonés. Recordemos, el orden de preferencias de la primera persona es pizza, burrito, sushi. El de la segunda, burrito, sushi, pizza, y el de la tercera: sushi, burrito, pizza. En esta circunstancia es imposible para los amigos decidir racionalmente adónde ir a almorzar. Elegir una pizza no es una decisión mayoritaria, porque las otras dos personas prefierenotra comida. Lo mismo con el burrito o con el sushi. El ciclo se puede repetirunayotravez, circularmente, y no habrá elección posible.

La paradoja de Condorcet saltó al estrellato cuando el economista Kenneth Arrow, alrededor de los años 50 del siglo pasado, tomando el razonamiento del francés, desarrolló el "teorema de la imposibilidad", donde intenta probar que bajo ciertas hipótesis se torna muy difícil traducir el agregado de preferencias individuales en la formación de decisiones colectivas. La paradoja de Condorcet fue reivindicada en el terreno político cuando, con motivo del Brexit, donde los británicos decidieron mayoritariamente separarse de la Unión Europea, siguió un debate que se redujo a tres opciones sobre las condiciones de salida: los que propiciaban un "Brexit duro", los que militaban por un "Brexit blando" y los que insistian en permanecer en el bloque (Remain). Ninguna de lastres opciones podía imponerse sobre las otras dos coaligadas. Para una salida negociada, que no trajera mayores consecuencias, finalmente los "duros" tuvieron que tender puentes y acordar con los "blandos" tras las elecciones de 2019, que dieron ma-

indo:
si van
iano,
os, el
mera
Elde
a, yel
ca. En
e panente
na pitaria,
refieelbuuede
ente,
elección
presidencial de
2023 como "una
elección de tres
tercios", y los

yoría absoluta a los conservadores. La paradoja de Condorcet puede ser sintetizada en una sentencia: una sociedad que vota puede quedar enfrentada a tresopciones, ninguna de las cuales reúne más apoyo que las otras dos combinadas.

números de las

primera vuelta le

dieron la razón

PASO y de la

La expresidenta planteó la elección presidencial de 2023 como "una elección de tres tercios". Y los números, tanto en las PASO como en la primera vuelta, le dieron la razón. En la segunda vuelta, los votos de La Libertad Avanza, que demandaban un cambio drástico, se sumaron a los votos de Juntos por el Cambio, que propiciaban un cambio posible. Javier Milei fue elegido presidente por el 56% de los votos. Pero una vez en el gobierno, frente a las reformas que planteó el Poder Ejecutivo (DNU y ley ómnibus) y a las urgencias de la coyuntura para frenar el proceso inflacionario, empezó a insinuarse, con caja de resonancia en el Congreso, la paradoja de Condorcet (dicho sea de paso, el francés es muy ponderado en los círculos liberales). El cambio drástico, a veces irreverente de las formas republicanas, amalgamó el voto duro del Presidente; el cambio posible aglutinó a una parte del voto de JxC y de terceras fuerzas minoritarias. Finalmente, los refractarios al cambio, con intereses en el statu quo, agruparon el espacio de resistencia al cambio (kirchnerismo e izquierda).

Elfracaso inicial en la aprobación en particular de la ley ómnibus y la media sanción en el Senado para dejar sin efecto el DNU presidencial preanunciaban un escenario de impasse, detrestercios, donde ninguna de las alternativas podía imponerse a las otras dos coaligadas. Hasta las manifestaciones del Presidente expresaban ese ánimo. Prometía seguiradelante, contra viento y marea. Eneldiscursodemarzoenel Congreso, el Presidente empezó a tender un puente para lidiar con la paradoja, condicionando la firma de un Pacto de Mayo con los gobernadores, a la sanción de los nuevos proyectos de leyes que se enviarían al Congreso. Insistió, sin embargo, en su escepticismo con los resultados. No hay duda de que el otrora oficialismo, ahora oposición, apuesta al rechazo o a la parálisis legislativa para privar al Gobierno de las reformas necesarias para consolidar la estabilización

y rectificar el rumbo económico. Con tres tercios y circularidad entre cambio drástico, cambio posible, y no cambio (además, con puentes de diálogo dinamitados) se corre el riesgo serio de inviabilizar el proceso de transformación que demanda un voto mayoritario de la sociedad. Y, por defecto, el populismo siempre preserva sus fueros.

Con la media sanción que dio diputados al paquete impositivo y a la Ley Bases, y con la posible aprobación de estos instrumentos en el Senado, el cambio drástico comienza a cimentar puentes políticos con el cambio posible. La resistencia al cambio -gatopardismo incluidoempieza a expresar el voto minoritario con el que perdió el poder. La estabilización sigue siendo clave y vendrán nuevas reformas para consolidar el cambio. ¿Coincidencias básicas o consensos para el cambio? Las "coincidencias básicas" presuponen un acuerdo con un foco más coyuntural, de corto plazo. Los "consensos" remiten a políticas de largo plazo, a políticas de Estado en laalternancia republicana del poder. Para establecer una nueva agenda las fuerzas del cambio deberán ser ratificadas por el voto popular en sucesivos turnos electorales. Así habrá consolidación de la república y desarrollo inclusivo. Y el cambio será un punto de inflexión en la Argentina decadente.

Doctor en Economía y en Derecho



### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Es imperativo modificar el impuesto a las ganancias

Cualquier reforma tributaria debe ser el resultado de un debate serio y profundo, que no sea objeto de parches ni de proyecciones electoralistas

l impuesto a la renta es uno de los tributos más aplicados en el mundo, pues responde a su carácter progresivo, como esquema ideal en el sistema tributario. Ello implica que a mayor renta corresponde un mayor impuesto. Si la progresividad es razonable y las deducciones personales son adecuadas, el impuesto resultará equitativo, acompañará la capacidad contributiva de las personas y se convertirá en uno de los tributos menos distorsivos.

Lamentablemente, en nuestro impuesto a las ganancias, sucesivos parches legales han derivado en que hoy no cumpla los objetivos que de-Los cambios bería tener un impuesto de este tipo. Estas distorsiones reconocieron un hito con la reforma de la ley 27.725, conocida como ley Massa. Surgen así diversos parches, que desnaturalizan el impuesto, con diversos conceptos que no se consideran gravados a tales fines. A ello se suma la falta de deducciones personales adecuadas y una irrazonable escala de imposición.

Todas estas distorsiones se agravan con los compartimientos estancos de la tributación sobre las rentas. Los salarios hasta 2.340.000 pesos brutos, equivalentes a menos de 15 salarios mínimos vitales y móviles, no pagan actualmente impuesto a las ganancias. Por el excedente de ese monto se paga un impuesto independiente-impuesto a las ganancias cedular-, sin mayores posibilidades de deducir la mayoría de los gastos que podían deducirse antes de sancionada la mencionada ley.

La propuesta de reformas del impuesto en el paquete fiscal, aprobado

por Diputados y en discusión en el Senado, corrige en gran parte estos problemas. No obstante, el mínimo imponible, de 1.800.000 pesos para un trabajador soltero y de 2.400.000 pesos para uno casado con dos hijos, sigue siendo muy bajo, teniendo en cuenta que esa cifra no está muy por encima del costo de una canasta familiar.

La iniciativa tampoco resuelve adecuadamente la situación de quienes tienen ingresos un poco más altos. Especialmente si nos comparamos con países como Estados Unidos, donde quienes le dejan al fisco

temporarios en las normas tributarias que se transforman en eternos nos alejan de la previsibilidad y la seguridad jurídica

el 35% de sus ingresos son aquellos contribuyentes cuyas rentas exceden los 245.951 dólares por año, un monto mucho más alto que el que se aplica en la Argentina.

Sin duda, la falta de una apropiada actualización de las deducciones permitidas - algo que no resolvió sino que agravó la ley Massa- ha hecho que, cada vez más, modestos salarios medios experimentaran una mayor carga impositiva.

En la mayoría de los países desarrollados el impuesto a la renta es el que genera la mayor recaudación (un 70%). En la Argentina, si se con-

sidera la recaudación de impuestos nacionales entre enero y abril de este año, representa apenas el 18,17%-incluyendolas empresas-, mientras el IVA alcanza el 47,79%; el impuesto al cheque, el 9,24%, y el impuesto PAIS, el 9,25%. Esto nos lleva a que todo lo que compramos contenga en promedio un 50% de carga impositiva.

Por su parte, el último dato del mes pasado registra un crecimiento del 10% de la recaudación impositiva, luego de ocho meses de caída real interanual. Esa situación responde al significativo aumento de Ganancias, merced a la devaluación de diciembre de 2023 y los tributos vinculados al comercio exterior, entre los que se destaca el impuesto PAIS, cuya suba fue del 1239,3% anual.

Está claro que cualquier reforma tributaria debe ser el resultado de un debate serio y profundo, alejado de la demagogia electoralista, de tal manera que no deba ser objeto de nuevos parches al pocotiempo de su sanción. Los cambios permanentes en las normas tributarias, tanto como los impuestos sancionados con carácter extraordinarioytemporarioquepronto se transforman en eternos, solo nos alejan de la normalidad económica, que debe estar signada por la previsibilidad y la seguridad jurídica.

Sin dudas, la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, por estas horas analizada en el Senado, será mejor que el régimen actual, derivado de la reforma ideada por Massa el año pasado, siempre que se complemente con adecuadas deducciones personales que tornen equitativo el impuesto sobre los ingresos, como lo es en muchos otros países.

## Trump, condenado

or primera vez en la historia de los Estados Unidos un expresidente fue declarado culpable de un delito penal. Un jurado de Nueva York determinó por unanimidad que Donald Trump es culpable de 34 cargos por falsificar asientos contables para encubrir un escándalo sexual en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, en 2016.

A pesar de que el juicio se desarrolló con total apego a la ley, el líder republicano afirmó, desafiante, que el veredicto fue ilegítimo y que tuvo motivaciones políticas. "No es dinero a cambio de silencio, es un acuerdo de confidencialidad totalmente legal", señaló a los periodistas.

Su rival en las elecciones presidenciales de noviembre próximo y actual presidente, Joe Biden, describió esta condena sin precedentes como una victoria para el Estado de Derecho e insistió con que Trump tuvo todas las posibilidades de defenderse.

El exmandatario enfrenta otras

tres acusaciones por delitos graves: una por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca, algo prohibido por las leyes federales; otra por su papel en el asalto al Congreso, el 6 de enero de 2021 y sus acusaciones falsas de fraude electoral en la elección de 2020, v. la tercera, por interferencia electoral debido a sus esfuerzos para intentar revertir su derrota ante Biden en Georgia.

La campaña presidencial entra en un terreno desconocido. Hay evidencias de que los procesos judiciales, lejos de perjudicar al líder republicano, están fortaleciendo el apoyo de sus bases. Minutos después del veredicto, el sistema de recaudación de su campaña se vio desbordado: recaudó 34,8 millones de dólares y el 30% del dinero total procedió de nuevos donantes.

En los Estados Unidos no existe prohibición constitucional para que una persona que haya sido condenada por un delito resulte elegida en los comicios presidenciales. De esta manera, Trump tiene el camino abierto no solo para continuar la campaña, sino para volver a la Casa Blanca.

El juez Juan Merchan anunciará la sentencia el 11 de julio, apenas unos días antes de que la Convención Republicana nomine a Trump como su candidato presidencial. El fallo podría sentenciarlo a un período de meses o semanas de cárcel o podría exigirle ir a la cárcel todos los fines de semana durante un tiempo y luego cumplir el resto de la pena en libertad condicional. Sin embargo, la edad del expresidente republicano, su estatus y la falta de antecedentes se presentan como puntos a su favor, por lo que un arresto domiciliario sería lo más probable.

Según Trump, el verdadero veredicto se conocerá el próximo 5 de noviembre cuando los estadounidenses concurran a las urnas. El futuro de los Estados Unidos está en juego y lo que allí suceda impactará en el mundo.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Con relativa frecuencia Ja-

### El caso irlandés

vier Milei cita a la república de Irlanda como un modelo económico a seguir para la Argentina porque no ignora que en 1980 era un país pobre y actualmente es el segundo país más rico de la Unión Europea, con mayor PBI per cápita de la zona euro y el decimoprimero del mundo. La clave de ese resultado ha sido la rebaja de los impuestos a las empresas, que fue un atractivo interesante para capturar sus capitales generando el aumento del empleo y el crecimiento de la productividad. Asimismo, se introdujeron reformas fiscales que mantuvieron el gasto público en niveles estables, luego de lograr un amplio consenso político basado en el vital principio de "no gastar lo que no se tiene" y con políticas de libre mercado durante la década de los 90 la mayoría de las empresas multinacionales (Google, Amazon, Apple, Microsoft, Twitter, LinkedIn, Netflix, eBay, Yahoo, etcétera) establecieron su sede en Irlanda, aportando para que el crecimiento del PBI fuera constante durante 17 años consecutivos, que el estándar de vida sea alto, que los salarios se mantengan actualizados y que la inequidad social disminuya debido a su sistema impositivo redistributivo. En consecuencia, el Presidente tiene fundadas razones para considerar a Irlanda como un modelo para aplicar en el país y lograr por la misma via una merecida calidad de vida para el pueblo argentino.

Oscar Edgardo García osedgar@yahoo.com

### Educación

Quiero felicitar a LA NACION por la cantidad de artículos, notas, encuestas que nos muestra día a día, mes a mes, año a año, sobre cómo realmente continúa la educación en la Argentina; la necesidad de declararla un derecho esencial, y evitar que después de cada campaña política pase al olvido como un simple tema más.

Miguel Martín y Herrera m.martinyherrera@fibertel. com.ar

### Tomar decisiones

Cuando alguien tiene la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a otras personas, se encuentra frente a terribles disyuntivas porque el "bien común" no suele ser parejo para todos. Elegir es renunciar o que paguen justos por pecadores son algunas de las simplificaciones populares. ¿Qué pasa cuando enmascarados en grandes ideales solidarios se esconden espurios focos de corrupción? ¿Es justo suprimir todo para desenmascarar el robo. pero dejar a los genuinos beneficiarios desamparados?

Este es el gran dilema que enfrenta hoy la Argentina, sea por subsidios, planes, alimentos y otras dádivas heredadas del populismo que desnudan tanto la corrupción como la ineficiencia de una inexperta gestión. ¿Quién tiene la respuesta? Ojalá la encontremos pronto. Roberto de León DNI14.255.432

### Jueces

El presidente Milei envió los pliegos al Senado del juez federal Ariel Lijo v del académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema en el cargo vacante de Elena Highton y el que ocupa en la actualidad el ministro Juan Carlos Maqueda. La Corte ha destacado desde antiguo que la justicia e imperatividad de sus doctrinas responden a la sabiduría e integridad moral de los magistrados que la componen. También ha reafirmado su condición excluyente de último intérprete de la Constitución y guardián final de su supremacía (Fallos 25:364). De ello se deriva que la integridad moral y la versación jurídica superlativa de sus integrantes es una condición ineludible para que el alto tribunal desarrolle su eminente cometido constitucional. Pero los trascendidos públicos sobre los oscuros pormenores que rodean el origen de la propuesta del juez rozan el escándalo y contrastan con el único pedestal en el cual se asienta el pliego de García-Mansilla: sus excelsos antecedentes personales, jurídicos y académicos. Es oportuno evocar la certera advertencia del célebre jurista Eduardo J. Couture: "De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El juez valdrá, en un país y en un momento histórico determinado, lo que valgan los jueces como hombres". Los cientos de impugnacio-

### En la Red

FACEBOOK Por qué cada vez menos gente usa las aplicaciones de citas



"La gente en las ciudades está sola, busca compañía como sea, y creyó que el sitio era la revelación yterminaron convenciéndose de que la relación directa es más natural y hace menos daño'

Claudia González

"Ojalá vuelva eltiempoese maravilloso en que las personas se conocían en la vida real" Nan Cy

LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

OPINIÓN | 31

nes que ha recibido la nominación de Lijo por parte de acreditadas instituciones, organizaciones intermedias y personalidades vinculadas a la Justicia y al derecho, como asimismo la desvergüenza que entraña disponer de los bienes de una persona que todavía no ha fallecido (el sillón del actual ministro Maqueda), enturbian lo que debería ser un inmaculado proceso de designación de magistrados de la Corte. El académico Manuel García-Mansilla -único poseedor de la llave de acceso al alto tribunal por su descollante curriculum vitaedebería reflexionar sobre el "cansancio moral" que abrumó e impulsó a tres honorables ministros a renunciar a sus cargos, antes que consentir el juego macabro de la "casta política" contra la independencia de la Corte que integraban Alfredo Orgaz-en desacuerdo por el aumento de los jueces del máximo tribunal a siete miembros-, Jorge Antonio Bacqué-en desacuerdo por el aumento de los jueces de la Corte Suprema a nueve miembros-y Gustavo Adolfo Bossert-por el "hartazgo espiritual" que le generó el inicuo juicio político contra la Corte Suprema que promovió el gobierno del expresidente Eduardo Duhalde-.

Relata el libro del Exodo que Jetró, suegro de Moisés (a quien tanto se menciona hoy), al verlo exhausto administrar justicia a su pueblo y descuidar su rol de profeta, le aconsejó que delegara esta tarea en "jueces capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables". (Éxodo, 18-22).

Luis René Herrero Exjuez de la Sala II de la CFSS lherrero@fibertel.com.ar

### Matanza-Riachuelo

En la Nacion del 2 del actual se deja entrever la posibilidad de que la Corte Suprema cierre la causa "Mendoza y otros", en donde se condenó a la nación argentina, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Si bien se han logrado avances notables en la limpieza del espejo de agua y en los bordes costeros, consideramos que aún falta mucho sobre todo en relocalización de poblaciones vulnerables y en salud de la población afectada. En este contexto consideramos que la Corte Suprema debe continuar liderando este proceso, redoblando el paso y haciendo cumplir el fallo en toda su extensión y con la mayor intensidad.

Andreína de Caraballo Presidente Fundación Ciudad f.ciudad@fibertel.com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

**PALABRAS** 

## Mucho ojo con la empatía

Javier Cercas

-PARA LA NACION-



Pero eso es también ficción. En la realidad, las cosas cambian: aquí conviene administrar la empatía, controlarla, fijarle unos objetivos dignos y unos límites razonables, en particular por parte de quienes, a base de tanto practicarla en la ficción, olvidamos que la realidad funciona con otras reglas y que, en ella, lo bueno llevado al extremo casi siempre se convierte en malo. Un ejemplo. Hace años publiqué una novela sobre un periodista fracasado que se llamaba como yo y que encontraba una forma de redención contando las vidas paralelas y contrapuestas de un olvidado jerarca falangista y un anónimo soldado republicano; la novela tuvo un éxito imprevisto, y empezaron a llamarme periodistas fracasados en busca de redención. Feliz con la acogida del libro,



yo estaba encantado de cenar con ellos y escuchar sus penas, de compartirlas y solidarizarme con sus fracasos. En vano intentaba explicarles, sin embargo, que aquella novela no era un reportaje, como decía su narrador, sino una ficción –del mismo modo que el inventor de don Quijote y Sancho no es un árabe llamado Cide Hamete Benengeli, aunque el narrador del Quijote diga que sí lo es—; en vano intentaba explicarles que, aunque el narrador de la novela lleva mi nombre, no soy yo

-del mismo modo que el yo inventado de un poema no es el yo real del poeta-. Todo inútil: no había forma humana de convencerlos de que el protagonista de la novela no es un servidor, y acabábamos a las cinco de la mañana, yo seguro de ser un periodista fracasado y los dos fundidos en un abrazo, llorando y borrachos como cubas, igual que si fuéramos personajes de Dostoievski. En definitiva: una calamidad que a punto estuvo de hundirme en el alcoholismo. ¿Y qué decir de mis problemas de

empatía con Rafa Nadal? Baste recordar que alguna vez he estado hablando sobre literatura ante un público atentísimo y generosísimo mientras, por debajo de la mesa, de vez en cuando consultaba en mi móvil el resultado de un partido de primera ronda entre Nadal y Kudla en el Abierto de Acapulco. ¡Qué vergüenza, Dios santo! Recuerdo la final del US Open 2019, que Nadal jugó contra Medvedev. Rafa ganó los dos primeros sets, pero el ruso lo barrió en los dos siguientes y empezó ganando el quinto, imparable. Era la una de la madrugada y yo estaba tan taquicárdico, viendo que se nos escapaba la final, que pensé que iba a darme un síncope; así que tuve que tomarme un tranquimazín y meterme en la cama, dando por hecha la derrota de Nadal. Pero, pese al ansiolítico, hacia las tres o las cuatro me despertó la ansiedad y, con el corazón en la garganta, consulté el móvil: el cabronazo había ganado, y yo me puse a pegar saltos de alegría en mi dormitorio a oscuras, hasta que desperté a mi mujer, convencida de que acababa de estallar la Tercera Guerra Mundial, Alcaraz, óyeme bien: te va a seguir tu abuela.

Así que mucho ojo con la empatía. En la ficción, ancha es Castilla; 
pero la realidad, insisto, es otra cosa: aquí, bien dosificada es genial, 
pero cuidadito con identificarse 
con monarcas sanguinarios, mafiosos neoyorquinos, psicópatas 
de pesadilla, señoritos carpetovetónicos o dictadores eternos, que 
puedes acabar votando a Vox o 
JuntsxCat. En suma, quien predica la empatía indiscriminada 
no tiene ni idea de lo que es la empatía: o es un demagogo o no la ha 
practicado nunca. •

### PRIMER SEMESTRE

## Lo mejor es que al Gobierno le vaya bien

Bernardo Saravia Frías

-PARA LA NACION-

S e cumple un semestre del actual gobierno y es menester una reflexión. Partamos de dos premisas para despejar dudas arteras: lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que al Gobierno le vaya bien, y el modelo que primó durante los últimos veinte años, ese que llevó, entre otras delicias, a la pobreza y a una economía desahuciada, está agotado.

Pero toca mirar para adelante, y la mayor preocupación se puede expresar en una frase: desdén por el Estado de Derecho, que desnuda un relato lleno de antinomias, ilusiones e imposibilidades. El argumento de lucha contra la casta parece un caballo de Troya con un fin más grave, premeditado o no.

Estos seis meses dejaron indicios que revelan señales de alarma. Empecemos por la división de poderes: el discurso inaugural de sesiones fuera del Congreso y dándole la espalda fue mucho más que un stand up show de poca consistencia conceptual: fue un mensaje nítido al otro poder político del Estado, en clave de se someten o no cuentan.

Sigamos con la libertad de expresión. Una verba destemplada, impropia en el ejercicio del poder por el desbalance natural respecto del otro que está en la intemperie se dirigió arteramente contra periodistas y economistas. Siguió un despliegue de apoyo planificado en las redes, en la misma sintonía: se someten o callan.

Volvamos a la independencia de poderes. La propuesta para ocupar lugares vacíos y todavía llenos en la Corte Suprema dejó entrever la mirada sobre el Poder Judicial: los justificativos chabacanos y plenos de molicie intelectual, junto a la sugerencia de un acuerdo político de la peor clase con los supuestos adversarios, dejaron todo en evidencia. Otra vez, pero ahora al máximo tribunal: se someten o no cuentan.

Vamos a la cláusula del progre-

so de la Constitución, puntualmente a la ansiada inversión. Entre viajes desprovistos de armado diplomático y peleas inexplicables con países históricamente más que amigos, se procrastinó sin estrategia descifrable una sentencia condenatoria de 16.000 millones de dólares; y en una negociación de rendición en el Senado. el proyecto de Ley Bases modificó la estabilidad fiscal minera, que permitió (y debiera permitir) el desarrollo de un sector clave para salir de la recesión. El mensaje al inversor, entre líneas de un ajuste sin precedentes y propuestas impropias de emplazamientos jurisdiccionales fuera del país: vengan e inviertan, pero con la inestabilidad de mis caprichos e impericia.

El problema, como se puede ver, es que no alcanza con un ajuste ni con ordenar las finanzas. El Estado de Derecho y sus instituciones tienen por fin hacer primar la regla de oro kantiana de la razón en el ejercicio del poder. Son mucho más que un hecho: son una exigencia política, una decisión moral para asegurar la igualdad ante la ley, en el sentido de mismo trato y mismos derechos; imparcialidad, que limite el abuso del poder; tolerancia, que respete la opinión del otro, que sea capaz de aceptar y aprender de la crítica; y responsabilidad, por aquello no solo de escuchar sino también de responder y explicar.

Esta es la clave de bóveda que asegura que no se instalen los irracionalismos, los dogmas propios de los populismos, tanto de izquierdas como de derechas. Ambos pecan de lo mismo: como no entienden otras razones, ni las quieren escuchar, tienen esa tendencia al desprecio por el Estado de Derecho. Las alarmas de hogaño son las mismas que las de antaño. Gracias a las instituciones, el resultado está todavía abierto; por las dudas, no repitamos el error. •

www.miclub.lanacion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de la nación son auditadas por el IVC. © Año 2013. La nación. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envio al interior: \$380.- En Uruguay: Lun,/Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900. Sáb \$2700. Dom \$3200. Recargo envio al interior: \$380. En Uruguay: Lun./Vie. \$U60. Sáb. \$U85. Dgo. \$Ullo. En Paraguay: Lun./Sáb. G9000. Dgo. G12.000. En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.



### **MANUSCRITO**

## Un impensado piloto de tormenta

Ariel Torres

-LA NACION-

sto ocurrió hace más de 40 años, así que pueden endosarle los hechos a la insensatez de la juventud. También notarán mi completa ignorancia en asuntos navales; eso forma parte del relato.

En las postrimerías del invierno de 1982, dos amigos me invitaron a ir a Colonia del Sacramento, Uruguay, en barco. Barco suena un poco presuntuoso. Más bien era un frágil velero de, acaso, siete metros. Un poco para ironizar con el destino—no hagan esto en sus casas—, decidí subirme a la aventura. Solo unos meses atrás, algunos conocidos me habían ofrecido cruzarme a Colonia en un

velero para eludir la movilización por la Guerra de Malvinas. Ahora que todo eso había pasado, quería tomarme la revancha de ir y volver de Colonia en barco sin andar huyendo de la ley. Ni de mis principios, que por eso había rechazado la oferta en su momento.

Salimos temprano, y aunque no recuerdo los horarios precisos, se suponía que llegaríamos al atardecer. Me encantan las suposiciones.

Un viento tranquilo nos llevó hasta más o menos dos tercios del recorrido, y aunque me daba un poco de impresión el estar rodeado de agua en una cosita tan diminuta, el dueño

de la embarcación parecía conocer su oficio, y esto despertaba mi admiración y me daba cierta confianza.

Entonces, en cuestión de minutos, el viento se calmó por completo, quedamos rodeados de una niebla de lo más inquietante, y el velero, simplemente, se detuvo. Es el problema de los veleros. Le pasó a Agamenón antes de partir a Troya. Nos pasaba ahora a nosotros. Pero, más de 30 siglos después, el barquito tenía motor; calculo que para situaciones como esta. Sin embargo, al revés que el hermano de Menelao, mi amigo tenía un velero, pero poco dinero. Así que no le había puesto nafta. O gasoil, más probablemente.

En suma, ahí estábamos, varados en medio del río, en un silencio siniestro y rodeados de niebla. No negaré que en un momento el espectáculo me pareció bellamente cinematográfico. Pero la magia duró poco. Cuando pregunté qué podíamos hacer, la respuesta fue que nada. Esperar.

Después de unir los puntos, apareció en mi cabeza la siguiente pregunta: ¿esperar qué? La respuesta

llegó con el crepúsculo, cuando una tormenta de viento, lluvia y frío empezó a vapulear el velero más allá de toda decencia. La buena noticia era que estábamos de nuevo en camino. La mala, que misamigos sufrían mal de mar y ninguno de los dos lograba permanecer mucho tiempo en el timón. El timón era como los de las películas, nada electrónico o digital, y, cuando menos me lo esperaba, el dueño del barquito (dicho esto con todo respeto) me pidió que ocupara el lugar del timonel, porque era el único inmune al vaivén obsceno.

Pero la magia duró poco. Cuando pregunté qué podíamos hacer, la respuesta fue: "Nada"

Me señaló una luz en el horizonte y me dijo que mantuviera el barco en ese rumbo. A toda costa, digamos.

Siguieron unas (no estoy seguro) tres o cuatro horas de mirar la luce-

cita, que aparecía y desaparecía a lo lejos, hostigado por la lluvia pertinaz y el viento frío, cubierto por un delgado pilotín amarillo y con las manos moradas de frío firmes en la rueda. Cada tanto, el navegante me subía un vaso de whisky, con la excusa de mantenerme en calor, controlaba que íbamos bien, ajustaba no sé qué dispositivos misteriosos, me daba ánimos y desaparecía otra vez.

La lucecita se fue haciendo cada vez más brillante, cada vez más próxima, y la tormenta de algún modo cedió, aunque por fortuna seguíamos teniendo viento. En algún momento me relevaron, y por fin atracamos en Colonia. Mis dos amigos estaban entre pálidos y trémulos, y ninguno de los tres pudo mantener un equilibrio digno durante las primeras cuadras en tierra firme. Whisky aparte, quiero decir.

Pero la pude contar. Y me quedó la impresión, clara e incuestionable, de que la vida muchas veces se pone así, tempestuosa, y todo el truco, si la nave resiste, es mantener la vista en la lucecita y aguantar lo que venga, el tiempo que haga falta. •

### O<sup>-</sup>

### Cine flotante

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Mariano Holot



HUGO CUROTTO/AFP

M ientras hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, en busca de generar conciencia sobre la importancia de la preservación de la vida en el planeta, es oportuno recordar una original iniciativa realizada desde el núcleo de uno de los "pulmones" de la Tierra. El Festival Internacional de Cine Selvático Flotante se realiza en el barrio de Belén, en Iquitos, en la Amazonia peruana. Este evento hace foco en la importancia de todas las selvas del planeta, que aunque abarcan tan solo el siete por ciento de su superficie albergan más del 60 por ciento de las formas de vida de la Tierra. Además de su temática, otra característica distintiva de este festival es que el sitio donde se realiza es conocido como la "Venecia amazónica", porque cada año durante seis meses la zona se inunda, y las casas quedan rodeadas por el agua. Lo que vemos aquí es el público asistiendo a una proyección en ese festival. ●

**CATALEJO** 

Chau, diplomacia

### Claudio Jacquelin

Ni buenos modales ni cortesía diplomática. Los representantes de la Argentina no disimulan filias ni fobias. Ideológicas. Políticas. Personales. El interés nacional puede esperar. La clasificación entre países desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina quedó vetusta. El país prefirió pasar de excepcional a extravagante. La decadencia de medio siglo no impide que un presidente o una presidenta salga a explicarle al mundo cómo debe funcionar. Sin haber logrado en casa eso tan básico que ofreció como propuesta de campaña el español Felipe González: "Que España funcione". Demasiado.

Desde acá cuando la realidad los contradice, los presidentes no disimulan. El frío mensaje del Gobierno a la flamante primera mujer electa presidenta de México puso el moño. Aunque Javier Milei puede argumentar que todavía no alcanzó la cima del saludo al primer "papa latinoamericano" en lugar de al primer pontífice argentino, enemigo entonces de la entonces presidenta Cristina Kirchner, Suena obvio, ella y el libertario nunca leyeron el sabio consejo de Winston Churchill: "La diplomacia es el arte de enviar a la gente al infierno de tal manera que ellos soliciten la dirección". Hola, literalidad. Chau, metáfora. Chau, diplomacia.



SÁBADOS CON TU DIARIO

00G

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes ■ deportes@lanacion.com.ar

# deporte



Los tiempos no son felices para Rojo y Lema en Boca; los zagueros están cuestionados por diferentes motivos y habrá que tomar decisiones en poco tiempo

## Una defensa que se tapa la cara

La falta de conducta de Rojo colmó la paciencia del DT de Boca, Diego Martínez, que buscará un jugador en su puesto; Lema no da garantías, Valentini está marginado y se recurre a los juveniles; el papel de un líder, en debate

### Leandro Contento

PARA LA NACION

A veces, el silencio es salud. Más allá de un simple saludo de ocasión, el técnico de Boca, Diego Martínez, prefirió no cruzar palabra con Marcos Rojo tras la infantil expulsión del zaguero en la caída l a 0 del Xeneize ante Platense. De haberlo enfrentado en el vestuario, con las pulsaciones a mil y la rabia defensor de 34 años ya no formatécnico.

Manchester United tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2025, pero sus actitudes adentro y afuera de la cancha ya colmaron la paciencia del entrenador, que buscará un jugador en su puesto. En el medio surgeotro debate: qué tipo de caudillos necesita un club como Boca.

"Ser referente no es ser líder. Repor la tarjeta roja a flor de piel, el ferente se es por travectoria, experiencia, entrega. Líder es mucho

ría parte de los planes del director más, es ser inteligente y ejemplo de su estilo, hay que esperar el mo-El ex jugador de Estudiantes y justayen el momento justo. Ser res- a marcar con el escudo y la espada petado por compañeros y rivales. Dar tranquilidad y orden", expresó Jorge Ribolzi, campeón de América ydel mundo con Boca y abanderado del ADN xeneize.

> "Cuando los resultados son negativos, se destacan más los errores individuales. Aun así, está claro que Rojo no actuó bien. Cuando uno quiere poner rigor en la defensa, que es algo normal en jugadores

dentro y fuera de la cancha. Palabra mento indicado, uno no puede salir en la mano. Además, hay arbitros más permisivos que otros, y Ramírez [Nicolás] no es un juez que se haga el distraído. Jugar en Boca no te da una vida más. Llama la atención en un jugador de su experiencia, pero es algo que puede pasar", añade Roberto Rogel, zaguero recio y de pierna fuerte que ganó tres títulos en Boca y conformó una defensa de lujo junto al Chapa Suñé,

Julio Meléndez y Silvio Marzolini.

Eso sí: "si no hay un pibe bueno en las inferiores, no estaría mal incorporar otro central". Consultados por la nacion, otros símbolos de la defensa de Boca prefirieron no opinar por temor a represalias del club.

"No es momento de tomar decisiones o hablar después del partido. Charlaremos en la semana", advirtió Martínez, visiblemente molesto por el accionar del capitán. Continúa en la página 2

### POLIDEPORTIVO | FÚTBOL Y TENIS

## Una zona sensible en la que Boca quiere compromiso

El joven Anselmino es el prototipo de central que le gusta al DT Martínez

### Viene de la tapa.

Rojo vio la amarilla a los cuatro minutos del primer tiempo por una entrada vehemente sobre Mateo Pellegrino, a los 12 minutos cometió un claro penal no sancionado por el árbitro y, a los 35 minutos, se fue a las duchas tras un golpe contra Fernando Juárez. Martínez ni siquiera le dirigió la mirada. Al borde del sector delimitado para los entrenadores, bebió un sorbo de agua y le indicó calentar a Lautaro Di Lollo, único marcador central que tenía a disposición.

Las palabras de Martínez no pierden peso por estas horas ni quedan archivadas. Al contrario. "Este partido era muy importante para nosotros, un desafío. Después de los primeros 12 minutos y hasta la expulsión, tuvimos un control muy marcado y estábamos imponiéndonos. Pero jugar con uno menos fue determinante", expresó Martínez, en relación a Rojo.

Pero Rojo no fue el único responsable de la derrota en Vicente López. Todo Boca se vio superado ante un rival que redujo al equipo a su mínima expresión en lo táctico, en lo físico y, sobre todo, en la actitud. Salvo Sergio Romero, que evitó varias veces la caída de su arco, el resto no superó el examen. El gol del conjunto local, de hecho, provino de un concierto de errores del equipo de la Ribera: Pol Fernández la dividió en el medio, Cristian Lema falló en el despeje, y Mateo Pellegrino, más despierto que Lautaro Blanco, la empujó en el segundo palo tras la respuesta a medias del arquero de Boca.

Rojo llegó a Boca a principios de

2021y, entre lesiones, suspensiones y sanciones disciplinarias (en 2022, Sebastián Battaglia lo marginó de una convocatoria ante Ferro por haberse ausentado de un entrenamiento junto a Darío Benedetto), disputó el 42% del total de los partidos del equipo xeneize entre los ciclos de Miguel Russo, Battaglia, Hugo Ibarra, Mariano Herrón, Jorge Almirón y Diego Martínez. Participó en 84 de 198 encuentros y completó apenas 54. Es decir: apenas el 21%.

El historial de Rojo en Boca incluye además cuatro expulsiones y 23 amarillas. ¿Las anteriores rojas? Dos en los clásicos con River y una en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023, ante Palmeiras, que lo dejó afuera de la final con Fluminense.

### Victorias de Huracán, Unión y Banfield

En la continuidad de la 4ª fecha de la Liga Profesional, como visitante, Huracán derrotó a Barracas Central por 2-0, con goles de Pussetto y Fértoli. En el sur, Banfield venció a Newell's por 2-0, con tantos de Giménez, el primero de penal, y, en Mendoza, Unión venció a Independiente Rivadavia por 1-0. Balboa, de penal, marcó para los santafesinos.

En lo que va de su ciclo, Martínez pudo contar poco y nada con el zaguero platense. Un desgarro a mediados enero y otro a principios de mayo le permitieron jugar apenas 10 partidos de 27, de los cuales fue titular en 8. A su vez, los problemas musculares de Nicolás Figal, Cristian Lema y Aaron Anselmino, sumadas a la decisión de los dirigentes de prescindir de los servicios de Nicolás Valentini, obligaron al DT a recurrir a algunos juveniles del plantel de la reserva. Desde que arrancó la racha de lesiones, Boca sumó dos derrotas, dos empates y apenas dos victorias.

#### Hacia el futuro

Ante Platense, Rojo no mostró el compromiso que pretende el cuerpo técnico. Más: se lo vio sonreír en la boca del túnel tras un comentario de un hincha calamar, que le enrostró sus complicaciones en la marca, en especial con Mateo Pellegrino. Si no formara parte del plantel, Martínez ni siquiera pensaría en sumarlo.

El prototipo de central que le gusta al DT es el de Aaron Anselmino. Un jugador joven, ágil, con buen juego con los pies y presencia en las dos áreas. La llegada de Lema, por cierto, no corrió por cuenta del entrenador. Martínez ya no tiene en cuenta a Benedetto y ahora apuntó de lleno contra Rojo y Cristian Lema. Ambos estuvieron presentes en el festejo de cumpleaños de Pipa y a la mañana siguiente trabajaron en kinesiología. Rojo se recuperaba de un desgarro, pero el ex Lanús acusó un dolor muscular y eso generó el malestar del cuerpo técnico. Lema quedó afuera de los convocados frente a Central Córdoba por una aparente distensión en el gemelo izquierdo, aunque pocos días después dijo presente en el compromiso con Talleres.

Para colmo, Lema no otorga garantías y es otro de los que juega por la falta de variantes en el puesto. Su contrato también vence a finales de 2025. Por el lado de Rojo, la intención de Juan Román Riquelme es que continúe en Boca hasta que el jugador lo desee, aunque será un tema de conversación con Martínez en las próximas semanas.

Mientras tanto, Boca busca liberar un cupo de extranjeros para intentar sumar a Gary Medel, hoy en Vasco de Gama de Brasil. Otro cacique para un plantel con pocos indios. •



Jannik Sinner, feliz luego de... superar a Dimitrov, llegar a las semifinales de Re

## El adiós de Djokovic y el ascenso del rey Sinner

El serbio se retiró por una lesión que sufrió ante Cerúndolo y cederá el número 1 al italiano; además, Roland Garros tendrá un nuevo campeón

### José Luis Domínguez

Demasiado elevado fue el precio que pagó Novak Djokovic por su victoria de los octavos de final sobre Francisco Cerúndolo en cinco sets. Más de cuatro horas y media terminaron por dañar aún más su rodilla derecha, y lo que era una molestia se convirtió en una lesión que lo obligó a bajarse de Roland Garros, sin defender el título. Su salida, además, detonó un cambio en la cima del ranking mundial:

desde el lunes próximo, Jannik Sinner será el 29º jugador que alcanza el número l, y el primer italiano en lograrlo desde la puesta en marcha de la clasificación del ATP Tour, hace 51 años.

Djokovic, es cierto, había mostrado algunos signos de dolor durante el partido. Pero, de la manera en la que terminó el encuentro, nada hacía pensar que en realidad el problema se había agravado. Después de hacerse unos estudios, anunció su baja: "Jugué con el corazón y lo di todo y, por desgracia,



Rojo y Martínez, cara a cara; las conversaciones seguirán en Boca

CAPTURA DE TV

### **AUTOMOVILISMO**

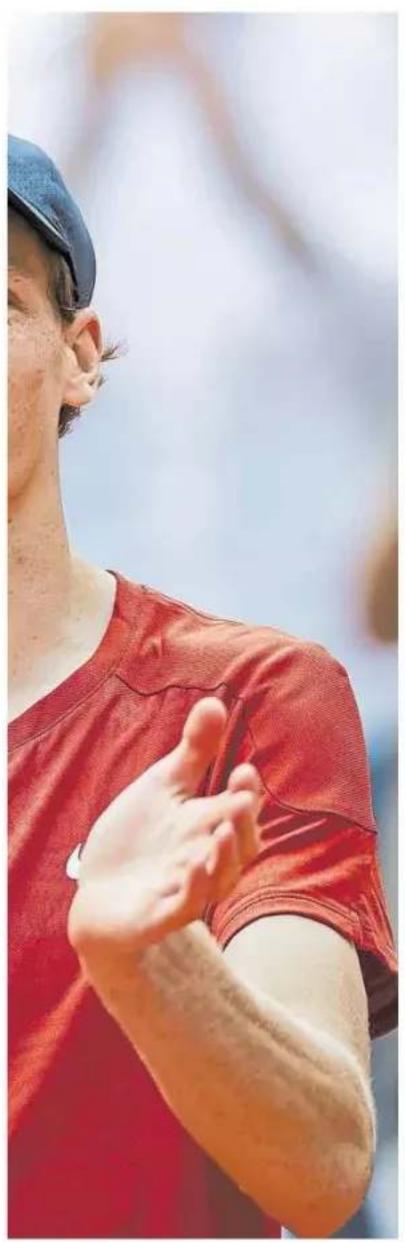

oland Garros y subir al número 1

debido a una rotura del menisco medial de mi rodilla derecha, mi equipo y yo tuvimos que tomar una decisión difícil, tras un cuidadoso análisis y consulta". El serbio debía enfrentarse con el noruego Casper Ruud, 7º del ranking, que avanzó sin jugar a las semifinales, donde espera al ganador del duelo de hoy entre el alemán Alexander Zverevy el australiano Alex de Miñaur.

GETTY

Se abre, así, otro panorama. Lo primero: Roland Garros verá el domingo próximo un nuevo campeón, el primero desde que el propio Djokovic festejó por primera vez en Paris en 2016. Y el lunes. habrá un cambio de mando en el ranking. La lesión en la rodilla también le pondrá fin al reinado de 429 semanas - récord absoluto de Nole en el circuito masculino. Ahora mismo, no hay certezas sobre cuánto tiempo estará el serbio fuera del circuito, si podrá acudir a Wimbledon, otro de sus torneos preferidos, o incluso si esta lesión podría llegar a comprometer su futuro. Si está claro que dista de ser la mejor temporada de Djokovic: así como el año pasado arrasó con siete títulos, incluidos tres grandes, en 2024 no llegó siquiera a una final.

Quedan en acción cinco nombres para ir en busca de la corona. A los mencionados (Ruud –finalista en 2022 y 2023–, Zverev y De Miñaur) se suman dos pesos pesados: Sinner, que eliminó en cuartos a Grigor Dimitrov por 6-2, 6-4 y 7-6

### Zeballos busca el pase a semifinales en el dobles

Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, los número 1 del mundo en dobles, buscarán llegar a las semifinales de Roland Garros; hoy, en el court central, se medirán con el checo Tomas Machac y el chino Zhizhen Zhang. También se completarán los cuartos de final del singles femenino, con Julia Paolini vs. Elena Rybakinay Mirra Andreeva vs. Aryna Sabalenka. Ayer, Iga Swiatekarrasópor 6-0y 6-2aMarketa Vondrousova. y Coco Gauff superó a Ons Jabeur por 4-6, 6-2 y 6-4.

(7-3), y Carlos Alcaraz, vencedor del griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7-3) y 6-4. El italiano y el español prometen una semifinal de altísimo voltaje, con mucho en juego: uno de los dos será finalista por primera vez en París, y además sumará muchos y valiosos puntos. En estas instancias de los Grand Slams es donde, muchas veces, se deciden también los primeros puestos del ranking. Sinner ya hizo buena parte de los deberes con un primer semestre de ensueño: campeón en Australia y en Miami, y semifinales en Indian Wells y Montecarlo, además de estar ya entre los cuatro mejores en el Bois de Boulogne. Es un logro valioso, sobre todo si se tiene en cuenta, que el italiano llegó con lo justo en la parte física, por una dolencia en la cadera que lo había dejado fuera del Masters 1000 de Roma.

Sinner se enteró de su ascenso apenas concluyó su partido contra Dimitrov, cuando Fabrice Santoro, recordado extenista francés y hoy entrevistador en el court central, le comunicó la baja de Djokovic. Sorprendido, el italiano comentó: "¿Qué puedo decir? Es el sueño de cualquier jugador convertirse en el número 1 del mundo. Por otra parte, ver que Novak ha tenido que retirarse aquí es una mala noticia, le deseo una pronta recuperación". Sinner ya había hecho historia como el tenista de mejor ranking de la historia de Italia cuando superó a Adriano Panatta, exnúmero 4 del escalafón. No hubo mucho más: el italiano ya piensa en lo que viene. "Estoy muy contento, pero dentro de dos días tengo un partido muy importante y estoy centrado en eso", explicó, en referencia al choque contra Alcaraz. El historial entre ambos es muy parejo: 4-4, incluidos dos duelos en Grand Slams, con una victoria para el español en el US Open 2022, y otra para el italiano en Wimbledon, en esa misma temporada.

Habrá que esperar para saber si Djokovic estará en condiciones de regresar y luchar por el primer puesto que ostentó tanto tiempo. El serbioya sabe que tendrá a dos rivales nacidos en el siglo XXI en esa batalla, porque además de Sinner, de 23 años, también está Alcaraz, nacido en 2003, con 21 recién cumplidos y que ya ha pasado también por el primer escalón del ranking. Este Roland Garros 2024 será el primero en veinte años sin Djokovic, Nadal o Federer en las semifinales. Por más de una razón, es posible que esta temporada empiece a marcar el final de un ciclo inolvidable y el inicio de una nueva era.

## Dos pilotos entre el fervor y los desbordes de los fanáticos

Agustín Canapino y Franco Colapinto, señalados por la agresión a terceros

Alberto Cantore

"Espero que sea la primera y la última vez que tenga que hablar de esto", dice el encabezado de la carta que publicó en redes sociales Agustín Canapino, después de la agitación que provocó el incidente que protagonizó con el francés Théo Pourchaire en el circuito urbano de Detroit, el domingo, durante la séptima fecha del calendario de IndyCar, la sexta puntuable. El arrecifeño condenó el abuso y hate, aunque también deslizó que desde el año pasado se exponen quejas que apuntan a los desbordes de los hinchas argentinos, pero quienes ensayan las denuncias no ofrecieron pruebas de ninguna de las amenazas que señalaron recibir.

El mensaje dispara contra el piloto galo y también a Callum Ilott, su excompañero en Juncos Hollinger Racing en 2023. La escudería que lidera Ricardo Juncos y Arrow-McLaren, que anunciaron un vínculo en el comienzo de este calendario, reprobaron también las agresiones a través de un comunicado conjunto.

La salvaje aventura en Detroit, donde los accidentes se multiplicaron desde que se mostró la bandera verde y que involucraron a los pilotos más destacados de la grilla, envolvió a Canapino, que en el segmento final de las 100 vueltas fue atropellado por Pourchaire, un joven talento campeón de la Fórmula 2 y subcampeón de la Fórmula 3 de la FIA. El exceso del francés generó daños en el auto del arrecifeño, que en comunicación radial con Juncos destrató al adversario. "Me desalineó todo el auto el idiota ese", apuntó el Titán, mientras desde el muro la respuesta fue pura vehemencia: "Ya sé, boludo, el hdmp, sorete, se tiró desde 400 metros". Canapino continuó en la pista y arribó duodécimo, emparejando los resultados de San Petersburgo, Texas y Toronto, en 2023, los mejores desde que participa en IndyCar, donde acumula 24 carreras.

La maniobra desmedida de Pourchaire alimentó la desmesura de los fanáticos argentinos en las redes sociales y el francés utilizó el mismo medio para exponer el hostigamiento. "Me entristece haber recibido tanto odio y amenazas de muerteen las últimas 24 horas por un incidente tan pequeño en el GP de Detroit. Espero que la gente pueda entender que somos humanos y que podemos cometer errores. Pero no es normal abusar de las personas en redes", fue el descargo del piloto, de 20 años, miembro de la Academia Sauber, que probó un Alfa Romeo de Fórmula I, quien el9demayorecientefueconfirmado a tiempo completo en IndyCar por Arrow-McLaren en reemplazo de David Malukas y que recibió el apoyo de Zak Brown, el CEO de McLaren y de Ilott.

"Lamentablemente, las últimas 24 horas sirven para recordar a nuestros equipos la necesidad de respeto y civismo en nuestras interacciones online. Las redes sociales permiten interactuar con nuestros seguidores de todo el mundo, pero es importante que lo hagamos en un entorno de

respeto. No toleraremos ninguna forma de abuso o discriminación, y quienes participen en tales acciones no serán bienvenidos en nuestra comunidad y serán bloqueados", se expresaron en conjunto Juncos Hollinger Racing y Arrow-McLaren, que cobijan a Canapino y Pourchaire, respectivamente. "La NTT InyCar Series ofrece una acción dinámica en la pista y acceso para los aficionados, pero debemos recordar que detrás del volante, del muro de boxes o de una pantalla, todos somos seres humanos", apuntaron los equipos.

El último en salir a las redes sociales fue Canapino, que condenó a los desaforados, defendió a quienes son seguidores fieles y respetuosos y disparó contra los que cometen groseros errores en la pista, reclaman respeto pero no ofrecen disculpas por la maniobra desafortunada. "Por supuesto que esto en contra del abuso y hate. Por supuesto que quienes lo hagan no son parte ni bienvenidos a nuestra comunidad. También, los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y pongan a todos en un lugar que no merecemos (...) No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas, desde el año pasado hasta hoy. Nadie que esté en su sano juicio haría eso, es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a volver a permitir. Si alguien lo hizo, no forma parte de nosotros y no merecemos que se nos juzgue así, por algún inadaptado que rechazamos enérgicamente (...) No hay nada más triste y miserable que esconderse detrás de una red social para insultar", fue el descargo del arrecifeño, que en 2023 debió repudíar los ataques que sufrió Ilott, después del incidente con el que el británico malogró la carrera del Titán en Monterrey, en la última fecha del calendario.

En la Argentina, Norberto Fontana, expiloto de F.l y de CART, actualmente de Turismo Carretera, fustigó a Pourchaire. "Debiste disculparte con Agustín y el equipo antes de decir que te amenazaron. Arruinaste su carrera. La carrera era en Detroit y cuando empezaste a frenar estabas en Long Beach, si no estaba el auto de Canapino te buscaban en Miami", fue la ironía del arrecifeño que desanduvo cuatro grandes premios con Sauber en 1997 en el Gran Circo.

Canapino no es el único piloto argentino en quedar envuelto en polémicas por la intemperancia en las redes sociales de los fanáticos del automovilismo. En la reciente fecha en Mónaco de la Fórmula 2, Franco Colapinto logró un destacado quinto puesto en la carrera Sprint-venía de triunfar en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola- y en la Future Race-la carrera principal, que se desarrolla el domingo-, a pesar de escalar hasta la tercera posición la curva descendio: el ingreso obligatorio a boxes para cambiar neumáticos lo hizo retrasar y una merma en el rendimiento del auto relegó al pilarense hasta el 13er escalón. Los ataques de los cibernautas apuntaron al equipo MP Motorsport, que después de recibir un sinnúmero de agravios decidió, al igual que las escuderías de IndyCar, emitir un comunicado en el que solicitó respeto y tolerancia ante las decepciones que provocan algunos resultados. •



Canapino, entre el apoyo y la intemperancia @JUNCOSHOLLINGERRACING

### CONTRATAPA | BÁSQUETBOL Y FÚTBOL



"Por como soy, no hubiera encajado en la NBA como entrenador", analizó Rubén Magnano

RICARDO PRISTUPLUK

## El retiro de Magnano. Punto final en la carrera de un orfebre inolvidable

"No pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo para mi familia: cuelgo los botines", explicó, a los 69 años

Diego Morini

LA NACION

Resulta todo un impacto. A los 69 años entendió que era el momento de correrse de la escena, pero su figura es indeleble, porque la gloria olímpica en Atenas será eterna y su impronta como uno de los autores intelectuales de la Generación Dorada del básquetbol lo ubica en un lugar único. Rubén Magnano, el cordobés de trato duro y exigente, un maestro de maestros, le puso punto final a su aventura fantástica como entrenador: "No dirijo más. Estoy en un momento en el que no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mi familia. Por eso cuelgo los botines", afirmó en una entrevista con Super Deportivo Radio, en Radio Villa Trinidad.

Supo domar la furia y los egos de Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Juan Ignacio Sánchez, Alejandro Montecchia, Rubén Wolkowyski. Dejó su huella en la Liga Nacional, en la Liga de Italia, en la ACB de España. mando con la seriedad que ten-Acepto los desafios de las selecciones de Uruguay y de Brasil, siempre intenso, siempre directo, de palabras justas y sin den trabajando". corrección política.

la medalla dorada en Atenas, lo respetaron como un autén-

rodilla ante él y la Generación Dorada, Magnano fue contundente: "Ni me puse a pensar qué cosas serían seductoras hoy para que volviera a dirigir. No me tomo el tiempo a pensar en eso. Aparte, porque estoy en una etapa de mi vida en la que pretendo no tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mí y familia. No es negociable ese tiempo, porque se que si vuelvo a dirigir, voy a tener que sacar ese tiempo que hoy considero valioso. Esos los motivos de esa decisión, pero me retroalimento con cosas de básquet", dijo el DT.

En una charla intima, Magnano, fiel a su estilo, dejó palabras que permiten comprender de qué se trató se mejante figura deportiva: "¡Qué me recuerden como lo hacen hoy! Estoy viviendo de manera sencilla, normal. De manera muy humana. Estoy viviendo un momento de gratitud muy grande. Ese reconocimiento me fortalece. Que me recuerden como una persona que ha tomado como bastión algo que en esta sociedad no se está todria que ser. Que me recuerden por haber llegado a algún lugar por el trabajo. Que me recuer-

Su recorrido fue extenso y tra-Justo 20 años después de tóconjugadores deelite. Todos cuando el mundo se puso de tico educador, como un cultor

del concepto de equipo. Siempre intentó dejar una marca y buscó nutrirse de los deportistas que lo rodearon. ¿Qué jugador representó mejor su forma de entender el deporte? "Tengo que hacer una división que es la convivencia. Hay jugadores con los que me han tocado vivir un largo período de tiempo. Si es por permanencia en el tiempo, Marcelo Milanesio me representó como entrenador".

Sin rodeos y con la claridad de siempre, Magnano explicó que su carrera como entrenador estuvo siempre ligada a lugares en los que él entendió que podía desarrollar sus ideas y que como conductor podía aportar algo. Entonces, cuando lo consultaron acerca de por qué nunca intentó acceder a la NBA, explicó: "Por como soy, no hubiera encajado en la NBA como entrenador. No me veo en la NBA. No lo vi como un atractivo dirigir la NBA, pero también deboaclarar que nunca tuve la posibilidad de hacerlo. Ni siquiera ser el 5to asistente del entrenador principal. No veo NBA, no es de mi paladar. Veo las definiciones, los playoffs, pero no es que me ocupo. Es más, si me pongo a ver un partido, no lo termino de ver".

Rubén Magnano nunca ocultó su temperamento, no escondió su dureza a la hora de conducir, incluso, en una charla con la Nacion, reconoció que tal vez eso lo alejó de volver a tener una chance de dirigir a la selección argentina, después de la gesta de Atenas y de ser el líder del subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002. "Ni siquiera sonó el teléfono

para preguntarme si quería volver. En 2015, cuando se cambió el entrenador full time por el part time, ni siquiera estuve entre los tres nombres postulados. No tengo idea por qué me despreciaron. A la vista están los hechos y las actitudes que marcan los comportamientos de las personas".

Tras la noticia, Julio Lamas, quien fuera su asistente en la selección nacional se manifestó en las redes sociales: "Todos de pie. Se retira Rubén Magnano. Nos llevó a la gloria en Atenas 2004 y a ganarle al Dream Team. Siempre creía que se podía ganar el próximo partido y los preparaba al detalle como nadie. Una persona fundamental en la historia de nuestro básquet. Gracias, Rubén".

En Atenas en 1990 inició el camino, obtuvo 9 títulos, incluyendo logros internacionales como la Liga Sudamericana de Clubes, el Panamericano y el Sudamericano. Dejó su huella en Luz y Fuerza de Posadas en la temporada 1994/95. Con la selección argentina, Magnano fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub 21 y con la mayor alcanzó la gloria en el Sudamericano y FIBA Américas (2001), obtuvo la medalla dorada en Atenas 2004 y la plateada en Indianápolis 2002. Se quedó con el recuerdo de las victorias sobre los Estados Unidos, que significó ser la primera selección en derrotar a un Dream Team, compuesto por 12 jugadores NBA. Fue nombrado como entrenador del año en la Liga Nacional 1999/2000, ganóel Premio Konex de platino como mejor director técnico de la década en la Argentina (2010) e ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en 2021.

El final de la historia de Rubén Magnano como entrenador implica un legado imborrable. Sólo reverencias para el hombre que supo liderar a un grupo con "humildad inteligente", como alguna vez lo calificó, hasta el firmamento del básquetbol argentino.

### Mbappé explicó sus tormentosos días en PSG

El delantero señaló al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi

"Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid", comunicó anteayer el club merengue, con lo que se le puso fin a una novela interminable. En medio del anuncio oficial, el atacante se encuentra enfocado en lo que será su participación en la Eurocopa con la selección de Francia. Previo al inicio de la competencia, el francés habló en conferencia de prensa y por primera vez se refirió a su tormentosa salida de PSG. Al ser consultado sobre su salida del equipo en el que estuvo durante siete temporadas no le tembló el pulso a la hora de responder: "No era infeliz en el PSG, eso sería una bofetada para quienes me defendieron, siempre he sido feliz", dijo en un comienzo.

"Sería un poco de mala fe venir aquí y escupir, decir que no estaba contento en el PSG, pero es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz", agregó. Sin embargo, luego comenzó a ser un poco más duro, sobre todo con el presidente Nasser Al-Khelaifi, que decidió apartarlo del equipo durante tres semanas por haberse negado a renovar su contrato: "Me hicieron entender que no jugaría, me lo dijeron en la cara, me lo dijeron violentamente", recordó el crack, sin citar ningún nombre.

Luego, contó qué fue lo que lo mantuvo firme y le agradeció a su entrenadory al director deportivo: "Me salvaron Luis Enrique y Luis Campos, sin ellos no hubiera vuelto a pisar el campo". •



### Fútbol

Amistosos internacionales 15:30 » Francia vs. Luxemburgo. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

15:30 » Bélgica vs. Montenegro.

16:30 » España vs. Andorra. Star-

La Copa Argentina 19 » Argentinos vs. Atlético de Rafaela. Por los 16avos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) 21.15 » Arsenal vs Vélez. Por los

16avos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

### Tenis

Roland Garros

6 » Los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD) 15.30 » Los cuartos de final.

ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

## espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

## Eleonora Wexler.

## "Trabajar desde chica me quitó ser una niña común y silvestre"

Prestigiosa y popular, mañana se estrenará Historias invisibles, un film que protagoniza, sobre el flagelo de las organizaciones de trata de personas; su infancia, el presente y el teatro off

### Pablo Mascareño

PARA LA NACION

"Es cruda, no te da mucho respiro. Desde el comienzo se plantea el conflicto, no hay demasiada escapatoria". Eleonora Wexler se acomoda dentro de una de las salas del Centro Cultural San Martín para conversar sobre Historias invisibles-el film de Guillermo Navarro, que protagoniza junto a Antonella Ferrari y Vanesa González- y que se estrenará mañana. En el elenco también se destacan Pablo Pinto, Pablo Tolosa, Mariano Bertolini y Pinty Saba. "Un thriller donde el horror es la realidad", reza el eslogan de difusión. Una buena síntesis para ex- naje presencia un allanamiento, se plicar esta narración en torno de da cuenta de que todos los respondos jóvenes captadas por organizaciones de trata de personas. Una de Continúa en la página 2

las interesantes singularidades del material -basado en casos realeses que posicionan este flagelo social tanto en la clase media capitalina como en una familia sin recursos de una provincia argentina. Polaridades que se encuentran ante aquello que se puede ejercer solo con la connivencia del poder de turno. -La posibilidad de mostrar a diversos estratos de la pirámide social diezmados por el mismo drama es una radiografía muy precisa que posibilita el film.

-A la hora de elegir hacer la película, ese fue uno de los aspectos que más me gustó. Nadie escapa de eso y, por otra parte, cuando mi persosables están cubiertos, protegidos.



"Es cruda, no te da mucho respiro. Desde el comienzo, se plantea el conflicto, no hay demasiada escapatoria", dice sobre la película

SANTIAGO OROZ

## El late night de Wainraich hizo 4,8 puntos de rating

TV. Debutó con La noche perfecta (Eltrece), un programa sin muchas sorpresas y que se apoya en el probado carisma del conductor

Anteanoche, Sebastián Wainraich debutó al frente de La noche perfecta, un nuevo espacio de eltrece-con producción de Kuarzo- que se inscribe dentro del late night show, como suele llamarse a los formatos de medianoche en la televisión internacional sostenido en algunos pilares básicos: un conductor-en general la mujer ha quedado relegada en este tipo de propuestas- que tenga

la habilidad de monologar, invitados famosos, una dosis de humor para plantear algunas cuestiones de actualidad y una banda en vivo que ameniza musicalmente.

La flamante apuesta, que promedió en su debut 4,8 puntos de rating, no escapa a ninguno de esos tópicos, con lo cual, de entrada, la sensación es la de estar asistiendo a la expectación de algo ya visto, sin demasiada



El regreso a la tele

novedad. Se trata de un modo de hacer televisión que se ha probado en varias oportunidades en las pantallas locales, pero con suerte diversa.

Esa carencia del descubrimiento suele acontecer cuando los esquemas son algo rígidos y se ciñen a una estructura matriz. En realidad, en el late night show la impronta no la otorga lo estructural de la dinámica, sino la perso-

nalidad de su showman anfitrión.

Acaso los ciclos de David Letterman, Jimmy Fallony James Corden, por citar algunos ejemplos internacionales de notable trascendencia. no difieren demasiado entre sí: lo que se modifica es la personalidad de sus conductores y la forma de llevar adelante el derrotero que impone el género. Continúa en la página 2

## Eleonora Wexler. "No hago aquello que no me resuena"

Como protagonista de *Historias invisibles*, la película que se estrena mañana, la actriz cuenta cómo fue comenzar de tan chica y habla sobre sus próximos planes

#### Viene de tapa

La actriz interpreta a la madre de una chica de 18 años que es víctima de ese entretejido de mujeres tomadas de rehén para servir en las redes que las esclavizan para el trabajo sexual. El personaje de Wexler emprende, en una búsqueda desesperada, una recorrida por burdeles que la lleva a enfrentarse con los más diversos poderes y corrupciones posibles.

En mayo de 2024, llegar a la entrevista con ella, realizada en pleno centro porteño, implica cruzarse sobre la calle Paraná con postes en la vía pública que tienen adosadas calcomanías ofreciendo servicios sexuales de mujeres, quizá muchas de ellas respondiendo a una organización proxeneta detrás. A la vista de todo el mundo. Naturalizado. El cine, una vez más, denuncia aquello que, con solo abrir los ojos, se encuentra a la vuelta de la esquina. "La trata sigue estando, con la misma impunidad. Hay algo de 'esto no se toca', es poder, negociado y plata, una mafia que pareciera intocable". El guion, escrito por el director Guillermo Navarro, surgió a partir de pensarse en el lugar de un padre al que le arrebatan a su hija adolescente. Impulsado por las noticias que denunciaban desde la prensa, desarrolló su relato que terminó ganando el premio -en la categoría Mejor guion de largometraje- en Latino Screenplay Competition, competencia de cine latino en Hollywood.

 Como actriz, apelarás al oficio y a herramientas propias para entrar y salir de la composición ficcional. En el tipo de narrativa que propone Historias invisibles, al tratarse de hechos tan crudos y sostenidos en sucesos reales, ¿cómo llevaste a cabo ese proceso? ¿Cómo trabajaste tu propia emocionalidad?

-Este rodaje me costó, aunque, hubo un punto, en el que no terminé de involucrarme del todo, porque hay algo que tiene que ver con mi propia hija; apareció lo inconsciente de la preservación, porque suedad, salidas y movimientos son cercanos a los del personaje. Lo conté como actriz, pero tuve que protegerme; es la primera vez que me sucede algo así.

Wexler también menciona los films Algo incorrecto y Yo nena, yo princesa, que implicaron una destreza energética de su parte que fue más allá del habitual manejo de la técnica actoral. "La problemática testimonial suele atravesarte. En mi caso, se ha llegado a manifestar con alguna rigidez en el cuello, señales de eso que una va transitando".

-Tomando un término aplicado a las artes plásticas, podríamos decir que la "curaduría" que hacés de tu carrera es bien interesante, con elecciones precisas, acertadas, pensadas. Entiendo que habrá habido muchas negativas de tu parte a aceptar diversos papeles.

-Me dejo llevar por lo que voy sintiendo, no es que me programo hacertal o cual temática. En 2021 aparecieron estas temáticas crudas, de testimonio, evidentemente era un



De Mesa de Noticias a Historias invisibles: una vida en la pantalla

SANTIAGO OROZ

### camino que debía transitar.

-¿Qué estás rodando ahora?

-La bastarda, una serie de 22 capítulos que produce Kapow, detemática popular, un culebrón. Es una experiencia que se está haciendo, de alguna manera recuperando algo que desapareció de la televisión de aire. El público necesita ver su telenovela, su ficción de todos los días, así que este proyecto es un experimento entre lo que sería una serie y una telenovela.

Escrito por Leo Calderone y dirigido por Jorge Nisco, el material, que se verá el año que viene por Disney, va en busca de un "resarcimiento" del medio en torno a la recuperación de temáticas populares. "Grabamos un mes en San Martín de los Andes, con muy bella producción. Si sale bien, es un gran espacio que se abrirá para generar más trabajo y volver a este tipo de programas muy accesibles para el público y no quedar encerrados en un determinado nicho. La bastarda tendrá un registro diferente a lo que suele verse en plataformas".

### -Entonces, ¿dijiste muchos "no" en tu carrera?

-No hago aquello que no me resuena, que no tengo ganas de contar en el momento en el que me lo ofrecen. De todos modos, me siento una privilegiada, no sólo de poder elegir, sino de estar trabajando en este momento; pero, insisto, se trata de un abanico que se abre, de una cosa que lleva a la otra, y no de una planificación muy estudiada. Aunque, hubo un tiempo en el que solo me ofrecían hacer villanas -tipo de personajes que me encanta hacer-, pero que sentía que ya había sido suficiente, que me sería difícil escapar de eso, entonces puse un freno; me planteé con qué me podía dar aire y empecé a contar otro tipo de historias. Si

es posible, se trata de buscar un equilibrio.

 Ley de la atracción, mediante. Hay algo de eso, de una energía que va fluyendo. Uno mueve y todo se mueve.

-En lo personal, ¿también?

-Totalmente, sin dudarlo, cuando uno está estancado y se queda quietito por miedo a... no se va para ningún lado. En la vida, si uno mueve una ficha, el alrededor se comienza a mover también. -Recuerdo haberte visto en el

musical Annie...

–¿Me viste en Annie? -Sí, claro, en el Lola Membrives. Mi referencia iba dirigida a ¿si te ha quitado algo haber trabajado desde niña?

 Sí, por supuesto que hubo cosas que me quitó. Trabajar desde chica me quitó ser una niña común y silvestrey, en cambio, estar criada en un mundo de adultos. Inevitablemente, tenía responsabilidades que llegaban solas, porque debía cumplir con un horario de trabajo, pero me gustaba, nunca fui obligada, fui acompañada.

-¿Siempre lo elegiste?

-Sí, aunque, si lo pienso en función de la crianza de mi hija cuando era una niña, yo salteé un montón de etapas. -¿Te acompañaban tus padres?

 –Muchísimo. En la época del colegio, trabajaba en Mesa de Noticias y hacía las tareas del colegio en el bar del canal, vivía en los canales.

-A veces, los chicos suelen ser crueles con el compañero de aula "famoso". ¿Te han hecho pasar malos momentos?

–Sí, en la primaria no la pasé bien. No voy a negar que era una nena bastante particular, me desenvolvía muchísimo y era picante, mucho más picante que ahora.

-Se te percibe una persona tranquila, alejada de todo bochinche dentro del medio.

-Pero de niña era brava, muy desinhibida; luego me convertí en una mujer más tímida. Más allá de mi personalidad, los compañeros no me la hacían pasar bien.

-Eras "la de la tele".

–Era "la famosa", pero también hago mi mea culpa. En realidad, no era un lindo grupo el de la primaria, aunque sí con muy buenos maestros.

En septiembre, Eleonora Wexler protagonizará una comedia dirigida por Nelson Valente en el teatro Picadero, la sala que está manejada por el empresario Sebastián Blutrach, actualmente su pareja.

-El teatro Picadero, ¿sería como una nueva casa para vos? -Podria ser, ¿no?

Lanza una carcajada y, aunque sin desentenderse de lo capcioso de la pregunta, continúa con lo suyo: "Siempre fue una casa porque es un espacio que trabaja en un mix entre el teatro off v el comercial, con una programación que hace que el actor lo sienta muy cercano".

-Contame un poco...

 Debutamos en septiembre... -Me refería a tu pareja con

Blutrach.

 Ah, estamos muy bien. -¿Hace cuánto que son pareja?

 Hace un año, la amistad pasó a otro plano. Somos muy amigos, nos conocemos desde hace muchos años, es una persona a la que admiro profundamente y me encanta como es.

-¿Conviven?

-No, no, no.

-Muy enfática, ¿no hay planes al respecto?

-No, cada uno tiene su casa, ya somos grandes. A mí me gusta tener mi espacio, estar con mis perros. -Se encuentran en el Picadero.

 Claro, y para viajar, compartir y disfrutar.

### Sin sorpresas, pero sin defraudar, Wainraich volvió a la TV

PANTALLAS. Debutó como conductor de un late night en Eltrece

Viene de tapa

Sebastián Wainraich, ausente de la conducción televisiva desde 2011. cuando estuvo al frente de La biblia y el calefón, también por eltrece, reúne las características que reclama este tipo de programas. Simpatía, ironía en el prisma con el que observa la actualidad, una gran dosis de autorreferencialidad y dotes actorales para atravesar la tarea de la conducción y poder llevar adelante una entrevista. En radio, muchos de estos atributos los pone en juego con muy buen tono en su histórico programa vespertino Vuelta y media (Urbana Play). Wainraich es un hombre eminentemente de radio antes que de televisión.

Además, en los últimos años se lo pudo ver al frente de Casi feliz, una estupenda serie que estrenó Netflix, donde, desde su rol de actor, pivoteó entre la ficción argumental y ciertos rasgos que lo anclan a ese personaje (¿real?) que se construyó y que desafía los límites del éxito para posicionarse como un antihéroe cercano, atiborrado de problemas, conflictos emocionales y una cotidianidad marcada por todo aquello que puede sucederle a cualquier hijo de vecino. Este es uno de los cimientos que sabe manejar muy bien, lo hace también en Frágil, su unipersonal en teatro. "Soy uno de ustedes", parece ocuparse en remarcar siempre.

Anteanoche, sin ir más lejos, su breve monólogo de apertura lo llevó a pensar en su cumpleaños número 50, en lo simbólico de la cifra y en compararse con algunas figuras de la más diversa índole, como el modelo Hernán Drago o el Dalai Lama. "Si la vida fuera un partido de fútbol, estoy en los diez minutos del segundo tiempo", remarcó con gracia, luego de una deslucida apertura de la banda musical que interpretó un tema descolorido con aspiraciones humorísticas. "Así comoloves, se hace análisis de sangre, se corta las uñas y es el anfitrión", propuso le letra de la canción que no sonó bien.

La actriz Leticia Siciliani y el locutor Bebe Sanzo secundan a Wainraich, al igual que el actor Peto Menahem, un histórico al lado del conductor, quien juega a ser productor del ciclo y asesorar al anfitrión en sus necesidades artísticas. Los tres cumplieron acertadamente la misión encomendada. Desde ya, pueden crecer mucho más.

Una tribuna con público enmarca y le da cierta euforia al clima en el set, en donde el escritorio que se ubica el conductor ocupa el centro. A un costado, el sillón para los invitados. Nada nuevo bajo el sol televisivo. Habían transcurrido poco más de ocho minutos del comienzo cuando fue presentado Adrián Suar, la primera figura en acompañar la propuesta, una elección de rango estelar y sin riesgos. Suar ofició de "dueño de casa" por ser el mandamás de eltrece, se conoce muy bien con Wainraich y, sobre todo, se encuentra en una etapa de promoción de su obra teatral Felicidades, donde comparte el escenario con Menahem y con Griselda Siciliani, hermana de Leticia. Todo queda en familia. Está claro cuál es la impronta de Wainraich. En su debut, aunque sin sorpresas, no defraudó. • Pablo Mascareño

LA NACION | MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



## CRÍTICA DE CLÁSICA



Nakariakov interpretó un fliscornio junto a la pianista Maria Meerovitch

LILIANA MORSIA

## Hallazgos instrumentales y precisión en las ejecuciones



### MOZARTEUM

INTÉRPRETES: Sergei Nakariakov, fliscornio; Borís Brovtsin, violín, y Maria Meerovitch, piano. PROGRAMA: Tres romanzas, op.94, Adagio y allegro, op.70 y Arabeske para piano, op.18, de Robert Schumann; Sonata para violín y piano N°2 y Trío en Mi bemol mayor, op.40, de Johannes Brahms.

→ I concierto de Sergei Nakariakov, Borís Brovtsin y Ma-anunciado, previamente, como un recital de trompeta, violín y piano. Sin embargo, quienes concurrieron al Colón para el segundo concierto de la temporada 2024 del Mozarteum se llevaron la sorpresa de que el gran Nakariakov no interpretaría una trompeta sino un fliscornio, mucho más conocido, en el mundo de la música, por su denominación alemana flugelhorn, un instrumento de la familia de las trompetas que, por la anchura y la extensión de su tubo tiene un sonido muy peculiar. a grosso modo, a mitad de camino entre la trompeta y el corno.

Dado el desconocimiento general que sobre él existe, para dejar en claro su forma y su sonoridad, bien vale observarlos a Nakariakov y Merovitch interpretando una transcripción para fliscornio y piano de la bella, triste y célebre aria de Lensky, de Eugenio Onieguin, la ópera de Chaikovsky.

Exactamente como en este registro de 2020, apenas comenzó el recital, con una transcripción de Tres romanzas para oboey piano, op. 94, de Schumann, Nakariakov expuso un sonido terso y noble con un legato envolventey consumado y una interpretación sublime en la que denotó fraseos, respiraciones y una paleta de matices admirable, todo dentro de la gravedad y la oscuridad propias del sonido del flugelhorn. Y además, con un caudal sonoro importante, también muy propio de este instrumento lo que significó que lo que se escuchara estuviera alejado del balance y las búsquedas tímbricas que, originalmente, Schumann había planteado y escrito para un oboe y un piano. Al lado, o propiamente detrás, del inevitable protagonismo del flugelhorn, el piano quedó opacado, por momentos como un mero aportante de armonías de sostén cuando, en realidad, la textura schumanniana propone otras búsquedas, otros diálogos y otras complicidades. Ese desbalance entre la potencia y el dominio natural del sonido del flugelhorn por sobre el piano -se insiste, más allá de la excelencia desplegada por ambos intérpretes-fue una constante a lo largo de todo este recital

de cámara que, incluso, a su manera, también tuvo sus consecuencias cuando Nakariakov dejó que sus colegas fueran quienes ocuparan el escenario.

Después de Tres romanzas, para exhibir otras capacidades, Nakariakov y Meerovitch interpretaron Adagio y Allegro para corno y piano, op.70 cuyo segundo movimiento permitió que el gran trompetista ruso-israelí pudiera continuar manifestando todas sus virtudes musicales pero, ahora, con una manifiesta cuota de un gran virtuosismo técnico. Hubo pocos aplausos, o, al menos, con escaso entusiasmo, luego de las dos obras iniciales. Inmediatamente, Maria Meerovitch ocupó el escenario para interpretar, en soledad, el Arabesco en Do mayor, también de Schumann. Con el recuerdo omnipresente en la memoria de la sonoridad esplendorosa del flugelhorn, el piano sonó un tanto pequeño, algo desvaído. Debieron pasar los primeros instantes para poder dejar a un lado la altisonancia anterior y comprobar y valorar las certezas musicales, los más que pertinentes arrebatos pasionales y la gran intensidad emocional que Meerovitch imprimió con solvencia a este pieza de carácter.

Para concluir la primera parte, siempre con Meerovitch presente con toda su eficiencia, para darle vida a la Sonata para violín y piano Nº 2, de Brahms, se sumó Borís Brovtsin, un violinista estupendo que, independientemente de sus labores como solista junto a orquestas de todo el planeta, es un sobresaliente músico de cámara dentro de todo tipo de ensambles. La versión de la sonata de Brahms que ofrecieron estos dos músicos rusos, fue intachable. En este caso, no hubo transcripciones de ningún tipo y los pensamientos originales de Brahms tuvieron una realización perfecta, con todas las precisiones técnicas y las mejores artes.

En la segunda parte, reemplazando al corno original por el fliscornio, Nakariakov, Brovtsin v Meerovitch, en la única obra en la que tocaron los tres juntos, trajeron al Colón el Tríoen Mibemol mayor de Brahms. Y más allá de los talentos aportados por los tres, no dejaron de afluir algunos desbalances inevitables que deslucieron algunos pasajes a dúo devioliny flugelhorn o que el piano volviera a una posición de indefensión ante un auténtico peso pesado. El "Allegro con brio", el último movimiento, a puro empuje y con unas ajustadisimas precisiones en velocidad por parte de los tres músicos arrancaron el aplauso más estentóreo de la noche. Y a pesar de la insistencia del público, los tres músicos retornaron una y otra vez para agradecer las aclamaciones pero no hubo nada más para escuchar. Pablo Kohan

### **ESPAÑA**

### Imanol Arias logró evitar una dura pena judicial

Hace una semana, Imanol Arias fue homenajeado en Buenos Aires junto a Susú Pecoraro, su coprotagonista en Camila. Y ayer tuvo que regresar a Madrid para asistir a la audiencia por la demanda de fraude en la que está involucrado hace años con el fisco español y por la que los fiscales habían solicitado que se le diera una pena máxima de 27 años de cárcel. El actor llegó a un acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción que le permite evitar una condena que pueda implicar la entrada en prisión. Gracias a este pacto, la pena del actor quedará en menos de dosaños por el fraude fiscal de 2,7 millones, de los que ya devolvió 2,4 millones. El viernes retoma su actividad teatral en Buenos Aires.

### HOLLYWOOD

### Alec Baldwin anunció un reality sobre su familia

El actor Alec Baldwin anunció ayer The Baldwins, un reality que seguirá el día a día de su familia, compuesta por su esposa y sus siete hijos, y que se estrenará en 2025 en el canal de televisión estadounidense TLC. "Los invitamos a entrar en nuestra casa, a vivir los altibajos, lo bueno y lo malo, lo salvaje y lo loco", dice el intérprete en un video publicado en Instagram en el que posa junto a su esposa, Hilaria Baldwin, con quien se casó hace 12 años. En el 'post' promocional aparecen el actor, su pareja y sus hijos, que juegan, gritan y corretean por su vivienda: "Nuestra casa es el lugar en el que más nos gusta estar", asegura Baldwin, para promocionar el ciclo. •

### FESTIVALES

### Salen a la venta las entradas para el Lolla 2025

Lollapalooza, el festival más importante de la Argentina y uno de los más emblemáticos del mundo, celebrará su décima edición en nuestro país con shows de artistas internacionales, locales, emergentes y consagrados de todos los géneros. La próxima edición aniversario se realizará el 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro. Esta vez, además de los Early Bird y los abonos generales, Lollapalooza Argentina incorporará Lolla FAM, una nueva instancia de venta creada para los seguidores más fieles de #LollaAR. La venta de entradas o abonos Lolla FAM será a partir de hoy, desde las 10 de la mañana.

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 13° | máx. 15°

Nublado Con vientos moderados del sector noreste

### Mañana

mín, 14" | máx. 18"

## Nublado Alerta por niebla durante la mañana



Sale 7.54 Se pone 17.50



Sale 7.00 Se pone 16.54 Nueva 6/6
 Creciente 14/6

Menguante 30/5

O Llena 21/6

SANTORAL San Bonifacio, obispo y mártir | UN DÍA COMO HOY En 1968, en Los Ángeles, California, Sirhan le dispara a Robert Kennedy tras un acto público. | HOY ES EL DÍA del Medio Ambiente

### Sudoku DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 8 | 3 | T | 4 | 9 | Þ | 6 | 2 | 5 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | ī | b | 9 | 8 |  |
| 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | L | 1 |  |
| 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 |  |
| 6 | 1 | 5 | 2 | b | 4 | 8 | ε | 9 |  |
| 9 | L | 8 | 5 | 6 | ε | Z | T | Þ |  |
| b | 2 | 6 | I | 8 | 9 | L | 5 | ε |  |
| ε | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | b | 2 |  |
| 1 | S | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 |  |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 9 |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 |   |   |   |   | 8 | 3 |
| 3 |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   |
| 6 |   |   |   | 4 |   | 5 |   |   |
| 7 |   |   |   |   | 6 | 3 |   | 2 |
| 1 |   |   | 9 |   |   |   |   |   |
|   |   | 4 |   | 5 |   | 2 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



### Macanudo Por Liniers\*

